### Cierra desfile las fiestas patrias y una época



Como parte de los festejos patrios, ayer se celebró el desfile cívicomilitar por el 214 aniversario del inicio de la gesta de Independencia. Participaron 15 mil 688 soldados, marinos e integrantes de la Guardia Nacional, que fue la encargada de abrir el recorrido con todas sus compañías. También, como es tradición, hubo 92 aeronaves dentro

del programa. Las autoridades de la Ciudad de México reportaron la asistencia de 120 mil personas y saldo blanco. En la imagen, el general Luis Cresencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda Durán flanquean al presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto María Luisa Severiano

### Sedena y Semar hacen un balance sexenal de su labor

# Las fuerzas armadas, "listas" para cumplir órdenes de Sheinbaum

- Repasa el general
   Celebramos el Sandoval la obra pública a cargo de ingenieros militares
- hecho de tener a la primera presidenta de la historia: Ojeda
- López Obrador incorpora a su futura sucesora a la conmemoración
- Hoy, México es un país más justo, soberano y libre: mandataria electa

### Zócalo lleno en último Grito de Independencia de AMLO

- En una ceremonia con aires de despedida, en sus arengas incluyó "¡Viva la Cuarta Transformación!"
- Emocionados, miles fueron a decirle adiós

E.OLIVARES YN. JIMÉNEZ/P4

### Una atrocidad, la reforma al Poder Judicial: Ernesto Zedillo

Piña también acudió a foro de abogados; lloró al expresar que defenderá la independencia de ese sector

ENRIQUE MÉNDEZ / P 12 Y 13

### Trump: causó "retórica" de demócratas "otro atentado"

El detenido no disparó y nunca lo tuvo en campo de visión: Servicio Secreto

AGENCIAS/P24

### "Vale más que el oro"

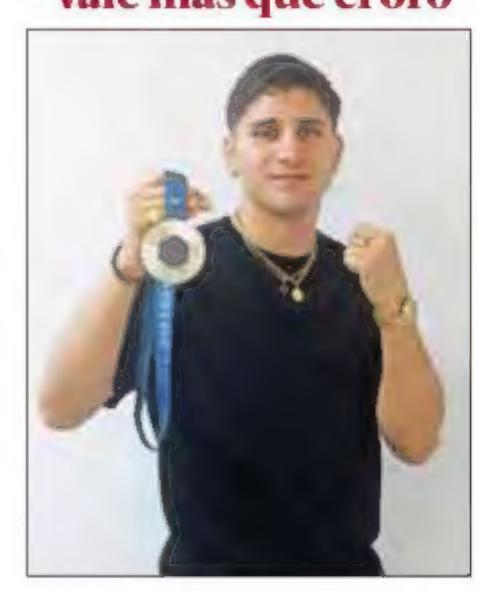

"La gente no tomó a mal que perdiera la final, me vieron como un ganador", dijo en su visita a La Jornada el boxeador Marco Verde, quien logró medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París. Foto Luis Castillo J. M. VÁZQUEZ / DEPORTES

### **PLa Jornada**

Directora General Carmen Lira Saade Director Fundador Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

#### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión Luis Hernández Navarro Arte y Diseño Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena Publicidad Javier Loza Hernández

**JEFATURAS** Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

Año 40, número 14430, 17 de septiembre de 2024, La Jornada es una publicación diaria editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México. Teléfonos 55 9183 0300 y 55 9183 0400. Página electrónica del periódico: http://www.jornada. com.mx y dirección electrónica: comentarios@jornada.com.mx. Editor Responsable María del Carmen Lira Saade, Directora General. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 04-1984-000000000571-101; ISSN 0188-2392, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título número 2387 y Certificado de Licitud de Contenido número 1616, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresión: Imprenta de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5355 6702 y 55 5355 7794, Fax: 55 5355 8573. Distribución: en el interior de la República y el extranjero por Distribuidora y Comercializadora de Medios, S.A. de C.V. CENTRAL DE SUSCRIPCIONES, con domicilio en Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5541 7701 y 55 5541 7002. Distribuido en la Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C., con domicilio en calle Guerrero número 50, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuaultémoc, C.P. 06350, Ciudad de México, Teléfonos; 55 5591 1400 y 55 5535 1361. Este número se terminó de imprimir el 17 de septiembre de 2024, con un tiraje promedio de 146,429 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. ni del editor responsable de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación por cualquier medio, sin previa autorización expresa de DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.

### Fuerzas armadas: los signos del cambio

n el desfile militar de ayer, en conmemoración del 214 aniversario del inicio de la guerra de independencia, de los 200 años de la Constitución de 1824 y de los cinco del establecimiento de la Guardia Nacional, los secretarios de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval González, y Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, no dejaron pasar la oportunidad para manifestar su afinidad con el proyecto de gobierno que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la lealtad de las fuerzas armadas a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en menos de dos semanas se convertirá en su comandante suprema.

"En esta administración nos hemos acercado más al pueblo", señaló el primero; "muchas gracias por permitirnos el honor de acompañarle en su incansable travesía haciendo historia juntos", dijo el segundo.

Respecto a la situación inédita de la subordinación de las fuerzas armadas a la dirección máxima de una presidenta de la República, Ojeda Durán afirmó que la Secretaría de Marina "celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien

será la comandante suprema de las fuerzas armadas"; Sandoval González manifestó la disposición de los soldados a cumplir "las instrucciones que guíe nuestra futura comandante suprema".

Tales expresiones resultan reconfortantes, esperanzadoras e incluso necesarias, si se considera que la participación de las mujeres en las instituciones armadas, más allá de las tareas administrativas y de enfermería, es un fenómeno reciente, y que el espíritu castrense ha sido históricamente, en México y en el mundo, un reducto del patriarcado. Así, la relación entre tales instituciones y la primera presidenta en la historia del país implicaba una incertidumbre que ayer fue oportuna y claramente despejada.

Otro hecho relevante del tradicional desfile que arrancó en el Zócalo capitalino fue el énfasis de las armas que responden a la disciplina y mando de las fuerzas armadas -Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional- en sus labores sociales y productivas por encima de la exhibición de fuerza bélica que ha sido característica en tales eventos, y que hasta antes del actual sexenio resultaba central y protagónica. Ayer, en cambio, se destacó en el desfile las muestras de las funciones policiales propias de la Guardia Nacional; de las capacidades de auxilio y rescate -planes DN-III y Marina-; de la participación de los uniformados en las principales obras de infraestructura de este gobierno; del importante desempeño de los militares en la respuesta gubernamental a la epidemia de covid-19, así como de las capacidades educativas, científicas y tecnológicas de las fuerzas armadas.

Los hechos referidos constituyen muestras de la transformación que han experimentado los institutos castrenses de México en estos seis años y de la cual han sido partícipes. Sin desconocer lo que falta por avanzar en la transformación de los institutos armados -particularmente, en lo que se refiere al esclarecimiento total de las estrategias represivas y violatorias de los derechos humanos en los que se vieron involucrados en sexenios anteriores por órdenes del poder civil-, debe reconocerse lo mucho que han avanzado en la reconfiguración que planteó López Obrador en 2018 y que consiste, fundamentalmente, en convertirse en instituciones de paz. Cabe esperar, finalmente, que ese objetivo continúe y culmine en el sexenio que está por iniciar.

### EL CORREO ILUSTRADO

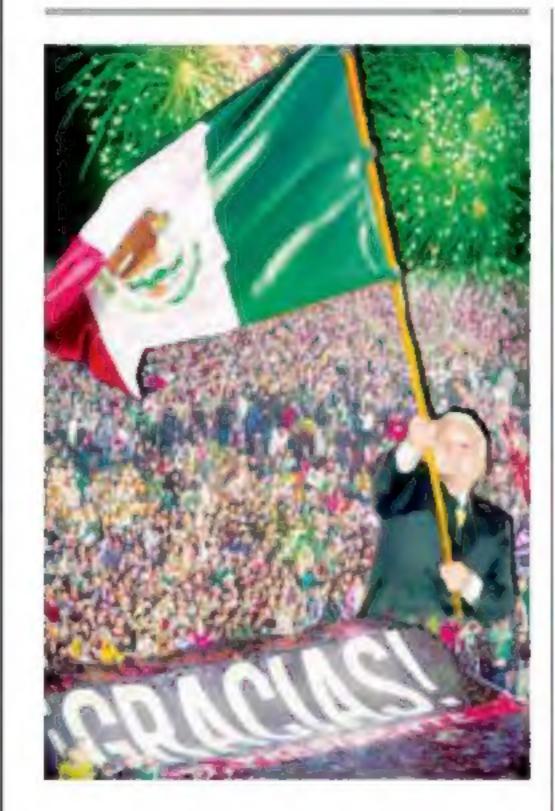

### Existen finales que nunca se olvidan

El final de una buena película, de un gran amor, de un hermoso día o un año que parece terminar, pero nunca termina. Hay momentos que permanecen por siempre.

Cuando en el álbum familiar ves una fotografía tuya de cuando eras niño no le puedes decir adiós, porque sabes que ese niño vive por siempre en ti.

Hay finales que nunca terminan porque forman parte de ti, de lo que eres hoy. Lo que somos es el resultado de todos los adioses que siempre vivirán en ti.

Es un honor estar con Obrador! Esa frase se quedará vibrando por siempre en el centro del Zócalo capitalino, que es el corazón palpitante de México.

El pasado 15 de septiembre fue el último "¡Viva México!" que escucharemos en la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien nos mostró el camino para hacer historia.

Aunque no exista, ni existirá, un monumento que lo recuerde ni una calle con su nombre (por deseo expreso del mandatario), su entereza, autoridad moral y amor por México se quedan inscritos para siempre en el corazón de los que hemos tenido el privilegio de compartir con un grande de la historia.

Antes como antes y ahora como ahora: "amor con amor se paga". ¡Hasta siempre, Presidente! Gracias! Carlos Noriega Félix

### Gracias, presidente López Obrador

El Grito de Independencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un dejo de nostalgia por ser el último y un derroche de alegría por el triunfo del pueblo en las pasadas elecciones, que son el aval para que la trasformación del país siga adelante y a la vez el auspicio para una transición aterciopelada entre los poderes saliente y entrante, como la estamos viendo. Los vítores a la justicia, a la democracia, a los hermanos migrantes, a los pueblos indígenas fueron, además de novedosos, totalmente justos. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por tan emotivo y patriótico acto. Benjamín Cortés V.

### Zedillo, sin autoridad moral, asegura

Acerca de la nota de Gustavo Castillo que reproduce las declaraciones del ex presidente Ernesto Zedillo calificando de debilidad al estado de derecho, es fundamental recordarle al ex mandatario que carece de autoridad moral para criticar a nuestro país, ya que dejó destrozada la economía; destruyó las vías férreas de pasajeros;

persiguió, aniquiló y encarceló a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y desmanteló la SCJN, reduciendo el número de sus integrantes e imponiendo a ministros a modo, entre otros actos atroces. En conclusión, Zedillo es persona non grata para México. José Lavanderos

### Venezuela dejó una enseñanza valiosa, opina

No cabe duda: le quisieron aplicar el modelo Rápido y furioso al gobierno de Venezuela, ante lo cual Nicolás Maduro se les adelantó velozmente. Enseñanza para toda Latinoamérica. Tomás Arellano

### Denuncian agresión en manifestación pro Palestina

El domingo pasado, cuando un grupo de ciudadanos mexicanos nos manifestábamos en solidaridad con el pueblo palestino, aproximadamente a las 14 horas, fuimos víctimas de una brutal agresión por individuos que quizá fueron enviados por sionistas. En consecuencia, resultó herido el compañero Benjamín Ortiz, quien sufrió una lesión seria en la cabeza. Cabe señalar que los sujetos llegaron muy agresivos y gritando que los palestinos son terroristas.

Es importante señalar que domingo a domingo nos hemos manifestado pacíficamente en el Angel de la Independencia, donde colocamos una gran bandera de Palestina, exigiendo el fin del genocidio. Una enorme cantidad de personas nos expresa simpatía; sólo unos cuantos agreden y manifiestan su apoyo al gobierno israelí. El pasado domingo fue el caso e intervino la policía, quien detuvo a un sujeto

responsable de la agresión a Benjamín Ortiz. Denunciamos este hecho ante la sociedad y advertimos que no cesaremos nuestro apoyo al pueblo palestino. Ignacio Hernández Saldívar

### Invitación

### Presentación de libro

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a la presentación del libro Guerrilleras: Antología sobre la participación de las mujeres en el movimiento armado socialista en México, en la segunda mitad del siglo XX, con la participación y comentarios de Raquel Velázquez, Tania Meza y María de la Luz Aguilar Terrés. Modera Guadalupe López Alvarez. Además contaremos con la presencia de Pablo Cabañas, autor del corrido Guerrilleras, y Mon de León, cantautora y actriz. Al final brindaremos por tan loables, valientes, generosas y aguerridas mujeres que nos dieron patria. Es deber sagrado mantener viva la memoria histórica, ese pasado necio que no se va. Porque si no sabés de dónde vienes, no sabés adónde vas: Eduardo Galeano. La cita es hoy a las 18 horas en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32 casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, a una calle de Miguel Angel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán. Transmisión a través de Facebook e información al WhatsApp 55-9188-8096.

### A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envien para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)

EN EL DESFILE, SECRETARIOS DEL SECTOR RINDEN HONORES A AMLO

# Respeto y subordinación, ofrecen Ejército y Marina a Sheinbaum

Sandoval y Ojeda hicieron un recuento de las tareas realizadas

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA

Las fuerzas armadas se declararon listas para cumplir las órdenes de su futura "comandante suprema", Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco del desfile militar por el 214 aniversario del inicio de la gesta de Independencia, los dos altos mandos castrenses, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina, destacaron la entrega que tendrán las instituciones armadas a la futura presidenta.

Ante un Zócalo capitalino plagado de soldados, marinos y elementos de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, los dos mandos que condujeron ambas instituciones armadas a lo largo de este sexenio también hicieron los honores al presidente saliente.

A manera de despedida, ambos militares agradecieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que les haya permitido formar parte de su proyecto para, juntos, hacer historia.

Antes del inicio del desfile, y luego de que el mandatario federal pasó revista a las tropas participantes, Ojeda y Sandoval tomaron la palabra.

Hicieron un balance de las acciones de las instituciones a su mando a lo largo de este sexenio en labores de seguridad, de apoyo a la población y de construcción, operación y administración de proyectos estratégicos, entre otras.

El general habló también sobre la "consolidación" de la Guardia Nacional y reconoció la "gran capacidad" de López Obrador "para identificar en un corto tiempo las fortalezas de la institución, lo que permitió focalizar nuestros esfuerzos en tareas que benefician a los mexicanos".

Agradeció al mandatario la oportunidad que le dio para dirigir a las fuerzas armadas de tierra y aire, al igual que para colaborar en el fortalecimiento de la Guardia Nacional. "Ello ha sido la satisfacción más grande en toda mi carrera militar".

Externó que a dos siglos de la gesta insurgente, los efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea están conscientes de los nuevos retos y que tras este sexenio "nos han acercado más al pueblo (...) nada nos enorgullece más que servir al pueblo, del que provenimos y al que nos debemos. Somos pueblo uniformado".

Hizo igualmente una breve alusión a quien será la comandante suprema de las fuerzas armadas a partir del primero de octubre.

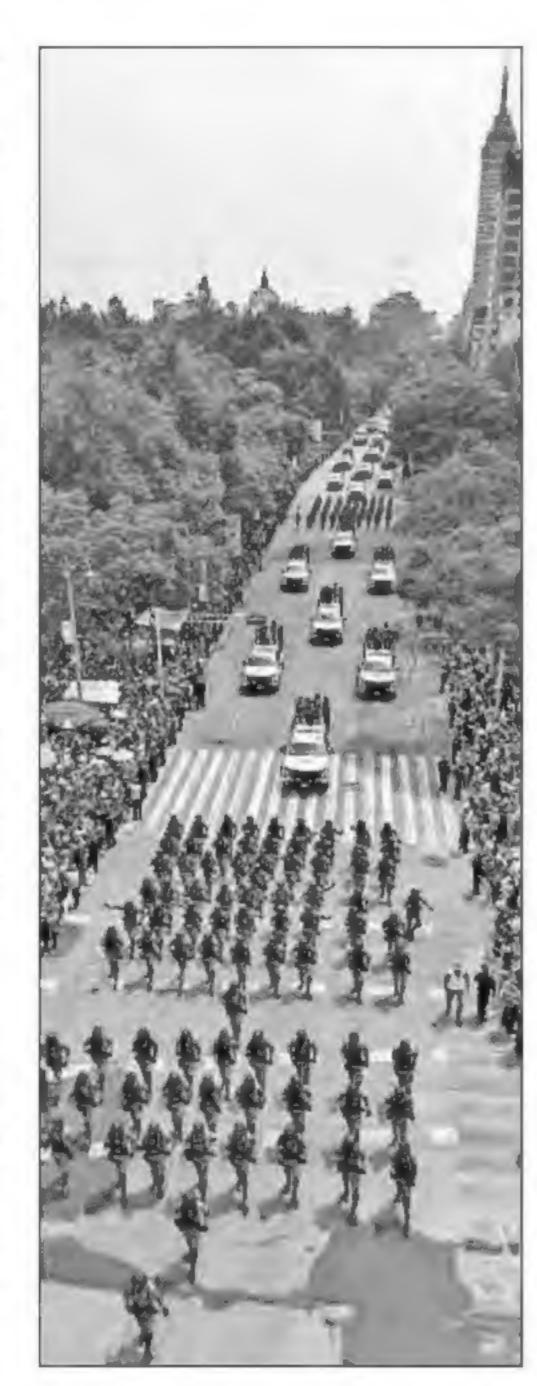

▲ Casi 16 mil elementos participaron en la parada militar que arrancó en el Zócalo de la CDMX. Foto Pablo Ramos

"Manifiesto a los mexicanos que sus soldados, como nunca, se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones que guíe nuestra futura comandante suprema en beneficio del pueblo".

El almirante Ojeda, por su parte, rubricó: "presidenta electa, Guada-lupe Victoria –primer presidente de México–dijo en su momento: 'cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo'. Y nuestro pueblo ha expresado su voluntad.

"Las y los mexicanos estamos listos para tener como presidenta a la primera mujer en nuestra historia; en tanto, la Secretaría de Marina Armada de México celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra comandante suprema de las fuerzas armadas".

Al cierre del paso de las cuadrillas, el comandante de la columna del desfile militar, general Enrique Dena, rindió el parte de la jornada: "Sin novedad".

### La futura presidenta y Andrés Manuel López Obrador protagonizaron la parada castrense

**ALONSO URRUTIA** 

A las 10:11 se escuchó, más atronador que todos, el cañonazo número 21 de la última salva en honor de Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de Presidente, durante la ceremonia militar por el 214 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

En el Zócalo, soldados, marinos e integrantes de la Guardia Nacional protagonizaron el ritual castrense para rendir tributo a su comandante supremo, como lo dispone el protocolo. Ningún otro los había empoderado tanto, nadie los reivindicó socialmente en esas dimensiones, ni los defendió tanto como él.

En correspondencia, en la última ceremonia castrense encabezada por López Obrador (que una vez más alteró el protocolo para incorporar a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum) los jerarcas de las fuerzas armadas rindieron prácticamente un parte sexenal de toda su actividad, que entre 2018 y 2024 creció exponencialmente en diversos frentes, por la confianza presidencial.

Antes de la parada militar, en la que participaron 15 mil 688 soldados, marinos e integrantes de la Guardia Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, hizo, entre otros aspectos, un recuento de toda la obra pública realizada por los ingenieros militares: aeropuertos, carreteras,

sucursales bancarias, aduanas, parques turísticos y hoteles.

El almirante Ojeda arrancó con un reporte de la participación de la Secretaría de Marina en el corredor transístmico y detrás de ello un largo etcétera de las actividades de la dependencia para rubricarlo con un "gracias a usted, nuestro comandante supremo, por guiarnos y permitirnos el honor de acompañarle en su incansable travesía, haciendo historia juntos".

La última parada militar encabezada por López Obrador tuvo como protagonista central a la Guardia Nacional. Como ocurriera en 2022, esta corporación fue la encargada de abrir el desfile con todas sus compañías, sus áreas estratégicas, sus vehículos, helicópteros y aeronaves.

La Guardia Nacional desplegó toda su marcialidad castrense en el desfile: sus himnos corporativos equiparables a los que entonan los soldados y los marinos; con la forma de andar y la disciplina militar.

Fue un prolongado despliegue de la Guardia Nacional ante los aplausos y la satisfacción de López Obrador que veía concretada su ideal de una corporación diseñada para enfrentar el grave problema de inseguridad que asedia al país.

Como parte de esta parada militar por las calles de la ciudad se incorporó un tráiler que transportó a buena parte de los medallistas olímpicos y paralímpicos en París 2024. Aclamados por la gente que acudió, como cada año, a observar el despliegue que en esta ocasión incluyó, en un lugar privilegiado junto a Palacio Nacional, a una pareja de cantantes exitosos recién casados: Ángela Aguilar y Christian Nodal.

En el templete central, con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, al lado y Sheinbaum del otro, López Obrador contempló el último desfile militar como presidente de la República, orgulloso de las fuerzas armadas, a las cuales no escatimó elogios para su desempeño.

Concluido el acto, se encaminó hacia Palacio Nacional, no sin antes tener el enésimo detalle con Sheinbaum para conferirle su ostensible respaldo. Sonriente, alzó la mano a la presidenta electa, quien agradeció el gesto.

En sus redes, Sheinbaum se refirió a la ceremonia: "se siente la felicidad y el orgullo de ser mexicanos y mexicanas. Se recuperó la dignidad del pueblo y de la República. Hoy, México es más justo, soberano, libre y democrático. El pueblo lo logró y por eso lo sabe. Por ello, estos 15 y 16 de septiembre fueron más emotivos que ningún otro. Es un honor estar con Obrador, Algunos quisieran que dijera todo lo contrario. No nos conocen. Sabemos de dónde venimos y por eso sabemos a dónde vamos. No vamos a traicionar".

Fue el colofón del desfile militar. Los tiempos sucesorios se acercan inexorablemente.

### **ZONA PELIGROSA MAGÚ**



### Reportan saldo blanco en el desfile

LAURA GÓMEZ FLORES

Con saldo blanco concluyó el desfile cívico militar por el 214 aniversario del inicio de la Independencia, al que acudieron 120 mil personas, quienes ocuparon el "mejor" lugar para ver a los elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, los vehículos militares y los caballos, así como disfrutar del vuelo de las aeronaves.

Más de 12 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron desplegados para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes; mientras, personal de la Secretaría de Gobierno se ubicó en los ocho filtros de acceso al Zócalo.

De esta manera, se ordenó el ingreso a la Plaza de la Constitución y con revisiones de mochilas y bolsas se evitó la introducción de objetos que pudieran ocasionar daños; además de implementarse un operativo para inhibir la venta de bebidas alcohólicas.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevó a cabo cierres viales para el paso de los contingentes y evitó que los vehículos se estacionaran en lugares prohibidos o en dobles filas, para que no se disminuyera la capacidad vial.

### Felicitan a México

Los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Bolivia, Luis Arce; así como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, enviaron mensajes de felicitación a México por el 214 aniversario del inicio de la gesta de Independencia. "#VivaMéxico una y mil veces, querido hermano @ lopezobrador\_. Su sexenio ha sido el de la justicia y el apoyo y solidaridad con los desposeídos y con los hermanos de nuestra América. Desde #Cuba compartimos la profunda emoción de su último #GritoDeIndependencia", escribió Díaz-Canel en redes sociales. El funcionario de la Casa Blanca emitió un comunicado en el que destacó la cooperación bilateral y envió los mejores deseos al pueblo mexicano con motivo de las fiestas patrias. De su lado, el presidente de Bolivia externó sus más sinceras felicitaciones "al hermano presidente Andrés Manuel López Obrador, a la hermana presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y al valiente pueblo de México".

De la Redacción

# "¡Viva la Cuarta Transformación!"

### El Presidente lanzó 28 arengas

**EMIR OLIVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ** 

Fue un Grito con sensación de adiós. Por última ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al balcón, ante un Zócalo a tope, esa plaza que hizo suya por los últimos cinco lustros.

Como colofón de su mandato, su última arenga la dedicó al proyecto político que él mismo patentó: "¡Viva la Cuarta Transformación!"

Fue una especie de despedida a ese pueblo que le correspondió con gritos, llantos, mensajes y el tradicional estribillo: "¡Es un honor estar con Obrador!", que se repetía una y otra vez; al igual que: "¡Sí se pudo, sí se pudo!"

A las 11 en punto de la noche, como marca la tradición, el mandatario asomó al balcón central de Palacio Nacional, acompañado por su esposa, para honrar a los héroes y heroínas de la Independencia.

Miles de personas que desde temprano hicieron que la Plaza de la Constitución luciera pletórica, aguantaron incluso la pertinaz lluvia y convirtieron la noche en una verbena popular de entrega al tabasqueño.

"Dijiste que no ibas a robar nada, pero mentiste...", se leía en uno de tantos carteles que se alzaban. La aclaración era inmediata "...te robaste millones de corazones". Marco Antonio Coronel, de 58 años, fue el autor y quien asistió por primera vez en su vida a una ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo.

El júbilo se expresó en un torrente que cubrió la plancha del Zócalo. El griterío de los miles que se congregaron en este histórico sitio subió sus decibeles tan sólo al verlo posarse con el lábaro patrio y la banda presidencial en el balcón. "¡Presidente, Presidente!", retumbó en la plaza.

Vinieron los vivas para honrar a quienes "nos dieron patria y libertad". Fueron 28 arengas (24 vivas y cuatro mueras). Primero un "¡viva

la Independencia!", seguidos de los vivas para Hidalgo, doña Josefa, Allende, Leona Vicario, Morelos y Guerrero.

Otros fueron para las heroínas y los héroes anónimos, a la libertad, a la igualdad, a la justicia, a la democracia, a nuestra soberanía y a la fraternidad universal.

Un alto y lanzó los "mueras": la corrupción, la avaricia, el racismo y la discriminación.

Siguieron vivas al amor, a los trabajadores mexicanos, "que son de los mejores del mundo", a los hermanos migrantes, a los pueblos indígenas, a la grandeza cultural de México y a los mexicanos. Cerró con un "¡Viva la Cuarta Transformación!", para dar paso a tres "¡viva México!"

Hizo resonar por última vez la histórica campana de Dolores, siguió el Himno Nacional y el mandatario ingresó al Palacio para entregar la bandera a la escolta.

Cumplido el protocolo, retornó al balcón para disfrutar junto con su familia; la presidenta electa, Claudia Sheinbaum; los integrantes de su gabinete e invitados especiales, el habitual espectáculo de pirotecnia.

Terminada la exhibición y ante una exaltación generalizada en la Plaza de la Constitución, el Presidente volteó a ver a Sheinbaum, quien estaba en el balcón contiguo.

La apuntó con el índice de su ma-



no izquierda y ella respondió con la misma seña. Un nuevo gesto del pase de estafeta que se concretará el primero de octubre. El grito entre la gente cambió: "¡Presidenta, Presidenta!"

En el Zócalo, la gente soportó la lluvia, cantó con los mariachis y bailó con la Banda MS.

Es el primer presidente en al menos siete décadas que encabezó su último Grito sin silbidos de desaprobación, gritos de rechazo ni mentadas.

En algún punto apareció una enorme lona con la palabra "Gracias". Espontáneamente, los miles

Ni la lluvia ni el frío impidieron que casi 300 mil personas acompañaran al presidente Andres Manuel López Obrador en su última ceremonia del Grito. Foto Cristina Rodríguez

de asistentes la pasaron de una a otra mano por encima de sus cabezas hasta hacerla llegar a la parte más cercana al balcón central de Palacio Nacional.

Al final, un mensaje del mandatario se proyectó sobre las paredes superiores a todo lo largo del Palacio Nacional: "Gracias, México".

### PATRIOTA DE MULTINACIONALES EL FISGÓN



### Unas 280 mil personas en el último 15 con López Obrador

LAURA GÓMEZ FLORES

Alrededor de 280 mil personas acudieron la noche del domingo al Zócalo para conmemorar el 214 aniversario del inicio de la Independencia de México. Se reportaron aglomeraciones y algunos retiros de vallas metálicas para ingresar por la avenida 20 de Noviembre, uno de los ocho filtros de acceso.

La esperanza de "ver por última vez y despedirse" del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llevó a la gente a arribar desde temprano, lo cual aprovecharon comerciantes ambulantes, que ofrecieron desde productos patrios hasta comida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó en la ciudad a 12 mil 830 policías auxiliares, de la Bancaria e Industrial, sectoriales, Metropolitana y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes estuvieron apoyados por 781 vehículos.

Por su parte, las alcaldías informaron que concluyó con saldo blanco la celebración del Grito de Independencia, en cada una de las cuales asistieron entre 5 mil y 50 mil personas, quienes disfrutaron de espectáculos musicales y verbenas.





#### **BLANCHE PETRICH**

El miércoles 19 de septiembre de 1984 La Jornada publicó en su primer número un editorial en la portada. Decía: "La parcela que nos toca cultivar es el periodismo". Y también: "Este diario no ha nacido para satisfacer las necesidades profesionales de un grupo de periodistas. Surgió, sí, de un proyecto impulsado por ellos, pero hecho suyo y concretado por millones de mexicanos que, en esta hora del destino nacional, han hecho profesión de fe, no en los convocantes, sino en la democracia plural de la que este periódico aspira a ser parte y motor".

Hoy se publica el número 14430. Han transcurrido cuatro décadas. Y esta casa editorial sigue siendo "parte y motor" en la construcción de la democracia mexicana.

Este domingo, en su breve y emotivo discurso de festejo, la directora general del diario, Carmen Lira Saade, recordaba el lejano día en el que, con este periódico recién nacido, los directivos de La Jornada conversaban con un fascinado escritor, Gabriel García Márquez, sobre la aventura de dar vida a un nuevo e innovador medio de comunicación.

"¿Y con cuánto capital cuentan?", indagaba el escritor del realismo mágico, quien en esos tiempos también se había embarcado en la labor de crear un periódico en su natal Colombia.

"¿Nosotros? –respondió Carmen Lira, en aquel momento subdirectora de información—, pues como para mantenernos a flote unos cinco días. No tenemos más". El Premio Nobel de Literatura no daba crédito al tamaño del espíritu temerario de aquellos soñadores.

En aquel entonces no podíamos imaginar que llegaríamos al día de hoy, 40 años. Y lo logramos. Y la hemos pasado muy bien haciendo nuestro periódico", expresó la directora general en un emocionado discurso durante el festejo por el aniversario, que reunió en un hermoso jardín de Coyoacán a cientos de directivos, reporteros y fotógrafos, articulistas, administradores, editores, correctores y trabajadores de todas las áreas e invitados.

En recuerdo de aquellos primeros días jornaleros, la directora Lira Saade recordó y agradeció a los más insignes pintores de esa época que donaron valiosa obra para sostener las primeras publicaciones.

"PARTE Y MOTOR DE LA DEMOCRACIA MEXICANA"

# La Jornada: cuarenta años de cultivar la parcela del periodismo

No podíamos imaginar llegar a las cuatro décadas; la hemos pasado muy bien: Carmen Lira Saade

### Los soñadores

Se entregaron 44 placas conmemorativas a fundadores del diario. Primero a los ya no están en este plano terrenal: Emilio Payán recogió la presea de su padre, el director fundador Carlos Payán Velver; a Pablo González Casanova, figura fundamental de la intelectualidad mexicana, y al responsable de la edición durante muchos años, Josetxo Zaldua. Su placa fue entregada a su compañera Sandra García y a su hija Amaia Zaldua.

Luis Hernández Navarro, coordinador editorial, se refirió a ellos como "los tres pilares de este sueño hecho realidad".

El distintivo conmemorativo expresa: "Honor a quien hace 40 años se atrevió a soñar".

Entre los articulistas y columnistas fueron reconocidos Elena Poniatowska, Julio Hernández López, Rolando Cordera, Pedro Miguel, Iván Restrepo, José Cueli, José Blanco, Carlos Bonfil, Gustavo Gordillo, Juan Arturo Brennan, Alejandro Brito, Carlos Ortiz Tejeda, Heriberto Galindo, Antonio Gershenson, David Márquez y Lilia Rossbach. También a otros muy queridos ausentes: Carlos Monsiváis, Eduardo Galeano, Hugo Gutiérrez Vega, José María Pérez Gay y Fernando Benítez.

Entre los fotógrafos que dotaron al diario de una forma única de mirar: Pedro Valtierra, Rogelio Cuéllar y Fabrizio León Diez. Entre los moneros que abrieron brecha con una narrativa irreverente y "criticona", Magú, El Fisgón y Rochita.

Y de los reporteros de aquellos

tiempos, entre los cuales sólo quedan dos o tres, porque los demás han asumido otros cargos: Andrea Becerril, Hermann Bellinghausen, Víctor Ballinas, Pedro Aldana, Carlos Fernández Vega, Miguel Ángel Velázquez, Ricardo Yáñez, Manuel Meneses y quien esto escribe.

Los editores que desde el primer día cuidaron las páginas: Carmen Lira, Guillermina Álvarez, Andrés Ruiz, Marcela Aldama, Clara Huacuja, Margarita Ramírez. Con muchos aplausos fueron reconocidas también Socorro Valadez, Rebeca Contreras y Estela Aguado, del área administrativa.

Para cerrar, los trabajadores del periódico de todas las áreas que concurren cada día, cada noche, desde hace 40 años, para dar forma al diario que de madrugada empieza a circular con la información diaria, recibieron un pin conmemorativo y, más importante aun, las porras de sus colegas.

### El contexto

La Jornada nació a mediados de los años 80, en el contexto del rápido agotamiento de la promesa de apertura de Miguel de la Madrid, que no supo romper con el modelo autoritario priísta. En la industria de la información predominaba un oficialismo uniforme. Pero entre la sociedad despuntaban ya exigencias y anhelos de voces más plurales. Y a esas voces quiso atender este proyecto.

Un pequeño ejército de periodistas, muy jóvenes entonces, se lanzó casi de puerta en puerta a "vender acciones para una nueva empresa".

Y sorprendentemente, encontró terreno fértil, una sociedad de lectores ávidos de un periodismo más libre y moderno.

En La Jornada de los años 80 todo se hizo diferente. Sin el respaldo de medios empresariales o del gobierno, se apostó por los lectores. Y los primeros en responder fueron los actores más relevantes del medio cultural, en particular los artistas plásticos.

Rufino Tamayo abrazó la idea donando 100 litografías firmadas de su obra Hombre en rojo. Francisco Toledo realizó cuatro series de 250 serigrafías Sin título. Cada uno que comprara una acción adquiría uno de estos tesoros. Donaron obra más de 100 artistas plásticos. El catálogo completo está publicado en la edición El Arte en La Jornada de 2002.

Vicente Rojo fue más allá y diseñó el sol en marcha que sigue siendo el bello logo del periódico. "Busqué -decía Rojo- dar la imagen de un mundo en el que se representase el transcurrir de una jornada, del día a la noche".

Huyendo del modelo de cooperativa que había demostrado ser vulnerable ante los ataques del poder -los casos de Excélsior y Uno*másuno*– el nuevo colectivo optó por una fórmula empresarial diferente: una sociedad anónima de capital variable, pero "de iguales", en la que no hay (a la fecha) ningún accionista con más acciones que los demás y en el que buena parte de los propietarios son, además, trabajadores.

Al momento del nacimiento de este medio despuntaban apenas

▲ Carmen Lira Saade, directora general de La Jornada (arriba al centro) pronunció un emotivo mensaje. Estuvo acompañada por cientos de directivos, reporteros (foto de la izquierda), fotógrafos, articulistas, administradores, editores y trabajadores de todas las áreas e invitados. Fotos Víctor Camacho

las notas sobre derechos humanos, carta de ciudadanía para la diversidad sexual, justicia y derechos laborales para todos, pero en particular para los trabajadores, campesinos e indígenas. El periodismo de denuncia se afinaba a punta de nuevas plumas: Jaime Avilés, Hermann Bellinghausen, Cristina Pacheco.

Este diario narraba ya el país de una forma distinta. Pero también narraba el mundo. Los años 80 coinciden con Ronald Reagan y su revolución conservadora, madre del trumpismo de hoy. Con corresponsales como Stella Calloni, David Brooks y Juan Pablo Duch, el diario se volcó a fondo a reportear el descongelamiento de las dictaduras sudamericanas, la escalada de la tardía guerra fría en Centroamérica y Cuba.

Los años 90 también fueron reporteados con una mirada propia. La gestión de Salinas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio de la pluma de Elena Gallegos, el levantamiento del EZLN, las masacres de Acteal, las de Aguas Blancas y El Charco con nuestros corresponsales, por las cuales el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León sigue debiendo a la nación dar la cara por su responsabilidad.

Con el paso de las décadas a La Jornada se han incorporado y madurado nuevos periodistas, con sus estilos y su empuje, dando cuenta de los nuevos retos de la salud, la educación, el medio ambiente, el feminismo, los movimientos sociales y sus demandas.

Llegaron nuevos aires en 2018. Los retos de nuestros periodistas con la Cuarta Transformación cambiaron. Y también los lectores, algunos los mismos de antes, otros mucho más jóvenes con otras formas de leer e informarse. Y entre tantos vientos encontrados, a las puertas de un nuevo sexenio que presidirá una mujer, la talacha diaria continua en avenida Cuauhtémoc 1236. Y seguirá por muchos años por venir.



### DINERO

¿Está muerta la oposición? // El silencio del embajador Salazar // Taylor Swift vs Elon Musk

### **ENRIQUE GALVÁN OCHOA**

A REFORMA AL Poder Judicial ya fue promulgada y publicada, no acatarla constituye una violación a la ley. Representa la última gran derrota de la oposición. La primera fue en julio de 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la segunda ocurrió el 2 de junio de 2024, con el de Claudia Sheinbaum, y la tercera el 15 de septiembre, cuando el primer mandatario firmó la reforma que había sido aprobada previamente por el Congreso de la Unión y más de 17 Cámaras de Diputados estatales. La imagen poderosa e inusual de los presidentes saliente y entrante en ceremonias militares produjo locura a los opositores. Aseguran que está en proceso de instaurarse un minimaximato, una autocracia, otra Cuba o Venezuela. Sin embargo, es algo distinto lo que muestra la realidad. Efectivamente, la oposición ha sufrido tres enormes derrotas los últimos seis años, pero aún así conserva fuerza y presencia que excluye la posibilidad de que en México exista una dictadura.

### La fuerza de los opositores

AUNQUE APACHURRADA, LA oposición conserva el apoyo de la "mafia del poder" y de los ex presidentes de la República –Salinas de Gortari, Calderón, Peña Nieto y Fox-, los tres primeros se han refugiado en España por el temor a una improbable acción penal. El gris Zedillo resurgió como rebelde... vía Zoom. Es una oposición multimillonaria gracias al subsidio que recibe del Instituto Nacional Electoral. Obtuvo 22 de los 60 millones de votos emitidos en los pasados comicios; gobierna 9 de los 32 estados, entre ellos algunos muy importantes -Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua-; tiene 42 de los 128 senadores pero dos *chaquetearon* y por eso no descarriló la reforma judicial, y 135 de los 500 diputados federales. Además, cuenta con los principales medios de comunicación del país, la simpatía de los internacionales y su comentocracia, así como con la alta jerarquía de la Iglesia católica. Con una oposición rica y poderosa, difícilmente se puede afirmar que en México existe una dictadura y que se asemeja a Nicaragua, Cuba

o Corea del Norte. Sin embargo, tiene una desgracia, o varias: su patrón, Claudio X. González es un perdedor y sus dirigentes están desprestigiados (Alito Moreno y Marko Cortés). Y la sombra de Genaro García Luna.

### ¿Y el embajador?

EL HIPERACTIVO REPRESENTANTE del gobierno de Estados Unidos ha guardado silencio los últimos días. Probablemente tiene que ver con la carta que Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard -futuros canciller y secretario de Economía de la presidenta Sheinbaum-enviaron al diario The Washington Post. Dice en su parte esencial: "Contrariamente al argumento del Post según el cual los asuntos internos de México son un asunto de interés hemisférico, esa interferencia es contraria al principio reconocido por la ONU de que las naciones tienen el deber de no intervenir en asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado. Y la naturaleza específica del argumento esgrimido por el Post y (el embajador) Salazar sugiere un doble rasero: lo que es virtud en Estados Unidos es un defecto en México. Cabe destacar que en Estados Unidos muchos estados eligen (en votación popular) a los miembros del Poder Judicial". Mejor hizo mutis el embajador.

### Taylor Swift vs Elon Musk

¿SERÁ POSIBLE QUE la reina mundial del pop influya decisivamente en las elecciones de Estados Unidos? Taylor Swift dijo en Instagram a sus 284 millones de seguidores que votará por Kamala Harris. Otra celebridad, Elon Musk, hace proselitismo desde su red X por Donald Trump. Lo siguen 198 millones.

### **Twitterati**

**CERCA DE TRES** a cuatro generaciones han sido marcadas por Zedillo y no es precisamente por buenas razones: Aguas Blancas, Fobaproa y crisis económicas. ¿En verdad es la nueva voz moral de la oposición? ¡Con razón los vapulean!

@Jorgea604

Facebook, TikTok, Twitter: galvanochoa Correo: galvanochoa@gmail.com

### **FIESTA MEXICANA**

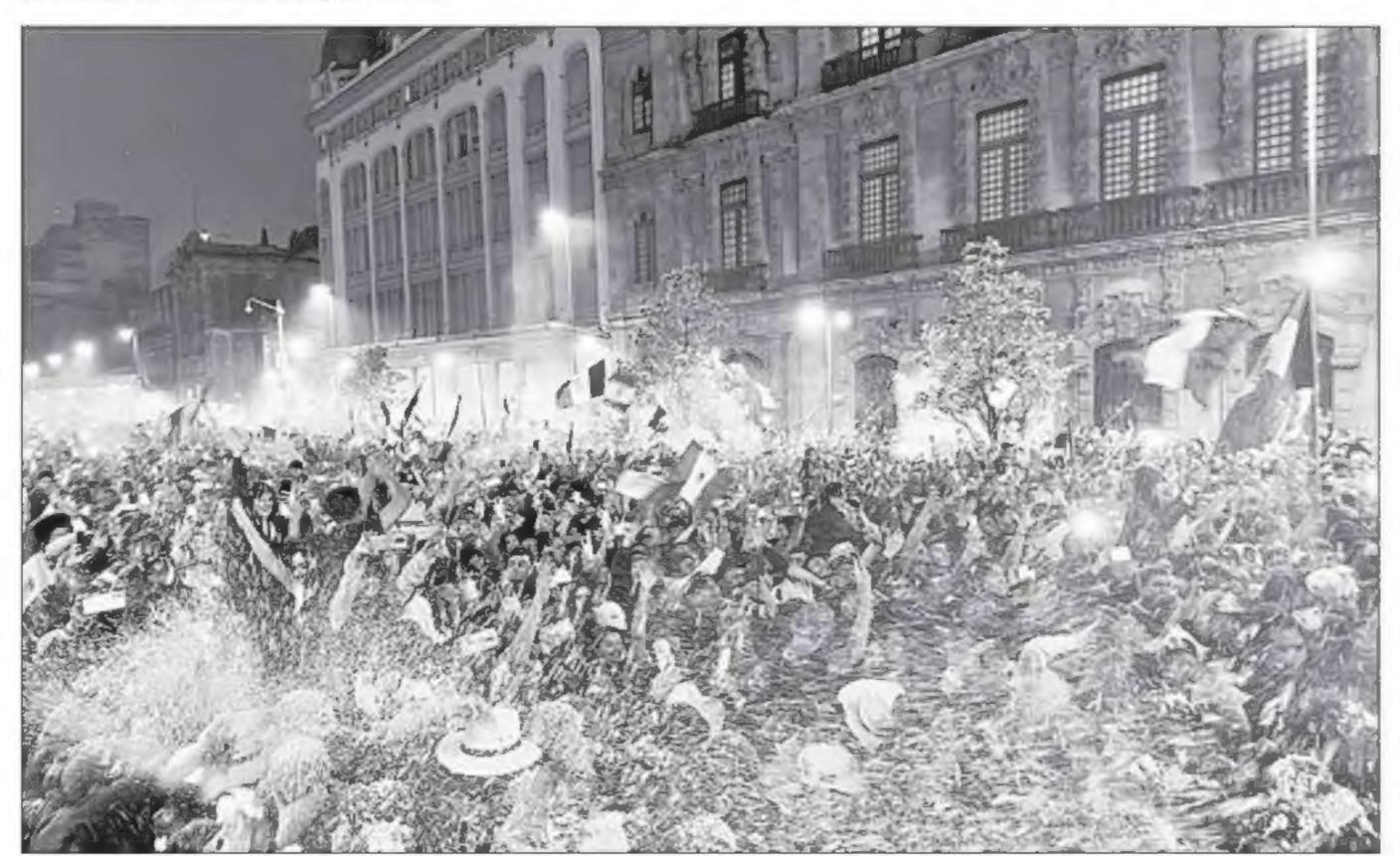

▲ Júbilo entre la multitud que acudió al Zócalo de la Ciudad de México al último Grito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Roberto García Ortiz

## Me voy tranquilo al retiro porque Sheinbaum será la sucesora: AMLO

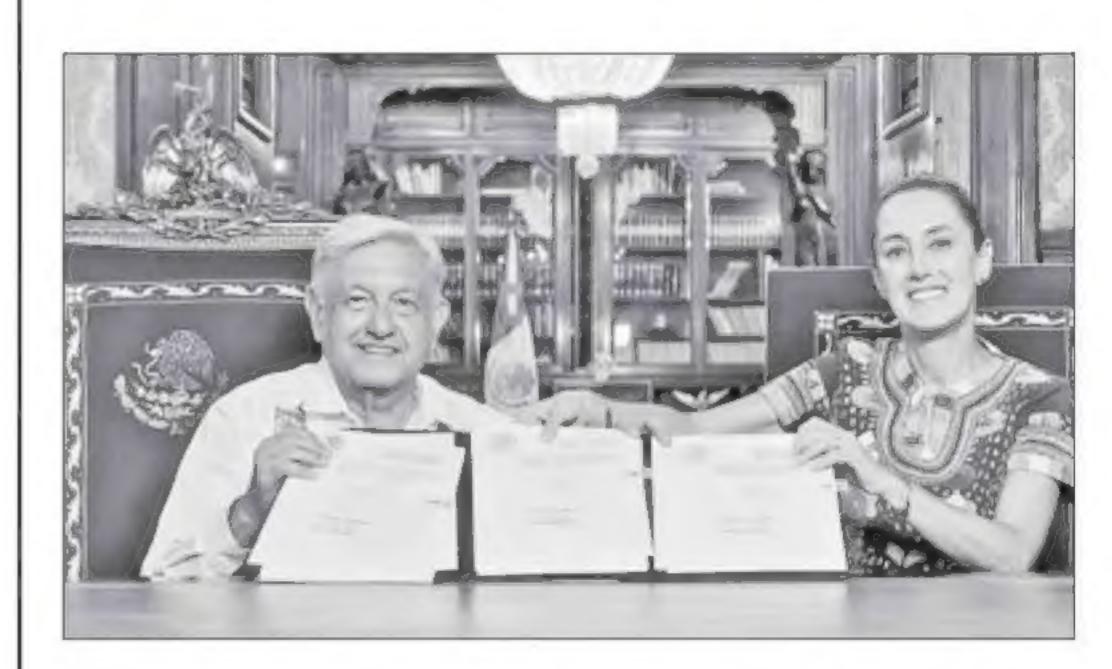

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ **ENVIADO** CALAKMUL, CAMP.

Ante la pregunta de cuándo se puede retirar de la vida pública alguien que como él ha dedicado su vida a la lucha por la transformación social, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió el domingo: "cuando hay relevo".

Al inaugurar el museo de sitio de la zona arqueológica de Calakmul, el mandatario sostuvo que cierra su ciclo en la política y que se irá tranquilo a su retiro en Palenque porque la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, será la sucesora.

Acompañado por la próxima mandataria, así como por la gobernadora Layda Sansores y distintos funcionarios federales, el Presidente recorrió los vestigios de esta antigua gran ciudad del mundo maya, luego de lo cual encabezó una ceremonia en la que Sansores le dedicó un discurso de despedida en el que le lanzó un reclamo porque dijo que nunca le explicó cuándo dejar las luchas sociales.

"Decía Layda, ¿cuándo es el límite, cuándo se puede uno retirar? Bueno, yo podría decirles: cuando hay relevo", expresó López Obrador al pie de la estructura principal de Calakmul.

Recordó las derrotas y fraudes electorales que enfrentó a lo largo de su carrera y expuso que en cierto momento pensó en olvidarse de la posibilidad de ser candidato presidencial, pero que decidió continuar adelante y seguir sus principios.

"Pero ahora es distinto, completamente distinto, ya me puedo ir a Palenque sin preocupación, porque hay relevo: tenemos una presidenta electa, próximamente presidenta constitucional, de primera, una mujer con experiencia, preparada, sensible, de buenos sentimientos, de

▲ El presidente López Obrador y la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, muestran el decreto de la reforma judicial firmado para su publicación. Foto Presidencia

buen corazón, honesta, es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país en estos tiempos.

"Es Claudia Sheinbaum la que va a dar continuidad a la transformación, con su estilo propio, con la sensibilidad de las mujeres, con la inteligencia y determinación de las mujeres, por eso nos va a ir muy bien."

Por su parte, Sheinbaum afirmó que no es casual que López Obrador haya visitado Calakmul antes de encabezar la ceremonia del Grito de Independencia y cuando ya es un hecho la reforma judicial, pues este es uno de los momentos de mayor soberanía y libertad en el país.

"El día de hoy también sabemos que es un hecho la reforma al Poder Judicial. Es quizá uno de los momentos de mayor independencia, soberanía, libertad y democracia en nuestro país. El 15 de septiembre de 2024 se queda grabado en nuestro corazón", sostuvo la presidenta electa.

"No va a haber regresiones, no va ha haber vueltas al pasado. Este es el sendero trazado por nuestro pueblo. Hacia adelante va a haber más democracia, más libertad, más independencia y más soberanía, y sobre todo el bienestar de nuestro pueblo y esta recuperación histórica de lo que somos como mexicanas y mexicanos."

La gobernadora despidió a López Obrador, pues fue la última vez que visitó Campeche como Presidente. "Él se dedicó a cambiar conciencias y a perseguir un sueño, y con esa fe, porque él es un hombre de voluntad indeclinable, sembró el fruto en el invierno de México y hoy cosechamos el fruto. Gracias".



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ



EDICIÓN VESPERTINA DEL DOFEL DÍA 15

# AMLO y Sheinbaum firman el decreto de la reforma judicial

LILIAN HERNÁNDEZ OSORIO

presidente Andrés Manuel López Obrador, como autoridad del gobierno federal, y Claudia Sheinbaum, como testigo, firmaron el decreto de la reforma judicial "en un día histórico", el cual se publicó en la edición vespertina del *Diario* Oficial de la Federación (DOF) del pasado 15 de septiembre.

Como había adelantado el mandatario, el domingo se publicaron los cambios establecidos en esta reforma que fue aprobada por el Senado el miércoles 11 de septiembre, a pesar de que un tribunal colegiado de Colima ordenó suspender dicha publicación en el *DOF*, con lo que esta controversial enmienda entró en vigor ayer (16 de septiembre).

En las modificaciones destaca que la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará en manos del nuevo tribunal de disciplina judicial, el cual sustituye al Consejo de la Judicatura.

El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial detalla que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se compondrá de nueve integrantes en lugar de 11; su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria, todos los ministros percibirán un ingreso menor al del presidente de la República, su encargo será de 12 años y no de 15 como estaba antes y "ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo".

También estipula que habrá la figura del juez sin rostro cuando se trate de delincuencia organizada, para preservar la seguridad y res-

La reforma publicada en un día simbólico, en el que se conmemoró la Independencia de México, también señala que el Senado publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones de este año. pero por esta primera vez, tiene 30 días posteriores a la publicación en el *DOF* para tener la lista.

Con las modificaciones publicadas, el artículo 96 de la Constitución estipula que los ministros de la Corte, así como magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y magistrados de circuito, así como jueces de Distrito, serán elegidos "de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias".

La jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio de 2025, el 28 de agosto deberán resolverse todas las impugnaciones y los jueces electos tomarán protesta ante el Senado el 1º de septiembre.

El decreto establece que el Senado recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral (INE) a más tardar el 12 de febrero de 2025, a efecto de que organice el proceso electivo.

Además de encargarse de la organización de las elecciones de jueces, el instituto también tiene el mandato constitucional de efectuar los cómputos de la elección, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres.

También declarará la validez y enviará sus resultados al TEPJF o al pleno de la Corte para el caso de magistraturas electorales, quienes deberán resolver las impugnaciones antes de que el Senado instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda.

Dentro de los ajustes, el decreto señala que el órgano de administración judicial determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias. Además, desaparecen las dos salas del máximo tribunal, que actualmente resuelve asuntos en materia civil y penal, así como administrativa y laboral.

### INE deberá iniciar preparativos

La etapa de preparación de la elección de jueces se iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebre en los primeros siete días de septiembre del año anterior a la elección.

Con base en este decreto, los candidatos tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que determine el INE. Sin embargo, podrán participar en foros de debate organizados por el propio instituto o en los que organice el sector público, privado o social "en condiciones de equidad".

"Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, además de que los partidos políticos y servidoras públicos tienen prohibido realizar actos de proselitismo y tampoco podrán posicionarse a favor o en contra de alguna candidatura.

"La duración de las campañas será de 60 días y en ningún caso habrá etapa de precampaña", además de que habrá sanciones a candidatas o servidoras públicos cuyas manifestaciones o propuestas excedan

o contravengan los parámetros

### Seis meses para resolver asuntos

constitucionales."

De acuerdo con la nueva reforma, todos los jueces de circuito, magistrados y ministros tendrán que resolver en un máximo de seis meses los asuntos a su cargo, contados a partir del conocimiento del mismo. En caso de incumplir este plazo y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora.

Los magistrados de circuito, así como los jueces de distrito durarán en su encargo nueve años y podrán ser relegidos de forma consecutiva cada vez que concluya su periodo.

### Modificaciones a leyes federales

El Congreso de la Unión contará con 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Mientras los estados deberán realizar las adecuaciones a sus constituciones locales en un plazo máximo de 180 días naturales.

### guardar su identidad.

**ENRIQUE MÉNDEZ** 

Con la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial de la Federación, se confirma que "no hay poder eterno en México y que en la democracia, anda el pueblo", señaló Morena en la Cámara de Diputados. Además, apuntó que ahora los estados también deberán emprender cambios constitucionales, con objeto de "erradicar el sometimiento" de la justicia local a los gobernadores.

Mientras, el diputado Héctor Saúl Téllez anticipó que las bancadas de Acción Nacional en el Congreso presentarán los amparos correspondientes para "pedir la

### Se confirma que "no hay poder eterno en México", precisa Morena en San Lázaro

cobertura de la justicia por la violación a derechos humanos y atacar todos los juicios e irregularidades de fondo durante la discusión y aprobación de la reforma".

También, el PRI sostuvo que al apresurarse los cambios a la Constitución, el Congreso dejó de lado el mecanismo para que los mexicanos en el extranjero voten en la elección extraordinaria de 2025. "No se contempla su participación de manera expresa, un total escudo que hace patente la deficiencia del

texto", indicó el coordinador priísta, Rubén Moreira.

Por su parte, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró "urgente transformar los poderes judiciales locales. Debemos erradicar el nepotismo y el compadrazgo en el ámbito estatal y fortalecer una verdadera independencia judicial".

La reforma prevé que, a más tardar en seis meses, las legislaturas locales ajusten sus constituciones a los cambios a escala federal.

Ramírez Cuéllar consideró que los cambios deben reflejarse en el sistema de defensoría pública, así como en una "transformación radical de los ministerios públicos y las fiscalías. Es urgente erradicar la corrupción, el abuso y el desprecio hacia los más vulnerables. Este es un paso crucial en la construcción de un nuevo sistema de procuración de justicia".

A su vez, la diputada Dolores Padierna (Morena) resaltó que al ser electos por voto popular, ministros,

magistrados y jueces "van a rendir cuentas. Habrá un Tribunal de Disciplina Judicial y si no respetan el equilibrio de poderes, los derechos del pueblo y la justicia, entonces, serán despedidos".

Resaltó que ahora los funcionarios judiciales "deberán cuidar el presupuesto público. En el Poder Judicial no más derroches ni más privilegios para unos poquitos; quedan extinguidos los fideicomisos y nadie ganará más que el Presidente".

Incluso afirmó que en la elección del 2 de junio pasado, "el pueblo votó por profundizar la transformación, nos dio la mayoría calificada para poder aprobar reformas constitucionales y ya cumplimos".

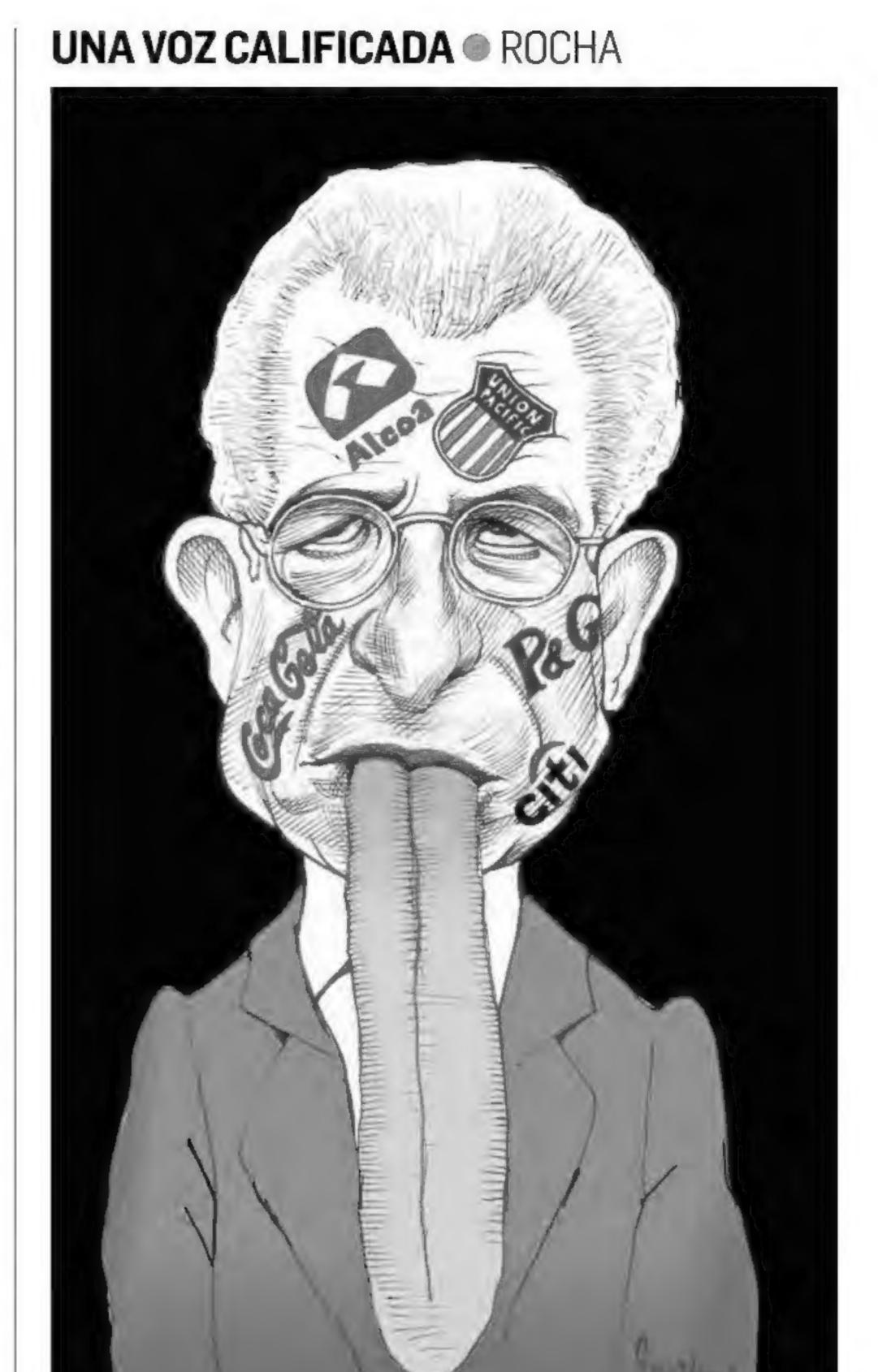

### **ASTILLERO**

General de división se sincera en Culiacán // La paz "no depende de nosotros", sino de grupos antagónicos // Enmienda al PJF y "resistencia"

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L GENERAL DE división Jesús Leana Ojeda, diplomado de Estado Mayor, ha hecho, ni más ni menos que desde la asediada Culiacán, una declaración (o una confesión, según se prefiera) excepcional, escandalosa y sumamente ilustrativa.

"¿CUÁNDO VOLVERÁ LA tranquilidad a la capital de Sinaloa (y zonas aledañas)?", se le preguntó en una conferencia de prensa, con la pradera bajo incendio por la feroz confrontación entre la mayiza y la chapiza, un sangriento telón de fondo que esperaría algún atisbo de esperanza institucional, pero Leana Ojeda, que además es el comandante de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, pecó de franqueza: "Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos; que dejen de hacer su confrontación entre ellos, y que estén dejando a la población en paz, para que viva con tranquilidad".

TAN DESCARNADA ADMISIÓN de la preeminencia de los bandos delincuenciales hizo que se le insistiera en el punto. "¿La seguridad depende de esos grupos delincuenciales?", porfió un reportero, y el claridoso general abundó en esa especie de adaptación del calderonista "se matan entre ellos": "depende de ellos (de los grupos criminales), ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros no, al contrario. Nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y haya pérdida de vidas".

NO ES NECESARIO cargar de más la tinta: el general Leana Ojeda ha revelado la esencia de la política sexenal en cuanto a crimen organizado. La fuerza militar sólo deja fluir las confrontaciones entre grupos del crimen organizado, a la espera de que haya algún ganador o alguna tregua o negociación que devuelva la paz a las comunidades. ¡Apúrense, "grupos antagónicos", en dejar de hacer sus "confrontaciones"!

LAS PALABRAS DEL jefe militar mencionado se pronunciaron con otro impasible testigo del campo de batalla a un lado, el gobernador Rubén Rocha Moya, quien sobrelleva el desastre derivado del episodio, aún sin aclarar y mucho menos castigar, del vuelo del Chapito Joaquín y el legendario Mayo a Estados Unidos, más el asesinato del diputado federal electo, Héctor Cuén, tampoco esclarecido y que constituye un botón de muestra del abatimiento institucional y social que hoy padece Sinaloa.

EN TANTO, EN la capital del país, en el marco del desfile tradicional del 16, el general secretario de la Defensa Nacional y el almirante secretario de la Marina expresaban agradecimiento y loas al presidente López Obrador y disposición plena para el siguiente periodo de gobierno, que encabezará Claudia Sheinbaum. Y en la agenda legislativa se prepara el inicio del proceso de formalización constitucional de la realidad vigente, que en los hechos mantiene a la Guardia Nacional adscrita al mando y la administración de la Sedena.

EN CUANTO A la reforma judicial, ayer mismo se inició el proceso que desembocará en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, además de la integración de nuevos órganos judiciales. El presidente de la República hizo que este domingo se insertara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que promulga los mencionados cambios (aunque no agregó un "grito" triunfal por el tema, algo que sus adversarios temían), con lo cual debería darse por plenamente cerrado ese ciclo.

PERO LOS OPOSITORES mantienen esperanzas de frenar la reforma por la misma vía judicial, mediante señalamientos de que no se respetaron las suspensiones provisionales otorgadas por cinco jueces para que no se realizara la votación en cámaras o, en dado caso de ya haberse efectuado, que el resultado no se publicara en el citado DOF. La "resistencia" contempla la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales si en el ámbito nacional no hubiera la respuesta que esperan. ¡Hasta mañana!

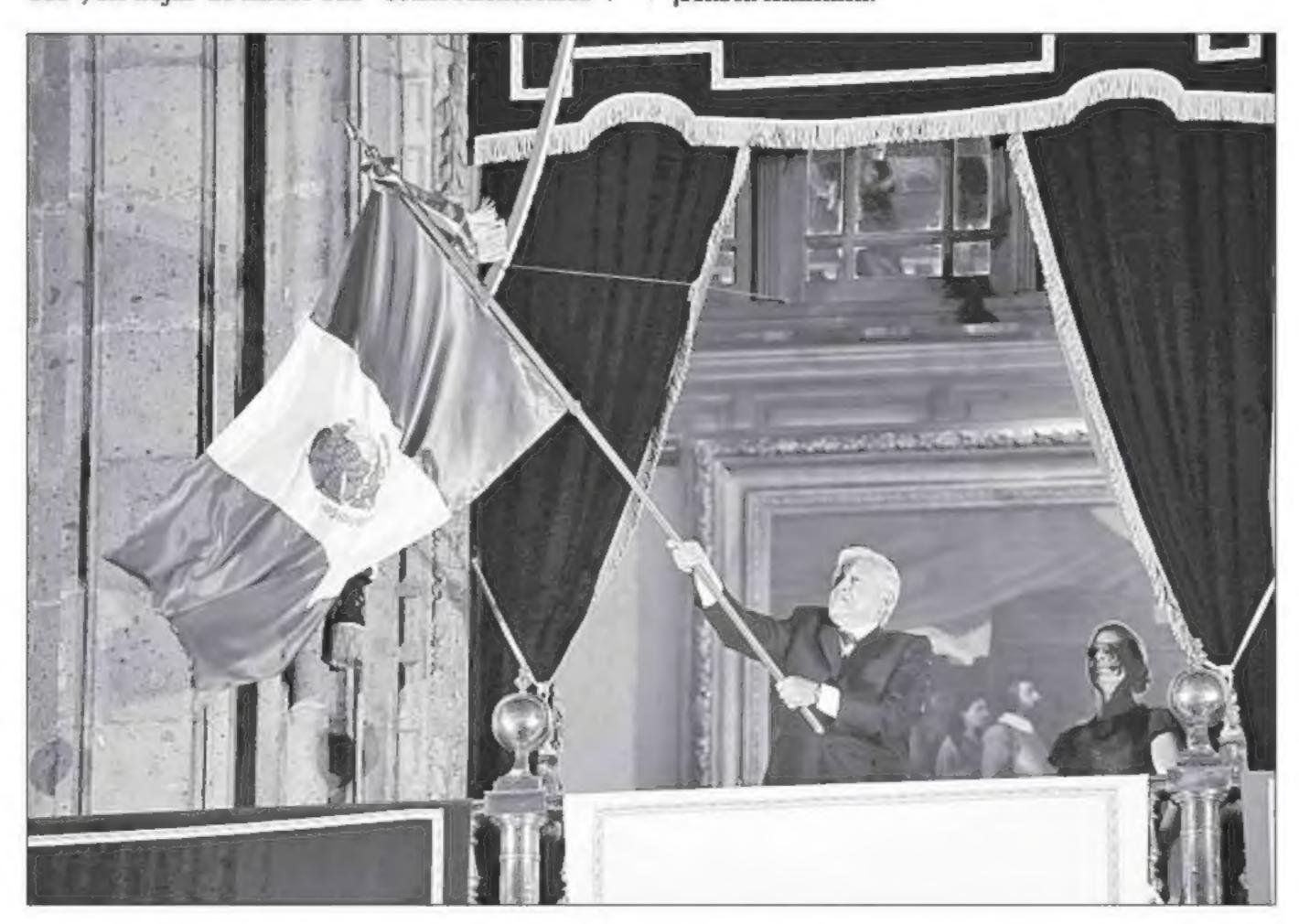

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador ondeó por última vez la bandera de México desde el balcón de Palacio Nacional,

en la ceremonia del Grito. Lo acompañó su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Foto Cristina Rodríguez

### La CNDH descarta acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial

"Se trata de un triunfo del pueblo", afirma

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que no interpondrá acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, por considerar que ésta es "un triunfo del pueblo" y no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo que llevó a su aprobación.

El organismo denunció que actores partidistas han tratado de presionarlo y usarlo para que interponga una impugnación que paralice los efectos del cambio legislativo y satisfaga ambiciones de grupo. Ello equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación, enfatizó.

La CNDH destacó que no satisface agendas partidistas, no se atemoriza y jamás actuará bajo presión de ningún tipo, ni se supeditará a poder alguno. Apuntó que opositores a la reforma hacen el espectáculo de acudir "a nuestras oficinas para interponer quejas, ofender e insultar y tomarse la fotografía". Sólo que la defensa de los derechos humanos "no es un circo".

Sostuvo que la reforma judicial es facultad única del poder reformador de la Constitución, no de la Suprema Corte de Justicia ni del Poder Judicial.

Recordó que el análisis de la propuesta incluyó la celebración de diálogos nacionales, en los cuales se expresaron diversos sectores de la sociedad. Apuntó que su revisión en las dos cámaras del Congreso fue exhaustiva y suficiente. A "pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho", añadió.

Al no identificarse vicios en el procedimiento legislativo y como la iniciativa modifica directamente la Constitución, no puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad, ya que no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Carta Magna, señaló.

La aprobación de la propuesta fue decisión soberana de la mayoría del pueblo, representado en las dos cámaras, puntualizó al destacar que la reforma está fundada en razones que "no sólo compartimos, sino que impulsamos".

Con esta reforma al Poder Judicial, enfatizó la CNDH, ya no estará en manos de los partidos la designación de jueces, y se arrebata al presidente de la República la facultad de formular la terna de propuestas y la prerrogativa de designarlos al no haber acuerdo en el Congreso.

La comisión calificó de preocupante que legisladores, partidos, facciones de poder y hasta organismos internacionales pretendan difundir que la reforma aprobada es contraria a los derechos humanos y que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.

Distorsionar la realidad de esta manera revela los intereses que la iniciativa busca superar, los cuales están arraigados en sectores como el de algunos trabajadores del Poder Judicial, medios de comunicación tradicionales y organismos que, bajo la fachada de defender derechos humanos, insisten en proteger privilegios, añadió.

Georgina Saldierna

### Morena prevé aprobar segunda parte del plan Cesta semana

Morena prevé que esta semana lleguen al Senado las minutas relacionadas con la Guardia Nacional y los pueblos indígenas y afromexicanos, a fin de que el próximo lunes 23 se discutan en comisiones.

Con esto, se estaría desahogando una segunda parte del plan C, dijo el vicecoordinador del partido guinda en la Cámara alta, Ignacio Mier, luego de arremeter en contra del ex presidente Ernesto Zedillo, quien declaró que la reforma judicial acabará con la democracia mexicana y "su frágil estado de derecho".

Mier preguntó con ironía si con frágil justicia mexicana Zedillo se refiere a los 45 indígenas asesinados en Acteal o a los 17 campesinos de Aguas Blancas masacrados.

Tras enumerar graves problemas en el sexenio del priísta, consideró que el ex titular del Ejecutivo federal viene a México en calidad de vocero de los intereses de quienes trabajan desde el autoexilio.

Resaltó que Zedillo nunca fue capaz de distinguir el conflicto de interés y la inmoralidad pública que

significaba cobrar como consejero de Kansas City Southern, empresa a la que su gobierno concesionó la industria ferroviaria nacional, y consejero de Citigroup, banco estadunidense que compró Banamex, rescatado en su administración.

Por lo que hace a las minutas, Mier expuso que la de pueblos indígenas y afromexicanos busca modificar el artículo 2 de la Constitución, para que este sector tenga la capacidad de ejercer sus derechos por sí mismos, sin ninguna intermediación y tomar decisiones en sus asambleas, que serán respetadas por el gobierno y la sociedad.

Sobre la iniciativa de Guardia Nacional, se busca su total integración y dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para transformarla en una nueva corporación de las fuerzas armadas permanentes. La medida permitirá pacificar al país de una manera responsable, precisa y efectiva, subrayó.

Estimó que entre miércoles y jueves los diputados enviarán al Senado las minutas.



### DON EUGENIO GARZA SADA

"El respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica"

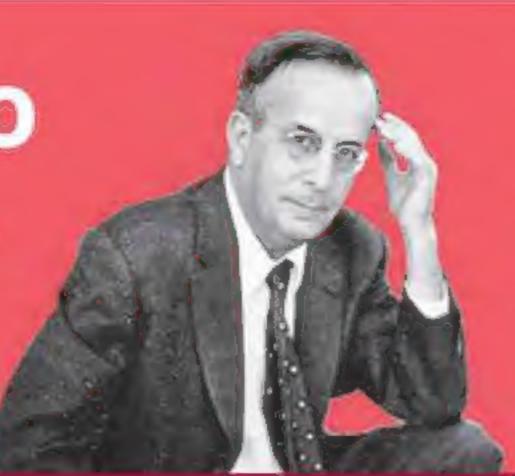

Un hombre comprometido con sus ideales, que predicó con el ejemplo y vivió de acuerdo con sus convicciones. Sus ideas trascendieron a la realidad y han generado un valor indiscutible para la sociedad, a través de la creación de numerosas empresas e instituciones entre las que se destacan FEMSA y el Tecnológico de Monterrey.

Su sencillez, calidad humana, congruencia y coraje son valores que cobran vida en el pensamiento y sentir de todos los que formamos parte de FEMSA. Seguir su ejemplo y trabajar por crear valor en la comunidad es nuestra mejor forma de recordarlo. Hoy, a más de 50 años de su ausencia, su legado y memoria son más grandes que nunca.

### IDEARIO CUAUHTÉMOC

Es un grupo de principios y conceptos que Don Eugenio promovió incansablemente, asegurándose de que todos sus compañeros y colaboradores lo conocieran y practicaran. Estos principios representan la esencia de los valores que hoy son parte fundamental de la Cultura FEMSA y queremos compartirlos con todos aquellos que, como él, buscan trascender, generando valor económico y social.

### 1. Reconocer el mérito en los demás

Por la parte que hayan tomado en el éxito de la empresa y señalarlo de manera espontánea, pronta y pública. Usurpar ese crédito, atribuirse a sí mismo méritos que corresponden a quienes trabajan a las órdenes propias, sería un acto innoble, segaría una fuente de afecto y lo incapacitaría para comportarse como corresponde a un líder.

### 2. Controlar el temperamento

Debe tenerse capacidad para dirimir pacífica y razonablemente cualquier problema o situación, por irritantes que sean las provocaciones que haya que tolerar. Quien sea incapaz de dominar sus propios impulsos y expresiones, no puede actuar como director o directora de una empresa. Los verdaderos líderes abdican del derecho a la ira.

### 3. Nunca hacer burla

De nadie ni de nada. Evitar las bromas hirientes o de doble sentido. Tener en cuenta que la herida que asesta un sarcasmo nunca cicatriza.

### 5. Ser tolerante

De las diversidades que puedan encontrarse en la raza, color, modales, educación o idiosincrasia de los demás.

### 4. Ser cortés

No protocolario, pero sí atento a que los demás encuentren gratos los momentos de la propia compañía.

### 6. Ser puntual

Quien no puede guardar sus citas, muy pronto se constituirá en un estorbo.

### 7. Si uno es vanidoso, hay que ocultarlo

Como el secreto más íntimo. Un buen líder no puede exhibir arrogancia ni autocomplacencia. Cuántas veces los fracasos de personas bien conocidas confirman el adagio de "el orgullo antecede a la caída". Cuando uno empiece a decir que otros empleados son torpes o que los clientes son mezquinos o necios, habrá empezado a meterse en embrollos.

### 8. No alterar la verdad

Lo que uno afirme, debe hacerlo reflexionando; y lo que prometa, debe cumplirlo. Las verdades a medias pueden ocultar errores, pero por poco tiempo. La mentira opera como un bumerán.

### 9. Dejar que los demás se explayen

Especialmente los colaboradores, hasta que lleguen al verdadero fondo del problema, aunque tenga que escuchárseles con paciencia durante una hora. Haría uno un pobre papel como líder si dominara una conversación en vez de limitarse a encauzaría.

### 10. Expresarse concisamente

Con claridad y completamente, sobre todo al dar instrucciones. Nunca estorba un buen diccionario a la mano.

### 11. Depurar el vocabulario

Eliminar las interjecciones. Las voces vulgares y los giros familiares debilitan la expresión y crean malentendidos. Para demoler verbalmente a sus enemigos, los grandes parlamentarios nunca emplearon una sola expresión vulgar.

# 13. Reconocer el enorme valor del trabajador manual

Cuya productividad hace posible la posición directiva y afirma el futuro de ambos.

# 15. Análisis por encima de la inspiración o de la intuición

Este debe ser el antecedente para actuar.

### 12. Asegurarse de disfrutar el trabajo

Es muy legítimo tener pasatiempos predilectos e intereses en otras cosas, pero si se estima como un sacrificio venir al trabajo, entonces lo que se necesita es un descanso u otra compañía en donde laborar.

# 14. Pensar en el interés del negocio más que en el propio

Es buena táctica. La lealtad a la empresa promueve el propio beneficio.

### 16. La dedicación al trabajo

Beneficia al individuo, a la empresa y a la sociedad entera. En esto se asemeja a un sacerdocio.

### 17. Ser modesto

Si no se comprende que nada tiene que ver con el valor de la persona —el tamaño del automóvil o de la casa o el número de amigos y de los clubes a que se pertenece o los lujos y el rótulo de la puerta del despacho — y si estas cosas significan para uno más que la tarea bien y calladamente cumplida y los conocimientos y el refinamiento espiritual para adquirírlos, entonces se precisa un cambio de actitud o de trabajo.



Descarga gratuitamente el libro Don Eugenio Garza Sada: ideas, acción, legado, del

1 al 30 de septiembre en centroeugeniogarzasada.mx



BBMSA



# CUMPLE TODAS LAS MEDID













# AS Y VIAJA CON SEGURIDAD

ICO



HABLÓ ANTE LITIGANTES

# Para Zedillo, la reforma judicial "es una atrocidad que enterrará la democracia"

#### **ENRIQUE MÉNDEZ**

El ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León criticó la reforma al Poder Judicial de la Federación, a la que describió como "una atrocidad que enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil estado de derecho", la transformarán "en una tiranía".

Invitado a dar el discurso inaugural de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por su siglas en inglés), sostuvo que se aprobó gracias al "escandaloso regalo" de la sobrerrepresentación a Morena "y la forma obscena" en que el partido en el poder negoció el voto de Miguel Ángel Yunes a cambio de impunidad para su familia.

Afirmó que la elección de jueces dependerá de las campañas de Morena e incluso del crimen organizado, lo que los hará dependientes de sus promotores políticos e incluso resaltó que no servirá porque "su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político".

Zedillo aclaró que después de 24 años de dejar la Presidencia, rompía y ponía en pausa su regla de autocensura para no comentar públicamente los asuntos políticos del país, "por una razón muy triste: la aprobación por parte del Congreso y de la mayoría de las legislaturas de los estados de una reforma que destruirá al Poder Judicial".



### Destacó la que él hizo

Durante casi la mitad de su presentación en español y traducida simultáneamente en una pantalla al inglés, quien gobernó el país de 1994 a 2000 defendió la reforma al Poder Judicial que propuso cinco días después de asumir la presidencia, "que permitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejar de servir al Ejecutivo y después una reforma electoral que convirtió a México en una verdadera democracia".

Ahora, dijo, "la frustración del Presidente al no contar con una

Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder".

Para el ex mandatario, la reforma, junto con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, "no sólo conducirán a la devastación del Poder Judicial y a la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales

▲ El ex presidente acudió a la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados el pasado domingo. Foto María Luisa Severiano

para el desarrollo del país", sino a que medidas como la autorización a fiscales para encarcelar personas "dizque preventivamente", derivarán en un gobierno "intensamente poderoso para combatir cualquier disidencia. Todos los principios esenciales del estado de derecho podrán ser pisoteados".





# Piña también acudió a la reunión con abogados y lloró durante su discurso

#### ENRIQUE MÉNDEZ

La conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA por sus siglas en inglés) sirvió para rechazar la reforma al Poder Judicial y "al riesgo que representa", así como en un abierto respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a su presidenta, Norma Piña Hernández, en una ceremonia donde la ministra incluso lloró cuando expresó que trabajará "hasta el último aliento" por los derechos, "el amor a la investidura y la independencia judicial".

Aunque no estaba en el programa, Piña se presentó al encuentro -en el Centro Banamex- con un discurso escrito, acompañada por los ministros Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, todos custodiados por efectivos de seguridad.

La presidenta de la IBA, Almudena Arpón de Mendívil –socia del despacho Gómez-Acebo & Pombo, con sede en Madrid, España- ofreció el discurso inaugural y aprovechó para hablar "del riesgo que implica la reforma para la independencia del Poder Judicial, el estado de derecho y los logros en la materia".

Recordó que su familia fue parte el exilio español en México y expresó a los juristas mexicanos: "no están solos". La abogada presentó a Piña como "una ministra valiente" y le pidió junto a los otros tres ministros subir al presidium para entregarles un reconocimiento.

Los asistentes se pusieron de pie, aplaudieron a Piña y hubo quien gritó "¡bravo!" Arpón de Mendívil abrazó a la Piña y le soltó: "¡soy tu fan!"

La IBA reseñó en un comunicado que las intervenciones de Piña y la del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien intervino después de la ministra, se centraron en "el estado de derecho y las amenazas a la independencia del Poder Judicial y la democracia en México".

En el texto oficial de la reunión se agregó: "En poderosos y apasionados discursos ante una audiencia de delegados internacionales, Norma Piña y el profesor Zedillo recibieron ráfagas de aplausos espontáneos y ovaciones de pie".

En su discurso en español y traducido de manera simultánea al inglés en una pantalla, la presidenta de la Corte sostuvo que las circunstancias obligan al Poder Judicial "a demos-



La presentaron como una ministra valiente

trar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de servir a los mexicanos con profesionalismo, excelencia, integridad y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad".

Piña dijo que si los jueces hablan por sus sentencias, "en México hemos hablado mucho. Ahí está lo que hemos hecho. Ahí está nuestro legado invaluable".

Tras describir los temas que abarcan las sentencias judiciales, expresó, entre lágrimas: "trabajaré hasta el último aliento por el enorme amor a mi país, al que defenderé siempre. Lo dije y lo reitero: nadie tiene el monopolio del amor por su país".



▲ La dirigente de la IBA, Almudena Arpón de Mendívil, entregó un reconocimiento a la presidenta de la SCJN, quien estuvo acompañada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. María Luisa Severiano



¡El Dr. Simi cumple! Y fiel a la palabra empeñada, premió a los atletas que subieron al podio en los Juegos de París 2024.

En una reunión con atletas y en la que estuvieron presentes la actriz Susana González, la periodista Rosalinda Coronado, el luchador Atlantis y el cronista deportivo Enrique Burak, el presidente de Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, dijo:

"Entregamos estos reconocimientos con mucho cariño, porque cada medalla representa un logro extraordinario y un motivo de orgullo que merece ser celebrado y recompensado".

En la ceremonia conducida por el comentarista Enrique Burak, el Dr. Simi entregó 200 mil pesos por la medalla de bronce al equipo de tiro con arco, integrado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez. Cada una recibió un cheque por 66 mil 666 pesos.

El doble medallista Osmar Olvera Ibarra, bronce en el trampolín de 3 metros y plata en los clavados sincronizados, recibió un total de 450 mil pesos. "El estímulo de Farmacias Similares es una forma de saber que estás haciendo bien las cosas y me motiva a seguir dando lo mejor", dijo el joven de 20 años.



Debido a compromisos de agenda, Juan Celaya, plata en trampolín sincronizado de tres metros, no acudió, pero ya recibió su cheque por 250 mil pesos.

En representación de Marco Alonso Verde Álvarez, quien obtuvo plata en boxeo, acudió su hermana Lilibeth Sánchez Álvarez, quien recibió 500 mil pesos, y, finalmente, la judoca Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz obtuvo medio millón de pesos por su segundo lugar en la categoría de menos de 63 kilogramos.

Todos, además, recibieron dije de oro del Dr. Simi y un Simipeluche personalizado.





Falta menos de un mes para conocer al ganador del Premio Nobel de la Paz 2024. Espacio patrocinado por Farmacias Similares®

# Elección de jueces deja al INE sin días de vacaciones

LILIAN HERNÁNDEZ OSORIO

Tras un intenso año, donde el personal del Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que concentrarse en la organización de los comicios para más de 20 mil cargos públicos, se estableció que sus 10 días de vacaciones de 2024 se otorgarían entre el 16 de agosto y el 30 de noviembre.

Pero con la reforma judicial aprobada en el Senado y los congresos estatales, el instituto tendrá que hacer ajustes, ya que la preparación de la elección extraordinaria de 2025 "iniciará con la primera sesión que el Consejo General del INE celebre dentro de los siete días posteriores" a la publicación del decreto, el pasado domingo, en el *Diario Oficial* de la Federación (DOF).

Es decir, este mes el órgano electoral tendrá que iniciar los preparativos de la nueva y primera elección en el país de ministros, magistrados y jueces por voto popular.

Con este cambio, cada unidad y área del INE tendrá que revisar cómo y a quiénes autorizará días de asueto luego de 12 meses en los que todos los días y todas las horas fueron hábiles y ningún trabajador tuvo vacaciones.

El instituto acordó que entre agosto y noviembre el personal "con derecho a vacaciones, podrá disfrutar de los 10 días hábiles de vacación, de manera continua o en dos partes de cinco días cada una", conforme a lo que determine el titular de la dirección de adscripción del empleado y "según las necesidades del servicio público".

Dado que el pasado 11 de septiembre el Senado aprobó la reforma judicial y ésta se publicó en el DOF el 15, el INE tendrá una nueva encomienda casi en lo inmediato y deberá ajustar el periodo vacacional y dar inicio a la elección de jueces.

Aunque lo dispuesto en el acuerdo del INE no debiera alterarse, fuentes del órgano consideran la necesidad de ajustes, por lo que buscarán otorgar vacaciones en el plazo previsto y comenzar los preparativos de la nueva elección.

# Observan en comicios violencia política e influencia del *narco*

LILIAN HERNÁNDEZ OSORIO

Violencia política, influencia del crimen organizado, intimidación de candidatos y asesinatos de actores políticos son situaciones preocupantes que interfirieron en el proceso electoral concluido el pasado 28 de agosto en México, concluyeron observadores internacionales en uno de los informes que entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de que aplaudieron la organización que tiene el instituto para llevar a cabo unos comicios tan grandes, uno de los 16 informes finales de las misiones de observación electoral del proceso electoral 2023-2024 advirtió que alarma el impacto de la violencia en los comicios y sus resultados.

La directora adjunta del Centro de Investigación Aplicada y Aprendizaje de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), Fernanda Buril, aseveró que además de estos focos rojos, detectaron que persiste "un abuso de recursos estatales durante las campañas; el acceso de algunas candidaturas a estos recursos, y declaraciones de triunfos antes de la publicación de los resultados oficiales".

Señaló que es urgente que tanto autoridades electorales como del gobierno en turno pongan énfasis "en la prevención de la violencia política y la optimización de las casillas especiales".

Otro informe hizo énfasis en aspectos que pueden mejorarse, como problemas de accesibilidad y ubicación de casillas.

Los observadores estuvieron en México en diferentes momentos, antes, durante y después de la jornada electoral.

Mencionaron que hay mucha incomprensión sobre la función de la casilla especial, la cual es única en la región y consideraron injustificados los reclamos al INE porque se acabaron las papeletas cuando decisiones políticas impiden que haya más.

### La filosofía y las humanidades

**GABRIEL VARGAS LOZANO \*** 

raíz de la aprobación de la ley que incorporó la "H" al ex Conacyt, la institución conformó un "consejo consultivo" que ha tenido como función ampliar el análisis en torno al papel de la perspectiva humanística en relación con las ciencias, la tecnología y la innovación, pero también en torno a la definición de las disciplinas humanísticas. Este consejo organizó este año una serie de mesas redondas sobre humanismo y filosofía que conformaron un libro que será publicado por el Conahcyt y el Fondo de Cultura Económica, así como otro texto dedicado a un público más amplio denominado Filósofos, filósofas y pensadores de México, que permitirá conocer imágenes y la descripción de su importante aportación. De igual forma, este consejo consultivo llevó a cabo, en fechas recientes, un ciclo de seis mesas redondas bajo el rubro de Las humanidades: importancia y significado contemporáneos, en el que se abordaron temas como la relación entre humanismo, ciencia y tecnología; el vínculo con las ciencias sociales; el humanismo mexicano; los debates actuales en torno al poshumanismo y transhumanismo; la relación con la educación y la significación de la "H" en el ex Conacyt. Quien asistió a las presentaciones o siguió las transmisiones por Internet seguramente llegó a la conclusión de que, lejos de lo que podría pensarse, tanto las humanidades como la filosofía pensados desde la actualidad implican una serie de problemáticas que deben ser atendidas por los estudiosos de todas las disciplinas y por el Estado, ya que es necesario adoptar una postura para la definición de una política pública, y más, si lo que se pretende es avanzar en la "Cuarta transformación del país".

En efecto, sobre la concepción que se adopte en torno a las humanidades y la filosofía nos encontraremos en la disyuntiva de optar por un país dependiente que simplemente se dedique a aplicar las innovaciones científicas y tecnológicas que son producidas por los países altamente desarrollados o bien adoptar una posición sobre las consecuencias sociales de su uso.

Lo explicaré de otra manera: para nadie es ajeno que nos encontramos en medio de una profunda revolución científico-técnica y especialmente digital que está implicando: 1) cambios de conductas y formas de ser; 2) reducción de la intervención de los seres humanos de muchas actividades. Por ejemplo, ya no se requerirán cajeros en los supermercados; empleados en los bancos y obreros en las industrias; 3) la inteli-

gencia artificial permite sustituir a las personas por avatares que tienen la capacidad de actuar como una persona: 4) se ha multiplicado la posibilidad de conocer, en tiempo real, lo que está ocurriendo al otro lado del planeta; 5) se ha intensificado el hedonismo mediante la información de las actividades personales; 6) las nuevas tecnologías han permitido prolongar la vida; 7) se ha buscado confundir a la población con la difusión de mensajes e imágenes que producen una distorsión de la realidad a través del uso de bots; 8) se han inventado juegos electrónicos que buscan normalizar la violencia en las mentes de los niños, y muchos cambios más.

Todas estas innovaciones en manos del sistema capitalista generan la urgente necesidad de analizar estas transformaciones y evaluarlas para distinguir lo que sería beneficioso para la vida en el planeta y lo que sería perjudicial. Esta labor es la que desempeñan la filosofía, las disciplinas humanísticas y las ciencias sociales. Así, por ejemplo, una versión del transhumanismo busca legitimar todas las innovaciones que permiten prolongar la vida de los seres humanos; sin embargo, hay otras tendencias que buscan convertir a los seres humanos en máquinas. A la vez, existen movimientos como los de la lucha de la mujer por la reivindicación de sus derechos, lo que ha dado lugar a un poshumanismo feminista o la crisis ecológica que ha implicado el surgimiento de un ecohumanismo. Se requiere entonces que el Estado tome a su cargo la labor no sólo de desarrollar una ciencia y técnica que nos libere de la dependencia extrema a la que nos estaba (¿está?) llevando el neoliberalismo, sino, al mismo tiempo, el impulso de un pensamiento crítico a través de la filosofía y las disciplinas humanísticas. Esto es lo que se deriva de lo dispuesto en el artículo tercero de la Constitución que se aprobó en 2018, sin que instituciones como la SEP o las universidades hubieran hecho algo al respecto a pesar de que oportunamente organizaciones como el Observatorio Filosófico de México o la Asociación Filosófica de México les hubieran propuesto el fortalecimiento de la filosofía para niños y niñas en la primaria, los cursos de ética aplicada en secundaria, la impartición de las disciplinas filosóficas y humanísticas en la preparatoria, la introducción de la interdisciplina en las facultades, así como una labor cultural dirigida a la población no escolarizada. Es muy extraño la falta de interés de algunas autoridades y, por el contrario, habrá que felicitar al Conahcyt por auspiciar esta labor que debería ser tomada en la nueva secretaría que se conformará.

\* Profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la UAM-I





# Cinco mexicanos, entre 30 heridos en Machu Picchu

AFP Y AP

Al menos 30 turistas, entre ellos italianos y mexicanos, sufrieron fracturas y fuertes golpes luego de que el autobús en el que viajaban se saliera de la carretera a su regreso de la ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú, informó ayer la policía.

El accidente se produjo cuando el conductor perdió el control del vehículo mientras descendía por la zigzagueante ruta que comunica el sitio arqueológico con el pueblo vecino de Aguas Calientes, cayendo unos 15 metros por una pendiente.

"Tenemos 30 turistas heridos

tras el accidente en Machu Picchu, ya todos fueron trasladados" a Cusco, capital del departamento, informó un oficial policial. Los lesionados fueron auxiliados por pobladores locales y policías, quie-

nes los llevaron primero al centro

de salud del pueblo Machu Picchu.

Más tarde, todos los pasajeros fueron trasladados desde Machu Picchu en dos vagones del tren, incluidos diez de Italia, cinco de México, cinco de Chile, tres de Guatemala, dos de Brasil, dos de Japón, uno de Venezuela, otro de China y uno de Taiwán, además de dos guías turísticos peruanos. La policía inició de inmediato las investigaciones para determinar la causa del accidente.

Diversos videos de lugareños difundidos en redes sociales muestran el vehículo accidentado.

La empresa de transportes propietaria, Conssetur, informó en un comunicado que el autobús "sufrió un accidente de tránsito-despiste" cuando retornaba de la zona arqueológica de Machu Picchu.

Entre los mexicanos lesionados se encuentran Jorge Polanco Cantú, de 44 años, en estado policontuso; Rafael Pedraza García, de 40, con fractura de tórax; Juana María Arredondo Félix, de 42, con fractura de tibia; José Jesús Vega Toledo, de 33, con golpe en la pierna derecha, y Grisel Zavala Aguilera, de 26, con contusión de rodilla, de acuerdo con una lista difundida por la policía en el diario La República.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, confirmó a través de sus redes sociales que algunos connacionales viajaban en la unidad que sufrió el despiste. "Lamentable accidente en #MachuPicchu, Perú, en el que hay personas mexicanas afectadas. Nuestra embajada de México en Lima y nuestro personal consular ya están al tanto y activarán protocolos de protección y asistencia", posteó en la red social X.

Al día se permite el ingreso hasta de 5 mil 600 personas a Machu

GOBTERNO DE

MEXICO

Picchu. La región de Cusco tiene diversos sitios turísticos de la cultura inca, además de la ciudadela, convertida en el principal destino turístico de Perú.



### Aumentan detenciones en la frontera de EU tras cinco meses a la baja

AP WASHINGTON

Las detenciones por cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron ligeramente en agosto, informaron autoridades ayer, lo que pone fin a una racha de cinco meses de declives.

La Patrulla Fronteriza realizó 58 mil 38 detenciones en la frontera con México en agosto, cifra que ronda los niveles más bajos en casi cuatro años, pero representa un aumento de 2.9 por ciento respecto a los 56 mil 399 arrestos de julio, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Uni-

dos (CBP, por sus siglas en inglés). El total coincide con los estimados preliminares.

Troy Miller, comisionado interino de la CBP, indicó que las restricciones que se implementaron desde junio para suspender las concesiones de asilo una vez que el número de ingresos ilegales rebase cierto umbral demuestra que el gobierno "cumplirá con estrictas consecuencias por los ingresos ilegales".

Un declive frente a los máximos históricos de 250 mil detenciones en diciembre pasado —en parte gracias a un mayor control de la inmigración por parte de las autoridades mexicanas dentro de su territorio—es una excelente noticia

para el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, en un momento en que intentan repeler las acusaciones de los republicanos de que permitieron que la situación en la frontera se saliera de control.

"El gobierno Biden-Harris ha tomado acciones efectivas, y las autoridades republicanas siguen sin hacer nada", señaló Angelo Fernández Hernández, vocero de la Casa Blanca.

Muchos republicanos han criticado a Biden por poner en marcha nuevas y ampliadas vías para ingresar de forma legal al país, las cuales califican de "fachada" para reducir el número de cruces fronterizos ilegales.

# PUEBLA

"La Técnica al Servicio de la Patria" Mas información en: www.ipn.mx



GOBIERNO DE MÉXICO

EDUCACIÓN



### GENUINA PREOCUPACIÓN O HERNÁNDEZ





#### **LAURA POY SOLANO**

Contar con una Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en la próxima administración federal es positivo si le da al sector mayor presencia en el concierto del gobierno y una mejor asignación presupuestal, afirmó Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

En entrevista con *La Jornada*, la funcionaria subrayó que será prioritario no perder la transversalidad, la colegialidad y la interinstistucionalidad que se construyó en este sexenio para impulsar la transformación del sector.

El que Conahcyt contara con un "máximo órgano de gobierno colegiado y fortalecido por la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, "le dio una enorme robustez. Mucho de los aciertos tienen que ver con ese funcionamiento colegiado y democrático, y con su capacidad de incidir y accionar con diversas dependencias".

La que se creará, como anunció la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, "recupera aspectos de la propuestas original del general Lázaro Cárdenas del Río de integrar la educación superior, la ciencia y la tecnología, con la que creó el Instituto Politécnico Nacional.

"Veo una maduración de esa perspectiva, porque en el actual sexenio se ha rescatado una parte importante del espíritu revolucionario social que tuvo el origen del Conahcyt, y

# Ciencia, tecnología y humanidades requieren más dinero: Álvarez-Buylla

Sostiene que nueva secretaría recuperará propuesta original de Cárdenas

esa coincidencia me gusta, me llena de ilusión que haya mayor conjunción entre la educación superior y el desarrollo científico."

Luego de 50 reuniones con el equipo de transición de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien encabezará la nueva dependencia, detalló que a la nueva secretaría no se in-



▲ Para la titular del Conahcyt, ayudó mucho al sector combatir la corrupción. Foto Yazmín Ortega

"Sólo va absorber dos universidades: la Rosario Castellanos y la de la Salud, que fueron dos grandes proyectos de la doctora Sheinbaum y que han tenido mucho éxito abriendo la matrícula a miles de estudiantes", además de que se prevé la creación de al menos dos subsecretarías.

Álvarez-Buylla, quien aseguró sentirse satisfecha con el combate a la corrupción en el sector científico, en particular en la entrega de becas a estudiantes de posgrado, al igual que en el cobro de colegiaturas y servicios en posgrados públicos, apuntó que no sólo se deja un sector listo para impulsar una nueva secretaría de Estado, "también hay muchos resultados como la creación de un nuevo Sistema Nacional de Posgrados y de una Red de Laboratorios Nacionales", libres de conflicto de intereses.

No obstante, señaló que aún hay tareas pendientes, como impulsar un mayor número de plazas para jóvenes científicos altamente calificados, pero que se encuentran fuera de las instituciones de educación superior o de los centros de especialización.

Destacó que en su gestión se atendieron a más de 4 mil 786 jóvenes que habían concluido su doctorado, y que "no recibían una beca posdoctoral, por lo que crecimos 600 por ciento en esta cobertura", aunque reconoce que aún falta atender a más.

Otro desafío para la siguiente administración es mantener el proyecto Investigadoras e Investigadores por México, que cuenta con mil 261 plazas otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ha permitido a jóvenes integrarse a los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) con sus 10 ejes prioritarios, y a los de Investigación e Incidencia (Pronaii).

"Espero y confío que ya siendo



Este gobierno rescató el espíritu revolucionario social del Conahcyt secretaría ese programa crezca, porque ha dado importantes resultados, con proyectos de incidencia que le han dado la oportunidad a jóvenes de aportar conocimiento para la resolución de problemas urgentes que afectan a la población, como puede ser el rescate de un río contaminado o determinar las causas por las que mueren las personas en zonas altamente contaminadas, además de que hay algunas plazas para investigadores que colaboran con dependencias públicas en distintos temas."

Agregó que otro aspecto central es la transversalidad, pues con los Pronaces se logró la participación de al menos 10 mil investigadores y 170 instituciones de educación superior, "y si consideramos a los estudiantes, suman más de 20 mil, es decir, un tercio de las comunidades académicas".

Subrayó que tanto los Pronaces como en los Pronaii se invirtieron mil 700 millones de pesos, que "parece una cifra menor comparada con los 45 mil millones que se entregaron en gestiones anteriores a la iniciativa privada y a las trasnacionales, pero se trata de recursos públicos que han sido bien aplicados y que han dado excelentes resultados".

# BM ratifica disminución de pobreza en México

### JOSÉ MURAT

nmersos en el debate nacional sobre diversos tópicos de fin de sexenio, los mexicanos, y en particular la opinión pública, no hemos aquilatado la importancia fundamental de los saldos sociales del cambio de paradigma sexenal de un neoliberalismo fundamentalista a una economía social de mercado, con un alto componente de justicia redistributiva. De manera especial, la pobreza, en términos absolutos y relativos, disminuyó sensiblemente, como reveló el Banco Mundial (BM) la semana pasada.

Con excepción de este diario nacional, ningún otro estimó importante destacar que no sólo la institución nacional
encargada de supervisar los resultados
de la política social, el Coneval, sino
también el principal organismo internacional encargado de registrar el comportamiento de los indicadores sociales
en los cinco continentes, ha expuesto el
caso mexicano como un ejemplo global
de una política exitosa en el combate a
la pobreza.

Pero además, a la luz de los resultados, es un prototipo de éxito a contracorriente de la tendencia mundial los últimos años, cuando la pandemia sanitaria golpeó a los mercados y economías de todos los signos y latitudes. En el diagnóstico del BM, mientras la pandemia de covid-19 tuvo un impacto negativo en la reducción de la pobreza a escala mundial, en México 9.5 millones de personas salieron de ese estatus socioeconómico.

En un estudio denominado Perspectivas macropobreza para América Latina y el Caribe, el organismo atribuyó la reducción de la pobreza en el último sexenio en México, fundamentalmente, a mejoras en el mercado laboral, una visión que coincide en lo esencial con el Coneval y el propio gobierno federal, aunque en los estudios nacionales se otorga un mayor peso específico de incidencia a los programas sociales.

La mejoría en el ingreso de los trabajadores y el aumento en el universo de personas que tienen empleo, impulsó a casi 10 millones de mexicanos a salir de la pobreza entre 2018 y 2024, una cifra que no tiene precedente para un periodo de seis años, sintetiza el informe del BM, una noticia que se estimó irrelevante para medios y analistas nacionales.

A ese avance se sumó la reducción de la tasa de desempleo, de 3.7 a 2.7 por ciento en el periodo analizado, al tiempo que la de informalidad bajó de 55.8 a 54.8 por ciento y la de participación subió de 59.7 a 60.5 por ciento.

Pero además, el ingreso real per cápita ajustado por el costo de la canasta alimentaria creció 8.2 por ciento, sólo entre el cuarto trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023, lo que significa que en todo el sexenio el incremento fue mucho mayor. La combinación de más empleo y que estuviera mejor pagado hizo posible, según el BM, que de 2018 –al empezar esta administración– el país pasara de 35.7 millones de personas en situación de pobreza, y que representaban 28.8 por ciento de la población (calculada para ese año en 124 millones), a 26.1 millones de personas en 2024, que representan 20.2 por ciento de la población, calculada por el organismo en 129.4 millones de personas, una disminución porcentual mayor incluso a la manejada por los organismos mexicanos.

El Coneval, con una metodología de medición más rigurosa para salir del umbral de la pobreza, reporta que en 2018 vivían en México 52.4 millones de personas en pobreza, que representaban 41.9 por ciento de la población, mientras en 2022, último dato disponible, la cifra bajó a 46.8 millones, 36.3 por ciento de la población, una reducción de 5.6 millones de personas en cuatro años. Al sumar los dos restantes la cifra se acercaría a la reportada por el BM.

De esta manera, según la medición y proyecciones del Banco Mundial, entre 2018 y 2024 habrán dejado la pobreza 9 millones 574 mil personas, aun cuando en ese periodo la economía mexicana, como todas las demás, fue golpeada por la pandemia y por las propias medidas de confinamiento para enfrentarla, lo que provocó en 2020 una contracción del producto interno bruto de 8 por ciento.

Visto en términos relativos, la proporción de personas en situación de pobreza para 2024 será menor 8.6 puntos porcentuales a la registrada en 2018, al empezar esta administración, cuando se ubicaba en 28.8 por ciento, y representa una baja significativa respecto del pico alcanzado en 2020, cuando subió a 30.3.

Otro indicador que también mejoró, según el mismo estudio internacional, es el de la pobreza laboral, que se redujo de 40.3 a 37 por ciento de la población, sólo en el periodo que va del cuarto trimestre de 2021 al mismo periodo de 2023, un indicador que se refiere a las familias cuyo ingreso no es suficiente para cubrir la canasta básica. Esa mejoría significó que, bajo esta medición, el número de pobres bajara de 51 millones a 47.5 de personas en tan sólo dos años.

En suma, hay una coincidencia por parte de organismos nacionales e internacionales sobre la sensible disminución de la pobreza en México, en términos de ingresos, capacidad para adquirir la canasta básica y acceso a los servicios públicos fundamentales, pero el combate a la desigualdad y la pobreza nunca será suficiente mientras haya un mexicano sin el acceso a los bienes de cultura y felicidad de este mundo, por lo que las políticas públicas de la próxima administración deben mantener su orientación social y elevar aún más su eficacia operativa.



# Marchan normalistas por calles de Tixtla; que aparezcan los 43, exigen

SERGIO OCAMPO Y HÉCTOR BRISEÑO

CORRESPONSALES

Estudiantes, maestros y trabajadores de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa participaron en un desfile que organizó el ayuntamiento morenista de Tixtla, Guerrero, con motivo del 214 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, en el marco del décimo aniversario de la desaparición de 43 normalistas en el municipio de Iguala.

Atrás del contingente de la normal de Ayotzinapa participaron cientos de alumnos de las normales afiliadas la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que recorrieron las calles de Tixtla, cuna de Vicente Guerrero, consumador de la Independencia.

Durante el trayecto de casi una hora, los normalistas corearon "¡Hombro con hombro, mano con mano, Ayotzi... Ayotzi somos todos!" y "¡A las normales rurales las quieren desaparecer, nosotros con lucha y sangre las vamos a defender!" Sobre todo demandaron la presentación de los 43 alumnos desaparecidos en septiembre de 2014.

A pesar de que el plan de acción acordado por la normal de Ayotzinapa y el Comité de Madres y Padres de los 43 inicia formalmente el próximo miércoles, los estudiantes se han manifestado en Chilpancingo desde hace más de una semana.

Las movilizaciones se iniciaron el pasado 7 de septiembre, cuando estudiantes de Ayotzinapa, amigos y familiares del normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta se manifestaron en el libramiento que va de Chilpancingo a Tixtla, donde el joven fue asesinado a balazos el 7 de marzo anterior, mientras pretendía recoger a estudiantes normalistas provenientes de otros planteles del país.

El 12 de septiembre anterior, una comisión del Comité de Madres y Padres de los 43 se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en Casa Guerrero, la residencia del Ejecutivo estatal.

### Romper el silencio

La mandataria se comprometió a que este lunes se pondría en marcha una campaña "para romper con los pactos de silencio", que consistirá en un primer momento en el despliegue de lonas, y la difusión de espots en radio para solicitar información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos, y ofrecer una recompensa.

Como parte de esta iniciativa se instalaron anuncios espectaculares en la Autopista del Sol, cerca de Chilpancingo y en calles de la capital guerrerense, en los que se ofrecen 10 millones de pesos a quien ofrezca información "veraz y útil" acerca del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En los espectaculares se asentó: "Pedimos tu colaboración en la búsqueda de nuestros hijos. Si cuentas con alguna información relevante, por favor, llama al 7571192006. Tu reporte será anónimo y ayudará a brindar alivio a 43 familias que sufren en la incertidumbre. Tu ayuda es fundamental para hacernos escuchar".

### Sin festejo, el PAN cumplió 85 años

El fin de semana pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) llegó a 85 años de existencia, en un aniversario que pasó sin festejo e inmerso en posiciones divididas sobre el rumbo que debe tomar. Tras ganar la Presidencia de la República en dos ocasiones, y de que en 2018, cuando su actual dirigente, Marko Cortés, asumió la dirigencia partidaria, el instituto político gobernaba en 11 estados, ahora llega a un aniversario así: gobierna sólo cuatro estados tras perder en Yucatán el 2 de junio, y cuenta con unos 250 presidentes municipales, así como poco más de 150 legisladores locales y más de 90 federales.

Pese a ello, la dirigencia destacó que se mantienen como segunda fuerza política y anunció que la Comisión de Estudio y Propuestas de Cambio para el PAN hará una encuesta esta semana a toda la militancia, "para que el cambio no sea sólo por la opinión de unos cuantos y sea el resultado de una gran deliberación nacional". El domingo, Marko Cortés hizo "un llamado a los verdaderos panistas a mantenerse unidos y a nunca rendirse ante la adversidad". La cancelación del festejo se dio en medio de mensajes en redes sociales con los que algunos militantes convocaron a protestar contra Cortés. Uno de los más relevantes es Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del PAN.

Néstor Jiménez



# Algo sobre la #4T

#### PEDRO SALMERÓN SANGINÉS

n 2013 el presidente de Morena, Martí Batres, publicó un balance del neoliberalismo en México (y faltaban cinco años) para entender contra qué nacía Morena: el neoliberalismo implicaba la polarización social, el empobrecimiento de los pobres; el desmantelamiento de los derechos sociales, la seguridad social y el sistema educativo; el nacimiento de "una oligarquía económica con poder político e ideológico superior al de los órganos formales del Estado"; el crecimiento de la corrupción y la delincuencia; el estancamiento económico.

Las cifras oficiales de hace 11 años mostraban el desastre: en 2013, apenas 19.3 por ciento de la población podía considerarse no pobre: 11.7 millones de mexicanos vivían en la extrema pobreza; 51.9 en la pobreza y otros 32.2 millones en situación de carencia. Y los datos del consumo popular, los ingresos reales, los abismos crecientes entre los más ricos y los más pobres.

Fue para revertirlo que fuerzas de la izquierda social, así como nacionalistas no necesariamente de izquierda, constituimos Morena en 2012, en que el PRD traicionó a sus votantes y se sumó abiertamente al pacto neoliberal, que sobrerrepresentó durante seis años a las derechas. En 2018 Morena ganó las elecciones y llevó a AMLO a la Presidencia con un programa centrado en dos ejes: combatir la pobreza y frenar la corrupción. El resultado fue que según una institución a la que nadie podrá acusar de izquierdista (el Banco Mundial) de 2018 a 2023 la pobreza pasó de 34.3 millones de personas a 24.7 millones. Según la misma fuente, "en tiempos de Calderón... un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre, ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces". ¿Por qué se lograron esas dos cosas? AMLO lo explica, en su más reciente libro:

"Nuestra estrategia económica se inspira en el pensamiento lógico y eficaz de los magonistas de mejorar los ingresos de las mayorías para fortalecer el mercado interno e impulsar con ello la prosperidad de las actividades productivas del país. Atendemos a los pobres por convicción y por humanismo, pero también lo hacemos porque si destinamos los recursos a los menos favorecidos habremos de lograr una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis..."

Tres fueron las tácticas claves: el aumento del salario mínimo en más de 100 por ciento; por ejemplo, el de los maestros en casi 40. Las infraestructuras, que reactivaron la economía y el empleo. Y los programas de apoyo directo a la población: por lo menos uno de esos programas llega a 30 de los 35 millones de hogares del país. Vale la pena hacer un recuento de los más significativos:

1) Más de 12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 6 mil pesos bimestrales; 2) un millón 482 mil personas con discapacidad son apoyadas con 3 mil 100 pesos cada dos meses; 3) se otorgaron casi 11 millones de becas para estudiantes de educación básica, más de 5 millones a estudiantes de bachillerato y un millón a 32 mil 895 alumnos universitarios de familias pobres. Además, se apoya cada año a 262 mil madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela; 4) se crearon 202 universidades públicas, donde estudian becados 56 mil 464 alumnos; 5) Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que beca por un año a jóvenes en su primer empleo, benefició a 3 millones de personas e indirectamente a las pequeñas y medianas empresas que los contrataron; 6) querría detenerme en el programa Sembrando Vida, pero no cabría aquí, sólo dos datos: 442 mil trabajadores del campo beneficiados y mil 200 millones de árboles



El segundo piso tiene una clara dirigente en la presidenta Claudia Sheinbaum y un programa claro, así como tareas de urgente resolución. A meter el hombro. Y sí, yo sí voy a extrañar a AMLO

sembrados (habrá que darle continuidad y revisión constantes).

Pero no sólo se trata de los estímulos económicos directos, sino de transformaciones en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, el Programa de Mejoramiento Urbano, que construyó más de mil 200 espacios públicos (parques, centros culturales, mercados, plazas) en las poblaciones y barrios marginados. Quien dirigió el programa, el arquitecto Román Meyer Falcón, cuenta: "Trabajar en las zonas más pobres y marginadas cambia la cara de los barrios, pero más allá de la transformación física, está el impacto positivo en la vida cotidiana de la gente. Ahora viven en entornos mejor iluminados, más seguros, con espacios deportivos, culturales, educativos y recreativos, lo que durante décadas se les negó por la ausencia y desinterés del gobierno.

"Con las casi mil 300 obras que hemos construido en 200 municipios las comunidades se fortalecen, unidas en torno a una identidad común que se genera en el espacio público. Ésa es la transformación del territorio." (Comunicación personal con el autor).

Dejémoslo aquí, aunque, para terminar, ¿qué le faltó al gobierno de AMLO? Suscribo buena parte de lo que escribió Abraham Nuncio (https://acortar.link/KonQ5G), y hablaría también de la inseguridad y la violencia, que no pudieron ser eliminadas aunque se revirtió su escalada; de la política migratoria (ambas, transferencias a territorio mexicano de las enfermedades del imperio vecino) y otros temas. Hay tarea para rato, pero veo que la inteligencia de la doctora Claudia Sheinbaum y la prudencia de AMLO evitarán que se repita en México uno de los grandes problemas de los países hermanos: las rivalidades que surgieron entre Lula y Dilma, Cristina y Alberto, Evo y Lucho (no digo Lenín Moreno, porque ése es solamente un traidor)...

El segundo piso tiene una clara dirigente en la presidenta Claudia Sheinbaum y un programa claro, así como tareas de urgente resolución. A meter el hombro. Y sí, yo sí voy a extrañar a AMLO.

### Sin consenso

JOSÉ BLANCO

egún las crónicas de los medios de EU, al inicio del debate Kamala-Trump, ella se le acercó para saludarlo y le dijo: "Tengamos un buen debate". Trump respondió: "que te diviertas". Fue lo que ella hizo, festejaron esos medios; aunque también destacaron el impacto más bien marginal del debate sobre el resultado electoral.

Una ganancia inesperada del debate fue, quizá, el probable inicio del descrédito de las narrativas con mentiras desorbitadas, payasadas estrafalarias suplantando al argumento político. La actitud, la gestualidad, los comentarios de Kamala, durante el debate, habrían desacreditado la verborrea trumpista sobre los médicos que "ejecutan bebés" (así defiende Trump su postura sobre el aborto); los "criminales venezolanos" enviados a EU desde "prisiones y manicomios", la inflación de "21 por ciento", o los inmigrantes haitianos comiéndose las mascotas de los pobladores de Ohio.

La migración ha sido, por más de

un siglo, un problema que el gran imperio es incapaz de resolver. A las dificultades y bloqueos fronterizos atizados por Trump a las personas migrantes, éstas respondieron en octubre de 2018 con la organización de la primera caravana; es ahora la forma de la migración. En mayo de 2019 Trump respondió a su vez con un manotazo sobre la mesa, aplicando aranceles extraordinarios a las exportaciones mexicanas. ¿Fue eso una solución? Si Trump gana la elección veremos un problema que provocará diferencias políticas más agudas con México.

Kamala defiende un discurso distinto al de Trump, pero con ella tendremos el mismo problema sin solución, a pesar de la encomiada integración económica de México a EU. Peor aún, cada vez es menos claro el futuro de la integración debido a la fracturación del consenso bipartidista sobre el internacionalismo liberal globalista de la política exterior de EU. Ese consenso dominó desde el inicio de la segunda posguerra. La postura de Trump y del Partido Republicano de hoy son la expresión nítida de que ese consenso se ha fracturado. Y no es un asunto ideológico.

Las políticas de EU en el exterior ya no encajan con sus condiciones internas. La desindustrialización y el vaciamiento de la clase media, las décadas de extralimitaciones en el exterior y la hiperglobalización, la



Trump puede sonar disparatado en todo momento, pero esa visión nacionalista tiene hoy seguidores internos en números suficientes para elegirlo

afluencia de inmigrantes y los cambios en la composición demográfica del imperio han vuelto a revivir las pulsiones aislacionistas dominantes hasta antes de la segunda guerra. Al tomar posesión del gobierno en enero de 2017, Trump dijo: "Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados. A partir de este momento, será America first. Cada decisión sobre comercio, sobre impuestos, sobre inmigración, sobre asuntos exteriores, se tomará para beneficiar a los trabajadores estadunidenses y a las familias estadunidenses". Prometió liberar al gobierno de EU de las cargas exteriores y centrar atención y recursos en el frente interno. Trump puede sonar disparatado en todo momento, pero esa visión nacionalista tiene hoy seguidores internos en números suficientes para elegirlo. Volver la mirada hacia el interior posee hoy un gran consenso social.

Durante mucho tiempo los internacionalistas liberales dominaron la escena. Biden pertenece a ese amplísimo segmento de los dirigentes políticos del Partido Demócrata con esa visión apremiante: "somos el líder indispensable". El 28 de junio de 2022, en la cumbre de la OTAN en Madrid, por primera vez el presidente de EU, Joe Biden, fijó el nuevo propósito superior de esa organización: "En esta cumbre hemos reunido a nuestras alianzas para hacer frente tanto a las amenazas

directas que Rusia representa para Europa como a los retos sistémicos que China plantea para un orden mundial basado en reglas..." Según ese discurso geopolítico, EU encabezaría la lucha de las "democracias" contra las "autocracias". Un discurso plenamente enclavado en el viejo consenso internacionalista bipartidista hoy inexistente.

No obstante, debido a las tendencias militares del presente, a los misiles balísticos intercontinentales, a la interdependencia económica global, a la interconexión del ciberespacio, al cambio climático y un nutrido etcétera, el distanciamiento de EU del liderazgo internacional y la vuelta a la actuación aislacionista, no son para EU opciones admisibles.

El imperio se debate sin consenso interno cuando está a punto de renovar el poder del Estado. Miradas internas afirman que, para Kamala, EU hoy carece de la capacidad, voluntad y legitimidad para determinar los hechos del mundo como lo hizo. Que ella estaría de acuerdo en colaborar con China, mientras compiten "vigorosamente". Respecto a Rusia, ve el conflicto en términos legales (resolubles) de una violación de la soberanía ucrania por Rusia, mientras Biden lo ve en términos morales y políticos. Por lo que hace a Israel, Kamala es más sensible a las violaciones israelíes del derecho internacional (cometidas con la complicidad de EU) en Gaza y Cisjordania.

# PLAJOFINA da Martes 17 de septiembre de 2024

# DE ENVEDIO

DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

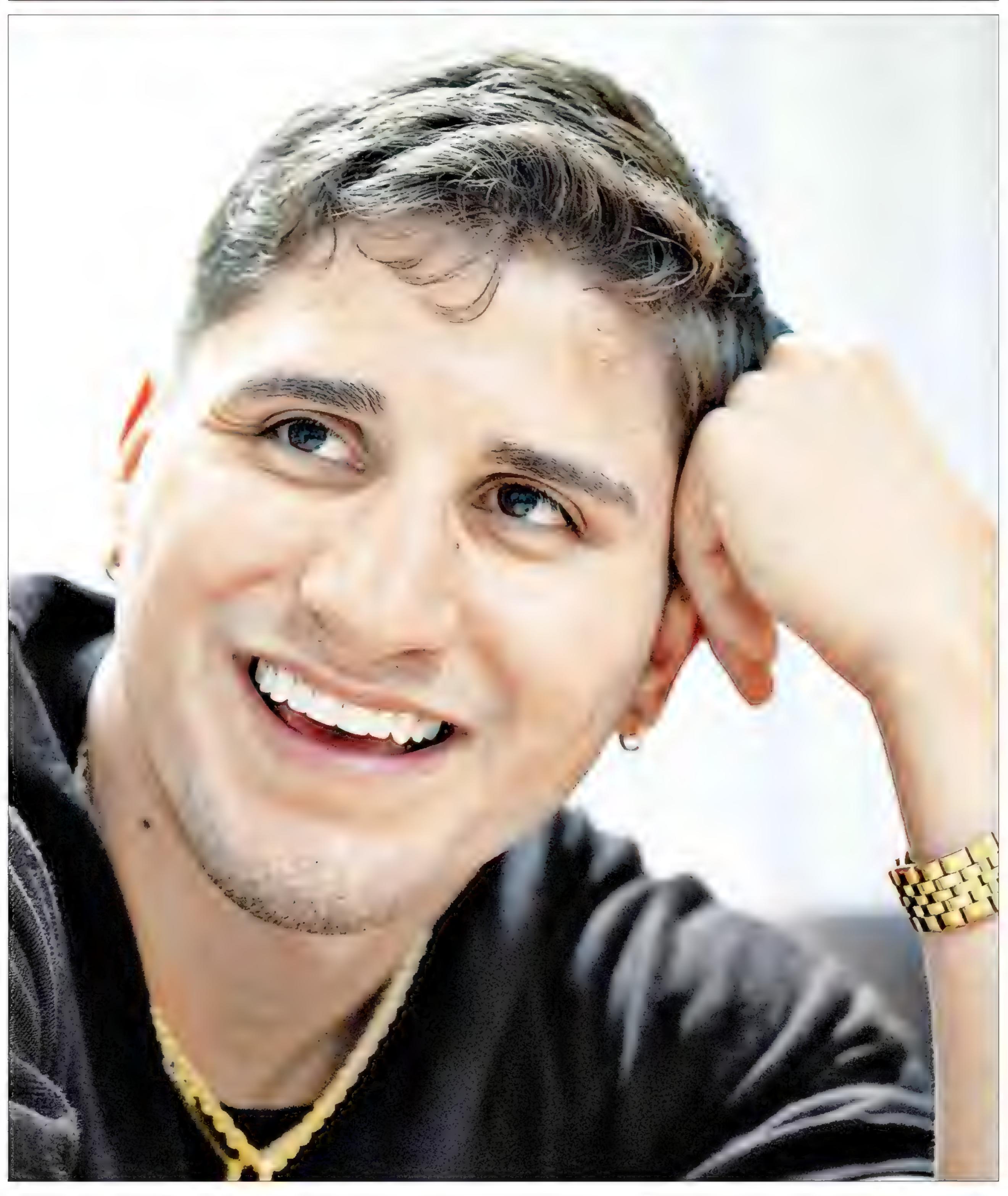

MARCO VERDE, SUBCAMPEÓN olímpico de boxeo, visitó la redacción de este diario y contó cómo ha cambiado su vida desde que ganó la plata en París 2024. "Yo sentía un poco de frustración, porque quería el oro. Incluso dije que si no era esa medalla no quería nada.

Pero al volver y darme cuenta de todo lo que (esa presea) provocó en la gente de mi país, la emoción con la que la hicieron suya, eso fue más importante que si hubiera ganado el título". Foto Sergio Hernández



# INAH, 85 años aporta una visión colectiva del instituto como guardián de la identidad

Exposición en la Galería Abierta Reforma-Acuario del Bosque de Chapultepec de 82 fotografías que cuentan la historia del organismo

### ÁNGEL VARGAS

Una inmersión en el tiempo, las geografías, las comunidades y los bienes históricos, culturales y artísticos de México propone la exposición fotográfica INAH, 85 años: Guardián de nuestra memoria, en la Galería Abierta Reforma-Acuario de las Rejas del Bosque de Chapultepec.

Integrada por 82 imágenes en gran formato, ofrece una panorámica de las distintas facetas del quehacer del instituto, por medio de la lente de destacados fotógrafos, en su mayoría colaboradores de esa instancia, los cuales configuran una visión colectiva del inmenso patrimonio material e inmaterial del país, así como de la compleja y apasionante labor que esa dependencia efectúa a través de sus trabajadores.

De igual manera, representa "un digno reconocimiento a una institución señera y fundamental del Estado mexicano" y un merecido homenaje a los trabajadores que han hecho del estudio, la investiga-

▲ Murales de Cacaxtla
descubiertos por pobladores de
San Miguel del Milagro, Tlaxcala,
en 1975. Luego, hallazgo de la
cabeza colosal conocida como
Monumento 1 o El Rey, de San
Lorenzo Tenochtitlan. Fotos
Melitón Tapia y cortesía INAH

ción, la protección, la divulgación, la docencia y el disfrute social del patrimonio cultural una misión de vida, destacó Diego Prieto, director general del INAH.

"Mediante fotografías históricas de zonas arqueológicas, monumentos históricos, grupos étnicos, museos y bienes culturales, así como de algunos momentos vinculados a personajes, actividades, costumbres celebraciones y saberes de los pueblos originarios, buscamos que los miles de espectadores que a diario tienen contacto con la Galería Acuario del Bosque de Chapultepec se reconozcan y maravillen con este variopinto entramado cultural









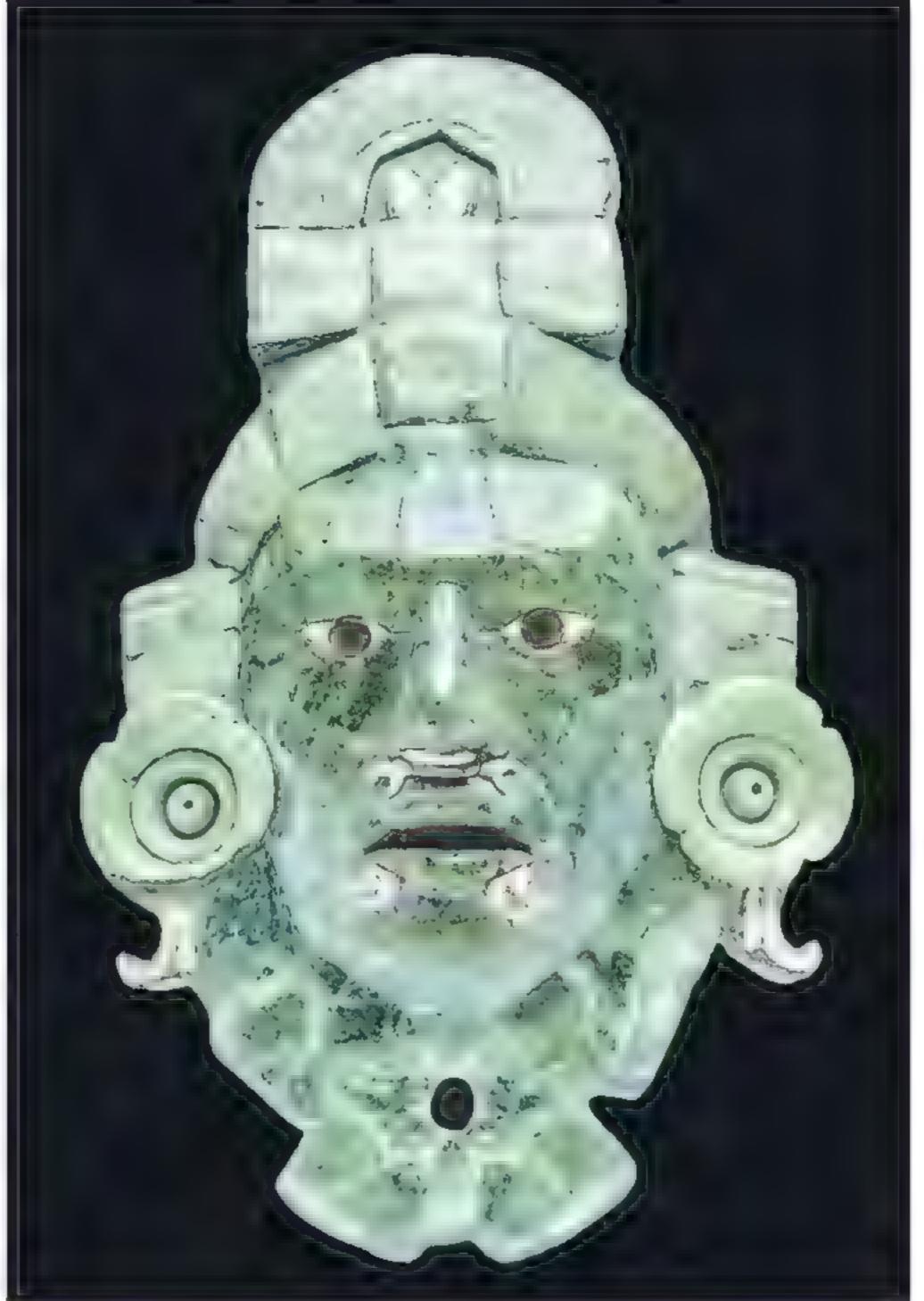



▲ En el sentido de costumbre, estudiantes de arqueología durante una práctica de campo s/f; luego, máscara de Calakmul, realizada en jade, componente esencial de estos elementos usados por los soberanos mayas. Además, panorámica de la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, captada en 2023, y momento del descubrimiento del monolito de Coyolxauhqui, diosa mexica de la Luna, en 1978. Todas éstas forman parte de la exposición INAH, 85 años: Guardián de nuestra memoria, que permanecerá hasta finales de septiembre. Fotos cortesía del INAH

/2AP

y con esta maravillosa institución que es el INAH", sostuvo.

También se exhiben instantáneas que se refieren a tareas, procesos y momentos muy específicos. Mencionó por ejemplo las que remiten al trabajo etnográfico o de restauración que realizan las escuelas del instituto, así como al salvamento arqueológico, al resguardo de acervos o a la restauración de inmuebles afectados por los sismos de septiembre de 2017.

Respecto de este último rubro, informó que en la actual adminis-

tración, el INAH ha contribuido en la recuperación de más de 3 mil inmuebles históricos.

La muestra acoge, asimismo, fotos de algunos de los 15 mil bienes prehispánicos, históricos y culturales que han sido recuperados y repatriados a lo largo de este sexenio en el contexto de la campaña del gobierno federal Mi Patrimonio No Se Vende, luego de haber sido sustraídos ilegalmente del país.

Entre ellos, Diego Prieto mencionó el imponente monolito denominado Portal del Inframundo o Monstruo de la Tierra, de Chalcatzingo, Morelos, que fue sacado ilícitamente de México hace medio

siglo y que tras largas gestiones políticas, jurídicas y diplomáticas fue repatriado el año pasado.

Abierta al público hasta finales de septiembre, INAH, 85 años: Guardián de nuestra memoria es un fascinante y aleccionador recorrido que permite conocer a la primera arqueóloga mexicana, Isabel Ramírez Castañeda (1881-1943), a quien se observa en una jornada de trabajo de campo, en una imagen de principios del siglo pasado. También es un acercamiento a comunidades indígenas del México contemporáneo y a sus prácticas y costumbres ancestrales.

Qué decir de la posibilidad de

maravillarse con las tomas de imponentes zonas como Uxmal, Tulum, Paquimé o Kabah, o del hallazgo de osamentas de dinosaurios, de petrograbados al borde de una playa, de una punta de flecha de cuarzo en el desierto o de un vestigio en las profundidades de uno de los océanos nacionales, además de las instantáneas de docenas de piezas prehispánicas de magnificente belleza.

La muestra forma parte de los festejos por las ocho décadas y media del INAH, "a través de las cuales se ha consolidado como la gran institución mexicana ocupada de estudiar, preservar, proteger, recuperar, difundir y favorecer el

disfrute social del inagotable patrimonio cultural de México, además de formar profesionales de la antropología, la historia y las disciplinas ocupadas del cuidado y la exhibición de los bienes culturales de la nación", según su director.

"El papel del INAH, sin duda, ha sido sustancial para forjar una idea de patria, de soberanía y de identidad nacional, como sustento de la unidad de la nación, pero también para reconocer las innumerables identidades que forjan esta nación pluricultural, cuya condición se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas, como reza el artículo segundo de la Constitución Política."

### LA JORNADA DE ENMEDIO Martes 17 de septiembre de 2024

# En literatura, lo personal es político

**JAVIER ARANDA LUNA** 

n el número 47 de la emblemática revista Sur, publicada en agosto de 1938, Borges decía que los libros de María Luisa Bombal eran básicamente "poéticos". Confesaba no saber si "esa involuntaria virtud" era obra de su ascendencia germánica o de su minuciosa frecuentación de las literaturas francesa e inglesa.

A las páginas de *La amor*tajada, de Bombal, no les faltaban sentencias ni muchos momentos memorables. "Libro de triste magia, deliberadamente suranné, libro de oculta organización eficaz, libro que no olvidará nuestra América".

Años después de haber leido esa última sentencia con aire de profecía, José Bianco, editor de Sur, conversando con un "escritor mexicano de gran talento... autor de una obra breve, pero admirable", le dijo que *La amortajada* fue un libro que lo impresionó profundamente en su juventud. Quien hablaba con Bianco era Juan Rulfo. "Quizás en Pedro Páramo... podríamos discernir alguna influencia de La amortajada".

Vaya elogio de tres grandes escritores que no impidió que María Luisa Bombal permaneciera, como muchas otras escritoras, en esa penumbra cuyo centro es el olvido o, peor aún, el ninguneo.

Lucía Melgar, especialista en literatura por la Universidad de Chicago, acaba de publicar un libro que es un vuelo de reconocimiento sobre la literatura hecha por mujeres: En busca de una habitación propia: Miradas feministas en 11 escritoras latinoamericanas. Como es un acercamiento transgeneracional que va de Silvina Ocampo y María Luisa Bombal a Carmen Boullosa y Cristina Peri Rossi, le pregunto si las escritoras que estudió comparten algunos temas básicos en su narrativa.

"Todas, si tienen hijos o pareja; incluso, si sólo tienen casa, tienen que ocuparse del refrigerador, la luz. En particular las mujeres han tenido esa carga de responsabilidad". Escriben mientras barren la casa.

Las 11 escritoras visibilizan la situación de la mujer en el contexto que vivieron, me dice Lucía Melgar. "Silvina Ocampo, al presentar personajes marginales,

muchas veces son bastante rebeldes, aunque no les vaya tan bien. Elena Garro presenta lo que llamaba Ga-briela Mistral, las rebeldes fracasadas... las autoras más cercanas al momento que estamos hablando, tienen una visión diferente, porque, obviamente, la sociedad ha cambiado.

"Carmen Bullosa, por ejemplo, puede poner a unas protagonistas que participan en la historia, que reinterpretan la historia, que buscan diferentes papeles para actuar en el mundo, mientras Mariana Enríquez tiene una combinación de relatos en que se trata de mujeres en situaciones extremas.

"Las cosas que perdimos en el fuego" es brutal, es un cuento muy impresionante, y ahí es como revertir toda la extrema violencia del machismo... son mujeres que se están rebelando contra la tolerancia social hacia la violencia y contra la revictimización de las mujeres."

Todas comparten una forma de escritura que no es denuncia, pero sí una crítica, y "esa nueva mirada tiene que ver con la condición de las mujeres, con su lugar en el mundo".

Una mirada diferente sobre el cuerpo, la sexualidad y la política, donde ésta influye de manera decisiva en la vida personal, en la vida intima. Lo personal es político.

En el libro En busca de una *habitación propia* se revelan las particulares formas de este puñado de narradoras para ejercer el oficio de la escritura, las ideas personales sobre el papel de la mujer, que pueden ser más o menos convencionales o rupturistas, sobre la equidad de género, sobre el cuerpo donde el erotismo revela maneras diferentes de explorarlo.

Maria Luisa Bombal, Silvina Ocampo, Rosario Castellanos, Elena Garro, Inés Arredondo, Clarice Lispector, Cristina Peri Rossi, Carmen Boullosa, Mariana Enríquez y Alejandra Costamanga tienen su habitación propia o la han buscado para ponerse a escribir.

Una violenta inercia patriarcal nos ha impedido ver con claridad ese portal construido por escritoras a contracorriente. Portal donde la imaginación crítica y la memoria son el santo y seña de un mundo despiadadamente más completo, más redondo, que aquél que conocemos partido por la mitad.

# Karina Sosa exhorta a "crear las respuestas de un mundo que se siente incompleto"

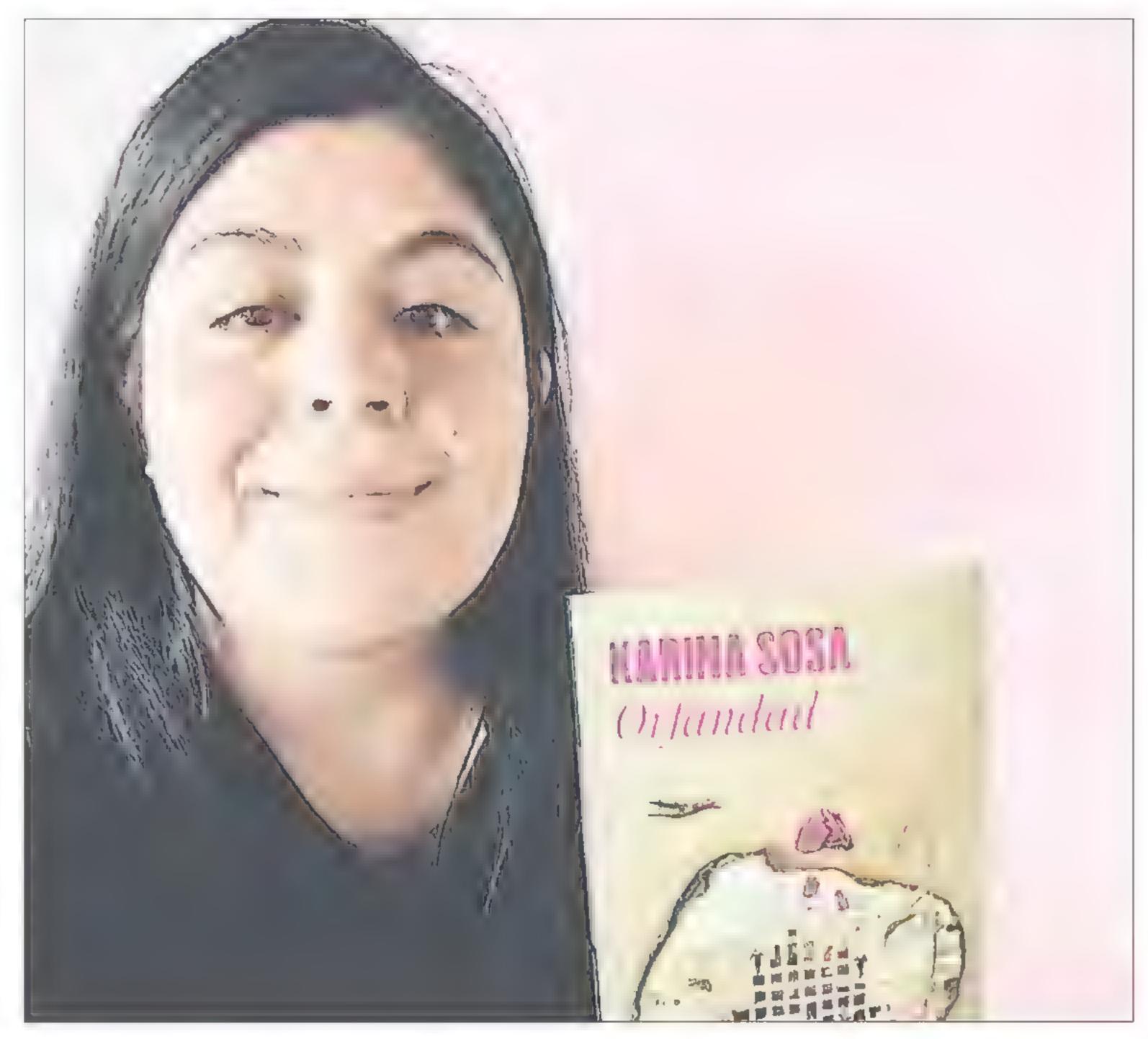

### DANIEL LÓPEZ AGUILAR

La escritora y editora Karina Sosa (Oaxaca, 1987) encontró en la literatura "el medio más eficaz para explorar las complejidades de la memoria y la identidad".

En su novela más reciente, Orfandad, alude a un episodio de agitación social que ocurrió en su lugar de origen, pero al mismo tiempo a la historia de una joven que no sólo sufre la ruptura de su entorno, sino de su vida.

La trama se sitúa en 2006, año simbólico en Oaxaca, cuando estalló una revuelta popular que trascendió las demandas iniciales del magisterio de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La lucha que comenzó como una exigencia de mejoras laborales pronto se transformó en un movimiento más amplio, en el que diversas figuras de la sociedad unieron fuerzas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La meta principal: la destitución del entonces gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, y una serie de cambios en la entidad que, por un breve lapso, parecieron posibles.

"Pude observar de cerca cada acontecimiento debido a que mi papá, Flavio Sosa, participó en la AP-PO. Fue luchador social, preso político y desaparecido. Sin embargo, esta historia es autoficticia", explicó Sosa en entrevista con La Jornada.

"La memoria parece una casa de espejos en la que cada persona refleja su propio miedo, deseo y anhelo. Aun cuando todos miramos un mismo hecho, lo hacemos desde distintas perspectivas. Por esa razón, la memoria es algo personal e intransferible."

Una hija descubre la grieta en su familia: sus padres están separados y la casa en la que crecen ella y sus hermanos se va poblando de recuerdos. En junio de 2006, el padre de la protagonista encabeza una lucha popular para que el gobierno de Oaxaca caiga y se haga justicia. A la par de lidiar con el abandono paterno, la joven intenta descubrir quién ha sido y quién es ahora como mujer.

Karina Sosa enfatizó que su novela no es un panfleto ni una crónica. Más bien, se trata de un viaje introspectivo del personaje -que lleva su propio nombre- en busca de su lugar en un ambiente en constante cambio.

La influencia de otros escritores es palpable en Orfandad, publicada por Penguin Random House. Karina Sosa mencionó a Elena Ferrante y su novela La vida mentirosa de los adultos como detonante para su propia historia.

teresa por las relaciones de poder y la carga emocional que los padres imponen a sus hijos. En su obra, la figura paterna es fuente de conflicto, además de catalizador para la autodefinición de la protagonista,

▲ La novela Orfandad se desarrolla en la revuelta popular de 2006 en Oaxaca. Foto cortesía de la autora

quien lucha por liberarse del peso de las expectativas y el legado familiar.

El proceso de escritura también fue doloroso para la joven autora, ya que su abuela paterna falleció en 2021. Sin embargo, la narrativa, aterradora e intima, se entrelazó con la pérdida colectiva que sufrió su comunidad, lo que produjo una noveia que evoca el duelo personal, además del impacto de un momento histórico traumático que resuena en el México contemporáneo.

El título de la novela tampoco es casual. Refleja la sensación compartida de muchos oaxaqueños que vivieron esos años de lucha y represión, donde era constante la ausencia de justicia y el abuso de autoridad.

"Hubo presos, desaparecidos, muertos, y nunca habrá una reparación del daño absoluta. Todavía no hay castigo para los culpables de estas atrocidades", lamentó Karina Sosa.

"La ficción y la literatura permi-Al igual que Ferrante, Sosa se inten no pontificar las cosas, al contrario, sólo dejan marcas o miradas sobre lo que ocurrió. En Orfandad, exhorto a los lectores a mirar, recordar y a construir nuestras propias respuestas en un mundo que a menudo se siente incompleto."







Ambientes totales aloja Moda papalotera y Los mojados, instalaciones emblemáticas de la artista

**PAULA CARRIZOSA** 

LA JORNADA DE ORIENTE PUEBLA, PUE.

El Museo Amparo es la cuarta y última sede de la exposición itinerante Helen Escobedo: Ambientes totales, que exhibe la obra de esta artista no como ejercicio de presentación de ideas terminadas, sino como ejemplo de los procesos de pensar, de cómo se investigan y recrean ciertas piezas.

Helen Escobedo (1934-2010), artista híbrida, que iba de un lado a otro y con un gran humor, tenía un profundo deseo: no ver las cosas desde su perspectiva. Es considerada pionera del arte instalación en México, aunque, no lo suficiente, pues faltan estudios sobre su labor.

La muestra toma de punto de partida el trabajo de instalación de Escobedo, sobre todo Moda papalotera (2001, 2010) y Los mojados (2005, 2010).

"Me pareció importante mirar la obra de Helen, pero no con las preguntas alrededor de su trabajo conocido, que es la geometría cartesiana, de espacios públicos que se habitan, sino de atrás para adelante: cómo esta artista, en sus últimos años, se interesó en temas sociales, en la migración, en qué hacer con la ciudad caótica de los años 80 y 90. Qué causó que esta mujer hiciera estos trabajos abstractos, racionales, limpios", señaló la curadora Lucía Sanromán.

De inicio, la curadora señaló que

en el Museo Amparo la exposición tiene otra forma de habitar, no sólo por sus montajes anteriores en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y sus salas con "mucha personalidad espacial", en el Laboratorio Arte Alameda (LAA), que, con su sala tipo basílica en cruz del siglo XVI, representa un reto cada exhibición, además de en el Museo Cabañas, sino porque en la exposición de Puebla se enfoca en los objetos que se "viven en el presente", que siguen actuales.

Helen Escobedo: Ambientes tota-

les se divide en tres salas del museo ubicado en el Centro Histórico de Puebla: en la primera, Habitando la geometría, se exhiben dibujos y collages para colocar a la persona en el centro de la experiencia artística que se acompaña de Paisajes verticales, que presenta una selección de maquetas escultóricas a pequeña escala que profundizan en su curiosidad por la verticalidad; en la segunda sala, que muestra el movimiento de la artista hacia lo urbano, lo humano, la informalidad de las economías, las ciudades y las formas en que el cuerpo no sólo habita el espacio, sino le da sentido, y el último piso, donde está su trabajo más humanista, la instalación Los mojados.

De ésta, Sanromán explicó que se trata de una instalación gestada durante la estancia de la artista en Tijuana, Baja California. En ella, 11 figuras de alambre cubiertas por rompevientos de plástico blanco son acomodadas como caminantes

en la sala apenas iluminada por dos lámparas, en un ambiente oscuro, incierto y atemporal, sobre un piso de tezontle rojo y contra el viento generado por dos ventiladores.

"Cuando Helen empieza a trabajar con migración coincide con su visita a Tijuana, donde comienza a trabajar de forma más consistente, porque su gran amiga Marta Palau regresa a esa ciudad y porque Insite, un proyecto de arte binacional, la invita en 1994 a hacer unas barcazas en playas de Tijuana. Empieza a pensar en la migración y en lo que significa que miles de personas crucen hacia Estados Unidos."

Las personas en tránsito, apuntó la curadora, recibieron el nombre de mojados, "término despectivo para describir a quienes cruzaban el río Grande y salían mojados; también es para describir, dentro de México, a los que se van y regresan: 'eres mojada', te dicen".

En el caso de Moda papalotera, Lucía Sanromán, directora del LAA, mencionó que se trata de una instalación hecha entre 2000 y 2001 para una exposición en el Muca-Roma, y luego en 2010 como parte de su retrospectiva de arte instalación. En ella, la artista hace una crítica al consumismo, a lo que ahora se llama la fast fashion.

"El arte instalación tiene ciertas características y Helen las escribe: es efímera, sólo dura el tiempo en que está en instalación (...); es una crítica, dentro del sistema de la producción artística, a los monumentos permanentes, con materiales

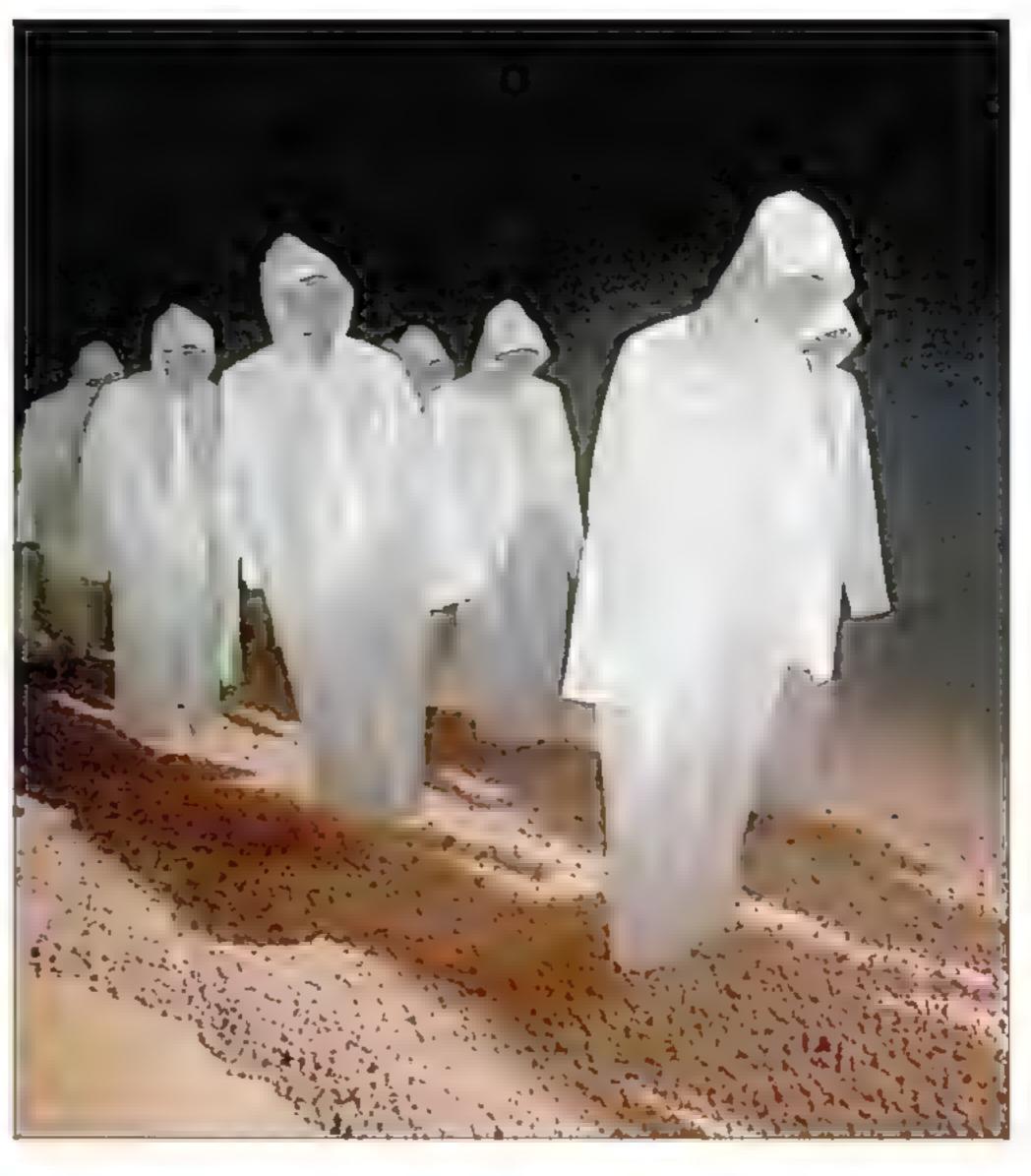

▲ A la izquierda, una de las piezas más representativas de Helen Escobedo, que juega con la percepción de la dimensión del espectador, por la cual recibió en 1991 la beca Guggenheim, y Los mojados, una de las obras más humanistas de la artista. Fotos Paula Carrizosa

que se acaban; es una consideración del espacio al que el artista reacciona: ya no es un espacio cúbico, sino la línea, gris, lo que está en el espacio", expuso la curadora, para quien, al lado de Paloma Gómez, fue importante rehacer la última obra de arte instalación de Escobedo.

La exposición organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por conducto del LAA, es una colaboración interinstitucional entre el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Fondo Artístico de Helen Escobedo, el Museo Cabañas y el Museo Amparo, donde se exponen

más de 100 piezas entre instalaciones, pinturas, esculturas, obras gráficas, documentos y fotografías, que evidencian la evolución de los intereses formales y sociales de la artista, derivados en la instalación, medio que le ayudó a delinear la trayectoria de una práctica diversa y cada vez más comprometida políticamente.

Helen Escobedo: Ambientes totales podrá visitarse hasta el 20 de enero de 2025 en el Museo Amparo (2 Sur 708, Centro Histórico de Puebla). Paralelamente, se llevará a cabo un programa público de conferencias y otras actividades.



### **COSTAS NORUEGAS**



▲ Ejemplares de medusas luna (con anillos) y medusas aguijón (con amarillo anaranjado) frente a las costas de Seglvik, en el norte de Noruega. La agencia Afp publicó una serie de imágenes alusivas a la conservación, como la de arriba de estas

líneas, a modo de preludio a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo en Bakú, Azerbaiyán, los primeros días de noviembre próximo. Foto Afp

# En China, oferta académica para alumnos mexicanos de ingeniería y ciencias: UNAM

### Entrevista con Adalberto Noyola, director de sede universitaria en ese país,

DORA VILLANUEVA

ENVIADA PEKÍN

El intercambio académico entre México y China se ha ido recuperando luego de la pandemia de coronavirus. Aun con las limitantes presupuestales, cada semestre unos 20 estudiantes se movilizan entre ambos países; pero todavía no se explota el potencial que esa nación asiática representa para quienes cursan ingenierías y ciencias básicas, explica Adalberto Noyola Robles, director de la Sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en China.

"Estamos apostando a que vengan cada vez más alumnos de ciencias e ingenierías. China ha avanzado muchísimo y en México no nos hemos dado cuenta", comenta el académico en entrevista con La Jornada. Hasta ahora, el programa de intercambio ha sido más solicitado por estudiantes de las facultades de Derecho, Contaduría y Administración, Economía, Filosofía y Letras, así como de Ciencias Políticas y Sociales, agrega.

La dirección de la sede la UNAM en China –cuyo nombre oficial es Centro de Estudios Mexicanos—espera que no cese el atractivo de este país para alumnos de humanidades y ciencias sociales, pero sí que se les sumen futuros ingenieros, físicos, matemáticos, médicos y cursantes de otras ciencias biológicas. "China tiene mucho potencial ahí", reitera Noyola Robles, quien ha hecho carrera de investigador en ingeniería ambiental.

### Pausa por la pandemia

El académico refiere que luego de la pandemia, que "vino a parar todo", la movilidad académica se ha ido recuperando, pero no es tan sencillo que los mexicanos se animen a ir a China. El principal impedimento no es el idioma, pues varias universidades ofrecen programas en inglés, con el objetivo de atraer a estudiantes extranjeros, sino la economía. "En realidad, lo que nos está frenando, desafortunadamente, es el dinero. Venir aquí es caro", agrega.

Un vuelo redondo de la Ciudad de México a Pekín cuesta alrededor de 40 mil pesos; es decir, tres, cuatro e incluso seis veces más de lo que puede costar trasladarse a una ciudad de Estados Unidos o Europa. Esto es el principal disuasor para quie-

nes pensaban cursar un semestre en China.

Si bien los programas de movilidad semestral, que están bajo la tutela de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, implican la dotación de una beca, este recurso es apenas complementario, pues no incluye el boleto de avión y en muchas ocasiones es insuficiente para costear una manutención completa fuera de México.

Debido a limitaciones presupuestales, la UNAM tiene espacios relativamente escasos para intercambios debido al tamaño de la población estudiantil, pormenoriza

66

El presupuesto limitado es un obstáculo para movilizar estudiantes

Noyola Robles. Cada semestre, la máxima casa de estudios canaliza alrededor de 250 alumnos hacia todo el mundo. "Es muy poco para 370 mil estudiantes entre pregrado y posgrado (...) menos de uno por ciento", dimensiona. "Si pudiéramos destinar más dinero, sin duda, se potenciaría la movilidad".

Al calibrar el problema de presupuestario, Noyola Robles no ceja: China implica una gran oportunidad para la movilidad universitaria, la cual no es privativa de estudiantes. También se busca acelerar el intercambio de académicos —desde estancias cortas hasta sabáticos— que resulte en convenios de colaboración.

Como muestra, menciona a María Alejandra Bravo de la Parra y Mario Soberón Chávez, investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que por más de una década han acompañado su trabajo en biotecnología agrícola con el de sus pares del Instituto de Protección de Plantas de la Academia China de Ciencias Agrícolas. "Esa es una excelente manera de empezar a mover la colaboración", sostiene Noyola.

Del otro lado del mundo el interés no es menor. La sede de la UNAM- China está en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (BF-SU, por sus siglas en inglés). Desde ahí ha canalizado alumnos chinos de esa escuela, de Renmin y de la Universidad de Pekín, para hacer estancias en México.

"Vemos mucho interés de los chinos de ir a México. A pesar de las noticias que se saben acá (siempre son las noticias malas las que llegan al extranjero, de la violencia y el crimen organizado, que se sabe existen), aún así quieren viajar porque México es muy atractivo todavía para los estudiantes y van muchos", comenta el académico ambiental.

Acostumbrados a acercarse al idioma español a través de la cultura de España y no de América Latina, muchos alumnos chinos experimentan un vuelco de perspectiva cuando llegan a Ciudad Universitaria.

Noyola pormenoriza: "Cuando van a México se les abre el mundo. Ven muchas cosas de mucho interés. Todos han regresado muy contentos, muchos con ganas de volver y, desafortunadamente, también muchos con un episodio de robo. Aun así, regresan con ganas de volver".

# Una sección de cuerdas, la característica de Antimateria, asegura José Manuel Aguilera

La Barranca, que cumple 29 años de trayectoria, presentará nuevo album

### ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

En 29 años de librar batallas, La Barranca se ha convertido en referente del rock nacional; ha trascendido modas, se ha reinventado y adquirido madurez creativa, lo cual mantiene al grupo "en un gran momento", gracias a su sonido original.

José Manuel Aguilera, líder de la banda y uno de los músicos más reconocidos en el país, relató a este medio que para celebrar casi tres décadas de actividad presentarán en vivo su reciente producción, *Antimateria* con música original el 27 de este mes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

La agrupación que, además de Aguilera, vocalista y guitarrista, la integran Ernick Romero en el bajo y coros, Yann Zaragoza en el piano, Abraham Méndez en la batería y Jorge Chacón en la guitarra eléctrica, interpretarán piezas de este álbum—el 14—, que han sido orquestadas con una sección de cuerdas.

Explicó: "Antimateria es un material con música nueva, que de manera presencial se estrenó hace dos semanas y lo vamos a tocar en el Esperanza Iris; es sin duda, el sonido de La Barranca, pero en esta ocasión decidimos orquestar cinco piezas con una sección de violines, chelos y violas. Esta sonoridad es una de las características de este álbum".

Este concierto, agregó, será único, pues nunca habíamos hecho algo así, pero tampoco lo repetiremos "porque implica mucha coordinación entre todos los músicos; además es una presentación de alto costo". Estarán 10 músicos en escena, tanto de La Barranca como de la sección de cuerdas invitada, que tocarán nuevas versiones de canciones de repertorio. También se proyectarán imágenes que evocan las canciones del nuevo material, como temas anteriores de su amplia discografía.

Sobre las letras de Antimateria, Aguilera contó que "no tratan de un solo tema; algunas tienen que ver con el entorno, el tiempo en que vivimos y la ciudad en que habito; otras, en contraste son más personales".

En cuanto al rock, género "que nunca hubiera cambiado por algún otro", definió: "es música que tiene una naturaleza combativa, aunque hay quienes lo ven simplemente como un sonido o una manera de vestirse. En cambio, para mí, tiene que ver con la combatividad y un interés de decir cosas de ciertas formas y aproximarse a la música; que tiene naturaleza transgresora, que debe tenerla porque si no, no es rock.

"Estoy hecho para este tipo de música; desde que lo conocí me gustó y dije: Yo quiero hacer esto cuando sea grande", agregó.

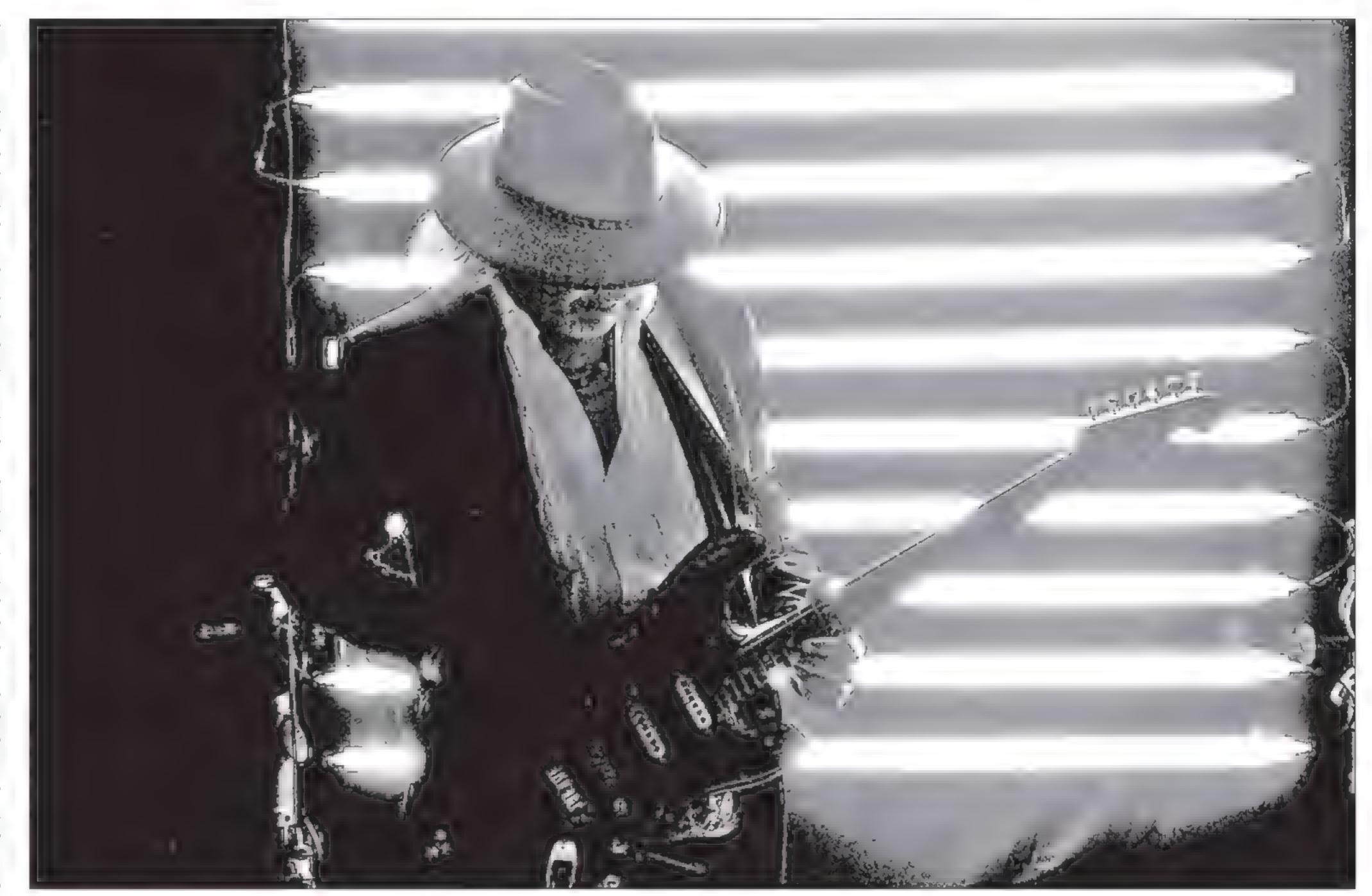

▲ ► Arriba, el cantante y vocalista de la banda, cuya alineación completa aparece a la derecha. Fotos cortesía de la agrupación

Y así lo fue haciendo. "Estuve en otras bandas, incluso grabé discos con otros grupos y otros amigos. Llegué a La Barranca y eso la hace diferente, no como sucede con un círculo de amigos que se conocen en la secundaria o preparatoria y se juntan para hacer una banda. Nosotros éramos músicos que ya habíamos tocado en otros grupos".

Actualmente, La Barranca, cuyo nombre proviene de una de sus
canciones del primer disco, está en
su madurez creativa, asegura, "funcionando muy bien como equipo
de producción; además las cosas
fluyen positivamente y existe un
ambiente interno muy favorecedor
para trabajar. Hay una camaradería que tiene que ver con lo musical, pero también con lo personal",
puntualizó.

Antimateria está disponible en plataformas digitales desde el pasado 23 de agosto. "También hicimos una edición en cedé y otra en vinil, que quedó preciosa, la verdad"; ésta se puede conseguir en la página web www.labarranca.com.mx.

La Barranca, cuya mancuerna fundadora fue con Federico Fong, consolida un rock profundo con ras-



gos introspectivos desde mediados de los años 90.

En su página web, se describe la historia de la banda: "Surge de manera informal a finales de 1994, cuando el guitarrista José Manuel Aguilera y el bajista Federico Fong se juntan en la Ciudad de México para grabar algunas canciones en una grabadora de cinta de cuatro canales. Las canciones ahí grabadas

(Al final de la playa, Los muertos, El sur y Tu boca) señalan a los músicos la posibilidad de una ruta nueva, de un sonido diferente que los impulsa a trabajar más piezas en esa dirección. Aguilera y Fong habían tocado juntos por primera vez al lado de Doctor Fanatik en 1992, en un proyecto de música y performance llamado La Suciedad de las Sirvientas Puercas. De corta duración, éste

también representó la posibilidad de tocar con el baterista Alfonso André, con quien ambos ya habían trabajado por separado en diferentes ocasiones". André colaboró en su primer disco, *El fuego de la noche*.

La presentación de Antimateria será el 27 de septiembre a las 20 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Donceles 36, Centro Histórico, Metro Allende.







#### DE LA REDACCIÓN

"Maná no trabaja con racistas" es parte de un mensaje que esta banda mexicana publicó en redes sociales junto a una explicación sobre el retiro de su colaboración con Nicky Jam debido al apoyo que éste ha manifestado a Donald Trump.

Maná, autora de éxitos como Oye mi amor y Rayando el sol, fijó postura sobre el soporte de Jam a Donald Trump y retiró De pies a cabeza, tema en que colaboraron en 2016. La sacaron de todas las plataformas digitales.

"Maná no trabaja con racistas ni con personas que van en contra de los derechos de los latinos. Es por eso que hemos decidido eliminar nuestra colaboración con Nicky Jam de todas las plataformas", escribieron los integrantes de la

# Por colaborar con Trump, Maná quita de plataformas canción con Nicky Jam

"No trabajamos con racistas", declara el grupo en redes sociales // El reguetonero elogió al aspirante republicano a la presidencia de EU

banda jalisiciense, dejando en claro que su postura está alineada con la defensa de los derechos de los migrantes y la comunidad latina, en particular a quienes que han sido blanco de las políticas y retóricas racistas del ex presidente.

"Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de todas las plataformas digitales", escribieron, al reafirmar su compromiso con los valores que han defendido a lo largo de su carrera, tanto en letras como con acciones.

La decisión se da luego de que el pasado 14 del mes en curso Nicky Jam participó en un mitin en apoyo a Donald Trump, en el cual el candidato se refirió al reguetonero como "superestrella" de la música latina.

A su vez, Nicky Jam tomó el micrófono y expresó su respaldo al republicano: "Es un honor cono▲ A la izquierda, el músico de origen colombiano; a la derecha, Alejandro González, de la banda. Fotos tomadas de Facebook

cerlo, señor presidente. Personas de donde vengo no conocen presidentes. Te necesitamos de vuelta como presidente".

### Murió Tito, el mayor de The Jackson 5

AFP LOS ÁNGELES

El guitarrista y cantante estadunidense Tito Jackson, integrante original del grupo The Jackson 5 y hermano mayor de las superestrellas del pop Michael y Janet Jackson, falleció a los 70 años, informaron sus hijos.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Tito Jackson, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, ya no está entre nosotros", publicaron en Instagram Taj, Taryll y TJ—quienes forman el grupo musical 3T—junto a una foto con su progenitor.

Steve Manning, amigo de la familia, dijo al portal Entertainment Tonight que Tito murió de un infarto ayer mientras conducía desde Nuevo México a su casa en Oklahoma.

El músico había actuado recientemente en Alemania, Inglaterra y California con sus hermanos Mar► Tito (a la izquierda) y su hermano Jackie en 2011 en un homenaje póstumo a Michael Jackson. Foto Afp

lon y Jackie, como The Jacksons.

Era miembro original del grupo familiar The Jackson 5, el cual estaba integrado también por sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael, conjunto que cosechó una serie de éxitos internacionales a finales de los años 60 y principios de los 70, como I Want You Back, ABC y I'll Be There.

En 1997, el grupo ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll de la mano de la cantante y actriz Diana Ross.

De acuerdo con su página web, Tito hacía giras desde 2003 con su propia banda de blues y funk.

En 2016 se convirtió en el último de los hermanos Jackson en tener un éxito Billboard en solitario, con el sencillo *Get It Baby*.





# Bajo la lluvia, en la Cineteca cerca de 2 mil 500 disfrutaron video de Caifanes

En el recinto de Coyoacán la proyección pareció un concierto en vivo // Fanáticos se agolparon para ingresar; cantaron y bailaron varios éxitos

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

A pesar de la lluvia, del caos por inundaciones en las inmediaciones de la Cineteca Nacional de las Artes, alrededor de 2 mil 500 permanecieron sin amedrentarse la noche del 16 de septiembre para atestiguar la proyección del histórico concierto que Caifanes ofreció

en el Auditorio Nacional en 1989.

Cerca de las 20:30 horas, los cientos –o tal vez un par de miles—de seguidores de la banda mexicana lograron congregarse en torno a la pantalla colocada en las áreas verdes. Los paraguas, impermeables y hasta cobijas con que se taparon los asistentes fueron desapareciendo conforme avanzaba la presentación de la agrupación li-

derada por Saúl Hernández.

Fue como un concierto en vivo; los espectadores cantaron, gritaron y hasta grabaron con el celular todo lo que sucedía en pantalla.

También lanzaron críticas porque el audio y la imagen no era lo que esperaban. Faltaba nitidez, pero ante tanta lluvia continuaron cantando Cuéntame tu vida, La célula que explota, Voy detrás de ti, La

negra Tomasa, Viento y Antes de que nos olviden.

En el pasado quedó el tumulto que se armó antes de las 19:30 horas, pues como la lluvia no disminuía, el equipo del recinto avisó que la cinta sería proyectada en salas. Comenzó el caos, infinidad de personas se agolparon en los tres accesos a salas y los empujones comenzaron. Las puertas de vidrio

■ En pleno día festivo el público soportó las inundaciones en las áreas verdes del inmueble de Churubusco, Fotos Ana Mónica

// tec

fueron 250 personas.

El tema Afuera, literalmente se escuchó en un pequeño espacio techado, donde se aglutinaron muchos más y dejaron transcurrir el tiempo y la inclemencia metereológica cantando; "Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de

repente ya no te paras; que el amor

es temporal y que todo te puede

pasar y de repente estás muy solo".

parecía que iban a reventar.

Mientras, los que estaban for-

mados gritaron al unísono: "¡que

se formen, que se formen!", pero

nadie escuchó. Entraron a salas

los que lograron escabullirse, que

La música de Caifanes resonó en todos los espacios del inmueble a donde llegaron grupos de jóvenes, familias completas y hasta las tías y abuelitas, pero sin huir de la lluvia no se perdieron el concierto de la banda que fue la primera del género que logró taquilla agotada en el coloso de Reforma.

La proyección forma parte de la serie documental realizada a finales de los años 80, la cual abordó el fenómeno del rock nacional que emergió en aquella década con numerosas bandas cuyos ideales quedaron plasmados en su música.





# En Paris Photo, Jim Jarmush mostrará cintas que musicalizó de Man Ray y estrenará filme

**AFP** PARÍS

Jim Jarmush, cineasta y artista multidisciplinario estadunidense, será la estrella del salón internacional Paris Photo, que rinde homenaje al surrealismo con la participación de galerías latinoamericanas.

Paris Photo es uno de los recintos dedicados a la fotografía y al coleccionismo más importantes del mundo. Este año, en el que se celebra su edición 27, tendrá lugar del 7 al 10 de noviembre, informó la organización.

El cineasta y autor de Extraños

en el paraíso (1983), Down by Law (1986) y Dead Man (1995) eligió cuatro películas restauradas del fotógrafo surrealista Man Ray y les puso banda sonora con la ayuda de su grupo Sqürl.

Este año se cumplen 100 años de la publicación del primer manifiesto surrealista, escrito por André Breton.

Jarmusch estrenará su películahomenaje a Man Ray en salas parisinas, *Return to reason*.

La fotografía latinoamericana será objeto de una exposición particular, *Los paraísos imperfectos*, en la que colaboran cinco galerías de la región y de España, bajo la dirección de Enela Navarro, fundadora de FotoMéxico.

Entre los artistas representados, están el colombiano Miguel Ángel Rojas y el mexicano Rodrigo Valenzuela. Paris Photo vuelve al Grand Palais, uno de los grandes espacios de exposición en París, reinaugurado por los Juegos Olímpicos.

En total son 240 galerías de 66 países, que estarán representados por primera vez en el salón.

Paris Photo fue la primera feria de la fotografía internacional en proponer un sector digital en 2023, faceta que se amplía con la participación de 16 galerías de arte contemporáneo.





"LA GENTE ME VIO COMO UN GANADOR"

# El impacto de mi medalla en México vale más que el oro: Marco Verde

Con mi triunfo di un modesto respiro a mis paisanos en Sinaloa, pero no dura tanto, apunta



### JUAN MANUEL VÁZQUEZ

Como casi todos los boxeadores, Marco Verde nació en un barrio bravo. A las afueras del antiguo Mazatlán, la colonia Montuosa aún guarda la memoria de su pasado peligroso por las pandillas que atemorizaron a sus habitantes unas décadas atrás. Hay una similitud en las biografías de los peleadores, como si el entorno hostil fuera el paisaje adecuado para alguien que quiere destacar en un deporte que se construye con base en el sufrimiento, del propio y del oponente. Eso ha cambiado hoy. Si en estos días un paseante recorre esas calles, lo más probable es que lo haga para comer en alguna famosa carreta de mariscos o para conocer la colonia en la que emergió el medallista olímpico de París 2024. Es el orgullo de una comunidad, de un estado y de todo un país.

Verde devolvió la autoestima a un deporte que solía ganar medallas para México, pero que en las últimas décadas apenas logró unos cuantos metales. Desde el bronce de Mario González en Seúl 1988, sólo se habían conseguido dos preseas de ese color, la de Christian Bejarano en Sídney 2000 y la de Misael Rodríguez en Río de Janeiro 2016. No se lograba una plata desde que Héctor López la obtuviera en Los Ángeles 1984. Por eso el subcam-

peonato de este joven de la Montuosa tiene mayor impacto.

"La gente no tomó a mal que perdiera la final, me vieron como un ganador", relata Verde todavía sorprendido en su visita a la redacción de este diario.

"Cuando vi lo que provocó en la gente de mi país, las emociones que vivieron y que muchos vibraron conmigo, eso me dio una dimensión de lo que significó para ellos y eso vale más que el oro", agrega.

Todos los atletas sueñan con la fama, pero cuando ésta llega puede ser intimidante. Verde lo reconoce y parece todavía sorprendido por el vértigo que provoca su medalla en un deporte que está muy arraigado en la identidad popular de este país. Los medios lo requieren, entrevistas todo el tiempo, incluso fue invitado a Las Vegas para narrar la más reciente pelea del *Canelo* Álvarez.

Ahí donde se para Marco Verde genera sensación. Aparecen los celulares para las fotos y los autógrafos. Caminar por la calle empieza a ser complicado para un joven de 22 años que solía deambular entre el anonimato de la vida universitaria en Mazatlán y el trabajo arduo del gimnasio.

"De pronto ya no quiero ser una figura pública", dice como quien confiesa que la popularidad puede ser una piedra gigantesca que hay que empujar cuesta arriba.

"Quisiera volver a ser lo que era

antes, pero sé que eso ya es irreversible. Tengo que aceptarlo, porque lo logré a partir de mi esfuerzo y tengo que aprender a disfrutarlo. Sé que ya no puedo regresar a ser el que fui", responde un atleta repleto de responsabilidades y que hasta hace poco se concebía como "casi un niño".

Al volver de París estalló la bomba de la popularidad. De inmediato empezaron a asediarlo los promotores para convencerlo de que debutara como profesional, una decisión que no quiere tomar en este momento.

### Carrera contra el tiempo

Verde sabe que vive una carrera contra el tiempo. El boxeo profesional busca figuras lo más jóvenes posibles para que su carrera pueda ser más lucrativa. Al mismo tiempo reconoce que la sensación que provocó su subcampeonato olímpico no durará siempre y hay que aprovecharlo si quiere explotarlo de manera comercial. "La euforia olímpica dura poco tiempo", advierte.

A eso debe agregar una circunstancia inesperada. Por el momento, el boxeo olímpico está fuera del programa para los Juegos de Los Ángeles 2028. Los conflictos por corrupción en la IBA (antes AIBA), la organización que regulaba el pugilismo amateur, hizo que el Comité Olímpico Internacional los apartara

desde Tokio 2020 y ahora su futuro es incierto.

Tomar esa decisión se ha convertido en un dilema para Marco Verde. Un pensamiento recurrente que puede atormentar los nervios menos templados. Eso es parte del vuelco que le trajo convertirse en un subcampeón en París 2024. ¿Hacerse profesional o seguir como un héroe olímpico?, he ahí el dilema.

"Hay mucha presión", admite; "además pocos medallistas mexicanos han logrado destacar en el boxeo profesional. Tengo un poco de miedo a eso, porque el amateur y el de paga son totalmente distintos".

Todo dependerá de lo que ocurra en el boxeo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Un panorama incierto que trata de asimilar con el menor estrés posible. Su padre, Manuel Verde, también fue boxeador olímpico en Barcelona 1992 y trata de prevenirlo sobre los riesgos de precipitarse a dar el salto al profesionalismo.

"Nunca había visto contratos", reconoce; "los leo, los analizo. Tengo encima a varios promotores, pero también nunca sabes qué va a pasar, porque se generan demasiadas expectativas por haber ganado una medalla y nada garantiza que las cosas resulten en el profesionalismo. Se trata de mundos totalmente distintos."

El futuro del boxeo olímpico no sólo le duele porque puede significar la imposibilidad de volver a ▲ Marco Verde, medallista de plata en París 2024, visitó la redacción de *La Jornada* y mostró orgulloso la presea. Foto Sergio Hernández

oportunidad de ofrecer referentes a los jóvenes que quieren destacar en el deporte. "Muchos boxeadores se están preparando en este momento con

competir en otros Juegos. Y con

ello, sostiene, también se pierde la

"Muchos boxeadores se están preparando en este momento con la ilusión de llegar a Los Ángeles. Si no entra el boxeo, puede ser que se cancele para siempre ese sueño", reflexiona.

Más cosas se perderían, piensa. Porque considera que un éxito como el suyo también funciona como un bálsamo para una comunidad que atraviesa por momentos dificiles. Cuando habla de su ciudad de origen y su estado, trata de que su biografía deportiva sirva de contrapeso a la narrativa normalizada de la violencia y el narcotráfico. Culiacán ha vivido días de zozobra y Verde lamenta que su triunfo apenas sea un respiro en medio del estruendo.

"Yo les di sólo un modesto respiro a mi estado, pero no dura tanto. Quisiera que no hablaran de Sinaloa sólo por la violencia y el narcotráfico, pero lamentablemente gana esa narrativa porque la realidad misma no permite" otra, finaliza.





# Diego Villalobos rompió estigmas en la natación artística

Niños se interesan en un deporte que era femenil, dice

**ADRIANA DÍAZ REYES** 

La natación artística forma parte del programa olímpico desde 1984, pero no fue hasta 2015 cuando la World Aquatics decidió darles vía libre a los duetos mixtos e iniciar la inclusión de los hombres en las competencias.

En ese entonces, el mexicano Diego Villalobos tenía 10 años y practicaba clavados con la intención de convertirse en medallista olímpico.

"Lo más sencillo era quedarme ahí porque los saltos ornamentales son una disciplina de tradición en nuestro país. Sin embargo, por medio de una amiga conocí la natación artística y me enamoró. Es un deporte en el que puedes expresarte con ritmo y gracia, además de sentirte libre. Es muy retador mostrarles a los jueces de qué estás hecho y quién eres", compartió el seleccionado.

En poco tiempo, el talento de Diego bajo el agua lo llevó a competir a nivel internacional y recientemente se convirtió en triple medallista de oro en el Mundial Junior de Lima, Perú.

"Detrás del éxito que he tenido en los últimos meses está una preparación muy dura. Lo que más me llena de orgullo es darme cuenta de que gracias a mi ejemplo, los niños ya se interesan en un deporte que antes era exclusivo para mujeres", dijo Villalobos, quien recientemente terminó su etapa como seleccionado juvenil.

Con apenas 19 años, el deportista es considerado el pionero de la especialidad en nuestro país. El camino no ha estado libre de obstáculos pues aún existen prejuicios sobre su práctica en la rama varonil.

"Todavía no es algo común ver a hombres en la natación artística. Me toca esforzarme un poco más para darle mayor visibilidad y que más generaciones de varones comiencen a perder el miedo de intentarlo."

A nivel mundial, la exigencia ha crecido pues las ejecuciones cada vez requieren de un mayor grado de dificultad.

"Es complicado mantenerse entre los mejores, aunque no seamos tantos a nivel internacional. Se está poniendo interesante y difícil no perder el estatus que he logrado."

De la selección mexicana femenil, la cual recientemente participó en los Juegos Olímpicos de París, ha aprendido mucho.

"Las veo prepararse y me contagian su pasión, sus ganas de crecer y de poner al país en el mapa mundial de nuestro deporte. Crecí admirándolas y es por ellas que actualmente me involucro en todo lo que tiene que ver con las rutinas, la música, la

▲ El talento de Diego Villalobos lo llevó a competir a nivel internacional.

Foto @diegovillalobossc

ropa y los movimientos. A nivel social quiero dar un mensaje de que, si te gusta algo, aunque sea no convencional, debes intentarlo, no dejarte

llevar por lo que otros piensan."

En diciembre de 2022, la World Aquatics anunció que el Comité Olímpico Internacional aprobó la participación varonil en la modalidad por equipos en las justas veraniegas. Algo que llenó de júbilo al mexicano.

"Si en París no pudo ser, espero ganarme un lugar en la selección para llegar a Los Ángeles 2028. Sería maravilloso representar a mi país en un escenario tan grande. Participar en unos Juegos, además, daría mucha más visibilidad a nuestro género."

Para Diego terminó la temporada competitiva, no el entrenamiento.

"Solo tendremos un poco de descanso para reponer fuerzas y después volvernos a entrar a la alberca para planear las nuevas rutinas rumbo al Mundial del próximo año."

Entre los representantes de la natación artística varonil están el estadunidense Billy May, primer hombre campeón mundial, y el medallista Giorgio Minisini, de Italia.

# Una mujer, entre los aspirantes a dirigir el COI

AFP

LAUSANA

Siete candidatos, entre ellos Sebastian Coe y Juan Antonio Samaranch Jr, optarán a suceder a Thomas Bach al frente del Comité Olímpico Internacional (COI) a partir de marzo de 2025, un proceso al que sólo concurrirá una mujer, la ex nadadora olímpica zimbabuense Kirsty Coventry.

En el puesto desde 2013, Bach anunció tras los Juegos Olímpicos de París 2024 que a sus 70 años no optaría a la relección.

El nuevo presidente del movimiento olímpico se elegirá en la sesión que el COI celebrará en Atenas del 18 al 21 de marzo de 2025.

En la lista de aspirantes que presentó ayer el COI destaca el británico Sebastian Coe, doble campeón olímpico de los 1500 metros y actual patrón de la potente Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

Coe, de 68 años, puede presumir de haber sacado a flote la instancia que preside desde 2015, tocada tras la marcha de su predecesor Lamine Diack, condenado por su implicación en la ocultación del dopaje ruso.

Sus posiciones rígidas, como la de excluir completamente a los deportistas rusos, contrastan con el talante más moderado de Thomas Bach, que los había reintegrado bajo bandera neutral a petición de una parte del mundo olímpico.

Si hay un candidato cuyo apellido está vinculado con el olimpismo es el hijo del ex pre-

sidente del COI Juan Antonio Samaranch, cuyo largo reinado (1980-2001) permanece asociado a la explosión de los ingresos del olimpismo, pero también a una gobernanza controvertida.

Con 64 años, Samaranch Jr no está avalado por un pasado como deportista, pero es por segunda vez vicepresidente del COI (2016-2020 y desde 2022), y sigue de cerca las cuestiones de marketing y los Juegos Olímpicos de Invierno, cuyo futuro se ve amenazado por el cambio climático. El candidato fue miembro de la comisión de coordinación de los Juegos Olímpicos de Turín 2006 y, después de Sochi 2014, presidió la de Pekín 2022.

En la lista están también el príncipe jordano Faisal al Hussein, hermano del rey Abdulá II y presidente del Comité Olímpico Jordano desde 2003; el británico Johan Eliasch, presidente de la Federación Internacional de Esquí desde 2021 y que destaca por sus posiciones en favor del medio ambiente o el francés David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional.

Destaca en el listado el japonés Morinar Watanabe, presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, quien podría considerarse el candidato opositor al haber sido uno de los pocos miembros del COI que alzó la voz en contra de los que pedían un cambio de la normativa que permitiese a Bach presentarse a la relección.

Y finalmente la zimbabuense Kirsty Coventry, única candidata a convertirse en la primera mujer en presidir el COI.



### **BALANCE DE LA JORNADA**

### Chivas, sin serias aspiraciones

**MARLENE SANTOS ALEJO** 

OBRES CHIVAS: SIN gol, sin refuerzos, con lesionados y sin rumbo! En una Liga de tan baja exigencia, donde sólo un puñado de equipos aspira al cetro, Amaury Vergara no puja, se hace a un lado. Renunció a reforzar al Rebaño, que encara el torneo Apertura 2024 con una plantilla limitada... A los rojiblancos les sobra brío, dinámica juegan mejor que el *Tri*!, lo demostraron en el clásico que perdieron frente al América; no obstante, carecen de un ariete que corone tanto esfuerzo... El dueño se trepó a la hamaca de los mediocres.

VERGARA SE CONFORMÓ con renovar contratos a Fernando *Oso* González, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Raúl Rangel. Sin embargo, el golpeteo de las lesiones no cesa. Son bajas Gilberto Sepúlveda, Jesús *Chiquete* Orozco, entre otros, pero ningún caso tan escandaloso como el de Javier Hernández, de 36 años y con dolencias musculares permanentes. *El Chicharito* juega un partido, se resiente y vuelve a su estado de hibernación cobrando más que ningún otro. En el Clausura 2024 fue titular en sólo cuatro partidos y anotó un gol... Un fiasco.

CON GRAN DOSIS de fortuna América ganó. Debido a la lesión del uruguayo Sebastián Cáceres, el defensa potosino Ramón Juárez (23 años) fue titular. Pese a su calidad, el de Rioverde recibe oportunidades a cuentagotas y el sábado dio la victoria a su equipo; un envión para los amarillos que venían de ser vapuleados por Cruz Azul y de varias fechas sin ganar. La misión es escalar posiciones ahora con los refuerzos Víctor Dávila y Hugo Buyla... Para redondear la humillación, en la femenil, las Águilas aplastaron (7-0) a unas impresentables Chivas.



▲ El Hobbit Bermúdez, oriundo de Neza y un bastión del Atlante, quien llegó a vestir la playera del Tri, se recupera de la operación tras una doble fractura. Foto @atlantefc

OTRO DE LOS considerados 'grandes' que desde hace años arrastra el prestigio es Pumas. Está festejando su 70 aniversario de mala forma, le salió barata la derrota de 2-0 ante Necaxa. Viene doble jornada y se cumplirá la mitad del torneo, los augurios son pesimistas y en la cuerda floja está el técnico Gustavo Lema... El equipo de la UNAM fue la prueba fehaciente de que en el futbol no todo es dinero y que con buen trabajo en las fuerzas básicas se pueden lograr títulos, abastecer a la selección y exportar... Eso fue hace décadas. Época romántica.

CRUZ AZUL BRILLA, se sostiene en la cima luego de imponerse a domicilio ante el León, pero más allá de su victoria, las del América, UANL y Monterrey, la Liga Mx no impresiona. Es tan frágil que le rompen el ritmo a cada paso, ya sea por la Leagues Cup, fechas FIFA y hasta porque voló la mosca. Partidos como el Tigres-San Luis son el reflejo del pobre nivel, de milagro cayó el gol para los norteños... Juárez logró su primer triunfo y sale del sótano, donde yace el hijo malquerido de Grupo Caliente, el Querétaro, que sucumbió en Puebla.

LA TELEVISIÓN ES una tirana y el aficionado no vale. El sábado cortó la transmisión del partido Toluca-Xolos y los fanáticos ya no vieron el cuarto gol escarlata. Para la tele el negocio es lo primordial y había que enviar las cámaras al clásico nacional, ligado de inmediato a otro fraude, la pelea de Saúl Canelo Álvarez, personaje que sigue eludiendo a David Benavidez. El Consejo Mundial de Boxeo está de florero, pues Canelo escoge rivales a modo. El púgil tapatío y las televisoras sacan tajada de una farsa.

¿HAY JUGADORES MALA leche?... Escalofriante la lesión del azulgrana Christian Bermúdez en la Liga de Expansión, circuito donde
aterrizan algunos futbolistas en el ocaso de sus
carreras. En eso estaba el apodado *Hobbit*, de
37 años, ex americanista, a quien el viernes
le rompieron la pierna derecha, fractura de
tibia y peroné. El carnicero fue Luis Ruiz, de
Dorados, quien ya había lesionado de menor
gravedad a Benjamín Sánchez, del Tapatío...
Otro mal intencionado es David Luiz, quien le
torció el porvenir a Raúl Jiménez.

A MUY POCOS satisfizo la tercera entrada en escena de Javier Vasco Aguirre. La gente presintió partidos feos y no respondió como esperaban Juan Carlos Bomba Rodríguez y los dueños, negados a reconocer que lo principal de este negocio son los futbolistas... Ante la poca demanda, el estadio AT&T mantuvo cerrada la parte alta y hasta regaló boletos... A precio de dólar se vendieron los tickets para el México-Valencia del próximo 12 de octubre, más caros todavía en el Akron, el día 15 contra Estados Unidos. El Tri no se presentaba en Puebla desde hace 17 años, y en Guadalajara desde hace 14.

# Carlos Vela vuelve a la MLS con Los Ángeles

DE LA REDACCIÓN

Luego de casi un año fuera de actividad, el delantero mexicano Carlos Vela firmó un nuevo contrato con Los Ángeles FC, club californiano que pertenece a la Major League

Soccer, confirmando así su regreso al circuito profesional. Su contrato es por el resto de la temporada en Estados Unidos, pero cuenta con opción de ampliarlo a 2025. "El actual poseedor del récord de la liga de más goles anotados en una temporada regresa a LAFC como

uno de los más condecorados en la historia de la MLS. Líder de todos los tiempos del club en partidos jugador (152), minutos (11 mil 194), goles (78) y asistencias (59)", resaltó el equipo en un comunicado.

### Pizarro, al Mazatlán

Rodolfo Pizarro fue anunciado como refuerzo del Mazatlán FC tras un breve paso por el AEK de Atenas, que dirige Matías Almeyda. El partido más reciente que disputó en México fue en octubre de 2022.

### MUERE ANDRÉ MARÍN



▲ André Marín, reconocido periodista y comentarista deportivo, falleció ayer a los 52 años luego de enfrentar complicaciones de salud al grado de recibir un doble trasplante de pulmón. Foto tomada del Facebook de André Marín

# Curu Zablah: poco valorados en la Liga Femenil los equipos universitarios

ALBERTO ACEVES

A Carlos Marcos Zablah le dicen Curu. Si uno teclea su nombre en Internet o una enciclopedia virtual, los resultados que aparecen en primer plano son perfiles de abogados y maestros en derecho. Casi nadie lo reconoce. Desde 1996, el entrenador de 56 años impulsó en el Tecnológico de Monterrey la creación de torneos femeniles de futbol para estudiantes. Dada la poca población de mujeres que practicaban este deporte, las primeras jugadoras llegaron por invitación y se desempeñaban en el basquetbol, el softbol y el voleibol. "Las camisetas les llegaban hasta las rodillas", explica Zablah a La Jornada sobre una época en la que los partidos se ponían jerseys de futbol americano y por diferentes municipios del estado.

"Tras el boom del Mundial de 1970, hubo que recuperar espacios y picar mucha piedra. Las autoridades en ese entonces no creían en el futbol femenil, no era bien visto que una mujer jugara este deporte. Cuando empezaron a darse los campeonatos nacionales, los rectores y directivos apoyaron a más estudiantes en el deporte. Nadie da reconocimiento a que la Liga Mx Femenil comenzó a desarrollarse gracias a los equipos universitarios", agrega el tricampeón con Borreguitas del Tec, institución de la que han surgido profesionales como Cristina Ferral, Charlyn Corral, Desireé Monsiváis y Rebeca Bernal, capitana de la selección mexicana.

La historia de Curu -sobrenombre surgido de una historieta infantil- está relacionada con pequeñas piezas del modelo deportivo de Estados Unidos. "Con el movimiento de futbol femenino que comenzó en 1985, las niñas hicieron de esta disciplina su propio lugar. En México aún no tenemos esa cultura", analiza en un

comparativo imaginario, a pesar del incremento de aficionados que asisten a los estadios. "El deporte es un medio de formación integral. En el Tec, como en otras universidades, lo que buscamos es que un atleta sepa combinar su carrera en el futbol con la escuela. Hay algunos maestros que no lo entienden o no les da la cabeza, pero la exigencia las hace mejores".

### Becas universitarias

Zablah dirigió por primera vez a un equipo en los años 80 cuando era ayudante de Aldo Acevedo a nivel secundario. Después de seis años recibió la invitación de Luis Martínez, entonces presidente de Gente Nueva, con quien decidió organizar un torneo de futbol femenil. Todos los gastos corrían por su cuenta. "Ahora la mayoría de las universidades ofrecen una beca al talento deportivo", apunta Zablah sobre aquellas estudiantes de alto rendimiento que tienen menos recursos. "En el Tec, si hay una jugadora de selección nacional y no puede costear los gastos, hay becas que cubren el 100 por ciento. Se llaman líderes del mañana y son personas con una capacidad intelectual y deportiva muy alta".

Desde su fundación hace siete años, la Liga Mx Femenil es dominada en campeonatos por Tigres (seis) y Monterrey (tres), los dos clubes representativos de Nuevo León, En ambos planteles hay más de un elemento que recuerda al técnico por su sobrenombre. "Equipo que está contigo, equipo que haces ganador, Curu", escribió Charlyn Corral a Zablah después de que éste lograra el tetracampeonato con Borreguitas en el denominado futbol bardas. "Mi mamá se enojaba mucho porque llegaba una invitación a una fiesta o a unos 15 años y, en vez de decir Carlos Marcos, decía Curu. Ha sido una historia maravillosa".



### Desplazados en la Lacandona

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

omo tantas regiones en Chiapas, la comunidad lacandona se ha convertido, desde años, en terreno de operación y disputa del crimen organizado. Formada a partir del Decreto Presidencial de 1972, dotó de 614 mil 321 hectáreas del desierto de la Soledad a 66 jefes de familia lacandones. Desde entonces se encuentra atravesada por múltiples conflictos agrarios y ambientales, a los que ahora se suma la disputa del *narco* por el control de ese territorio, contra las comunidades.

Lacanjá Chansayab, Frontera Corazal y Nueva Palestina son las poblaciones que integran la comunidad lacandona. En la primera viven lacandones, en la segunda choles y en la tercera tseltales. Son la última frontera en territorio mexicano antes de llegar a Guatemala. Hacia el norte, colindan con comunidades en resistencia.

Como parte de las operaciones del crimen organizado en la región, el 13 de septiembre de 2023, cuatro familias lacandonas fueron desplazadas violentamente de la comunidad de Lacanja Chansayab. El 12 de octubre, fueron atacadas con armas de fuego. Sobre ellas pesan además amenazas de muerte. Si los ven por allí –les dijeron–los asesinarán.

Infamia sobre infamia. El 29 de marzo de este año, en una asamblea de la comunidad de Lacanjá Chansayab, las autoridades de la subcomunidad, apoyadas por elementos del crimen organizado, informaron que iban a tomar posesión de las parcelas, casas y propiedades de los desplazados, despojándolos de todo su patrimonio comunitario y privado, conseguidos a lo largo de décadas de trabajo, sacrificios y esfuerzos familiares.

Como autoridades comunales, los expulsados han cuidado durante décadas el antiguo desierto de la Soledad y, en los últimos años, procurado soluciones negociadas a problemas agrarios con pueblos, ejidos, organizaciones y poblaciones vecinas (en total, 52 ejidos). En situaciones muy difíciles, encabezaron complejas negociaciones con autoridades de los tres niveles de gobierno para buscar el bienestar de las comunidades en la zona.

Son, sin exagerar, ecologistas de los pobres ejemplares, líderes comunitarios y defensores de los pueblos en sus derechos y en su territorio. Han dedicado muchos esfuerzos a salvaguardar la paz y el am-

biente de la región.

Sin embargo, La Maña y comuneros aliados aliados a ella, pretenden despojarlos del uso y disfrute de mil 200 hectáreas de laguna Jalisco, donde se ganan el sustento con actividades agrícolas y comunitarias. Pese a tener derecho al pago de servicios ambientales por defender la tierra y los recursos naturales, los narcos y sus empleados han cobrado indebidamente estos recursos. Como intimidación y advertencia de lo que les sucedería, los hampones mataron violentamente a los animalitos de los desplazados.

Las familias desplazadas encontraron cobijo en Nueva Palestina. Comuneros tseltales los recibieron generosamente. A pesar de la solidaridad sufren hambre, enfermedades, falta de escuelas y un incesante temor. Saben que a esa población entran espías del crimen organizado. No

pueden bajar la guardia, ante un posible ataque violento. Sus hijos padecen desnutrición, carecen de aulas y padecen física y sicológicamente.

El narco llegó a Lacanjá Chansayab con apoyo de comuneros. Esa franja de la selva es codiciada para sus negocios e ilícitos. Guatemala es una enorme bodega para operaciones de la industria criminal. Llega todo: drogas, indocumentados, piratería, armas, vehículos robados, contrabando de ganado, personas en condición de trata. En las pistas clandestinas de esa región los criminales mueven su mercancía. Jóvenes indígenas son usados para transportarla sobre sus espaldas, por caminos de extravío de la zona, hasta Palenque, Tenosique u Ocosingo. La policía estatal cubre a los malhechores. Nadie los toca.

En agosto de 2023 criminales trataron de entrar a Nueva Palestina. Los habitantes lo impidieron. Una gran manifestación, con maestros y niños incluidos, denunció el acoso que padecían. Exigieron seguridad en su comunidad. Días después, la inconformidad y la protesta contra la delincuencia se extendió a Frontera Corazal. Los choles hicieron públicas las agresiones sufridas.

Tras las movilizaciones, se instaló una mesa de seguridad en Palenque, con militares y gobierno federal. Se firmaron acuerdos pero no se desmanteló a los grupos del crimen organizado. Eso implica, en algunos casos, que los pobladores deben colaborar con ellos, pagarles derecho de piso y funcionar como su base social.

Las familias expulsadas han presentado múltiples denuncias ante la justicia y en mesas de diálogo. En lugar de respuesta, recibieron la negación de su situación de desplazamiento. Se les dijo que no son desplazados, sino personas en estado de vulnerabilidad, a pesar de no vivir en sus domicilios, porque han sido echados violentamente de ellos, les han hurtado sus tierras, posesiones y animales, y carecen de atención adecuada de las instituciones.



La gravedad del tema no es sólo la tragedia que viven familias expulsadas. Se trata de una porción clave del territorio nacional

Por eso, demandan "que si el gobierno en sus tres niveles es incapaz de hacer valer nuestros legítimos derechos a la propiedad comunal, el bienestar, al disfrute del patrimonio, así como a los territorios que nos corresponden como comuneros indígenas defensores de la madre tierra, entonces que el gobierno asuma su responsabilidad de indemnizarnos económicamente por el valor de esos patrimonios de los que hemos sido expropiados de manera ilegal e ilegítima por parte del crimen organizado".

La gravedad del asunto no es sólo la tragedia que viven cuatro familias expulsadas impunemente de sus casas y predios. Y el peligro permanente bajo el que viven. Se trata de una porción clave del territorio nacional. Una verdadera cabeza de playa en sus manos para lo que se ofrezca: negocios, despoblamiento o contrainsurgencia. X: @lhan55

# Los guerrilleros Gaytán de Chihuahua

JESÚS VARGAS V.

ace 50 años, el 4 de septiembre de 1974, fue aprehendido Javier Gaytán Saldívar en Tlaltizapán, Morelos. Primero lo tuvieron en el Campo Militar 1, después en el Penal de Topo Chico, en Monterrey, donde fue desaparecido. Su nombre se unió al de cuatro jóvenes de la misma familia que habían ofrendado su vida por el ideal de la revolución socialista: Salomón Gaytán Aguirre y Antonio Scobell Gaytán, muertos el 23 de septiembre de 1965; Juan Antonio Gaytán Aguirre y Guadalupe Scobell Gaytán, muertos en Tesopaco, Sonora el 11 de septiembre de 1968.

Javier se unió en 1971 al Movimiento de Acción Revolucionara (MAR), al que después se integraron sus hermanos Armando y Laura, quienes en 1979 también fueron secuestrados por varios meses.

Los Gaytán Saldívar crecieron en el municipio de Ignacio Zaragoza, donde dominaba el cacicazgo y donde el ejemplo del padre los influyó desde niños a tomar participación activa por las causas justas.

Las dos familias Gaytán, la de Madera y la de Zaragoza, fueron unidas y solidarias, por eso la muerte de los primos mayores el 23 de septiembre de 1965 en el asalto al cuartel, fue determinante en la formación de Javier y sus hermanos.

El Grupo Popular Guerrillero se había fraguado en el gran movimiento agrario iniciado en 1960 por los campesinos de la región de Madera, donde participaron Rosendo Gaytán y sus hijos Salvador y Salomón en el pueblo de Dolores, cercano a la cabecera municipal.

En 1962, cuando Salvador Gaytán Aguirre ocupaba la presidencia seccional de Dolores, invitó al profesor Arturo Gámiz para que se encargara de la escuela primaria. Arturo organizó con los adultos un "círculo de estudios" donde hablaba de historia, del apoyo del gobierno a los ricos, de los latifundistas: así, se formaron los primeros cuadros revolucionarios que, a finales de 1964, tras años de golpes y encarcelamientos, realizaron las primeras acciones armadas, encabezadas por Arturo Gámiz, Salomón y Salvador Gaytán, Antonio Scobell Gaytán y Ramón Mendoza.

El 23 de septiembre de 1965, en condiciones muy difíciles, 13 guerrilleros intentaron tomar el cuartel militar de ciudad Madera donde se encontraba un destacamento militar de 125 soldados, ocho guerrilleros murieron y cinco lograron romper el cerco. Para entonces se contaban por cientos los campesinos que estaban preparados para integrarse a la guerrilla en caso de lograrse la toma del cuartel. En Chihuahua, estudiantes y profesores formaban el frente urbano bajo la dirección de Oscar González Eguiarte.

En diciembre de 1965 se reunieron en la Ciudad de México los sobrevivientes del asalto al cuartel junto con algunos companeros que habían apoyado de diferentes maneras, eran unos 30 participantes, entre ellos Oscar González, quien sostuvo la propuesta de continuar la lucha del Grupo Popular Guerrillero en la región de Madera, aunque otra fracción no estuvo de acuerdo. Así, Óscar, junto con Ramón Mendoza, Antonio Gaytán, Salvador Gaytán y Guadalupe Scobell Gaytán decidieron continuar con la lucha en la sierra

de Chihuahua. Tras graves dificultades, en 1967 se subieron a la región de Madera donde permanecieron hasta diciembre, bajaron a la ciudad para buscar más apoyo y en 1968 seis guerrilleros retomaron la lucha, pero ahora en la región de Tomóchic, donde atacaron un aserradero. En una emboscada, Carlos Armendáriz fue ejecutado y Óscar recibió un disparo en la espalda. Fueron perseguidos por el Ejército hasta la población de Tesopaco entre Chihuahua y Sonora, donde los guerrilleros esperaban apoyo de compañeros, pero fueron capturados en condiciones deplorables. En el último tramo de la persecución ya no pudieron ni cargar las armas. José Luis Guzmán fue acribillado al momento de intentar pedir ayuda. Óscar, con la herida gangrenada, fue capturado y fusilado el 9 de septiembre junto con el joven rarámuri Arturo Borboa. El 11 de septiembre, cuando casi habían logrado romper el cerco, fueron localizados Juan Antonio Gaytán y Guadalupe Scobell, los metieron en costales de arpilla, los trasladaron a Tesopaco y ahí fueron fusilados.

Para completar la infamia, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz controló que no se difundieran los hechos de Tomóchic y los fusilamientos en Tesopaco. Ni siquiera en Chihuahua se conocieron, por eso cada 23 de septiembre que se recordaba la gesta de 1965 se dejaba fuera lo que en la historia fue la segunda parte de la lucha del Grupo Popular Guerrillero.

Con estos antecedentes fue que los hermanos Gaytán, de Ignacio Zaragoza, se unieron al MAR, con las consecuencias mencionadas. La historia de la familia Gaytán debe ser resaltada por la consistencia ideológica revolucionaria que condujo a 10 jóvenes de esa familia a luchar por las causas del pueblo: Salomón, Juan Antonio, Salvador, Guadalupe, José Antonio, José de la Luz, Reynaldo, Laura, Javier y Armando. Cinco ofrendaron su vida por la revolución socialista de México.



El 23 de septiembre recordaremos a todos en el 59 aniversario de la primera guerrilla que se levantó en armas por la revolución socialista

Tenemos que recordar a la familia Gámiz, a los Corral, cuyos hijos, junto con cientos de jóvenes, están en la lista de héroes de la segunda mitad del siglo pasado.

El 23 de septiembre los recordaremos a todos en el 59 aniversario de la primera guerrilla que se levantó en armas por la revolución socialista y recordaremos también a las madres que buscaron a sus hijos y que murieron con la ausencia y el dolor que les produjo un gobierno representado por personajes cínicos que durante años les mintieron una y otra vez.





| Tipo de cambio (pesos) | Compra | Venta / |
|------------------------|--------|---------|
| Dótar                  | 18.61  | 19.72   |
| Euro                   | 21.36  | 21.49   |

| Tasas de interés |        |
|------------------|--------|
| Cetes 28 días    | 10.49% |
| Cetes 91 días    | 10.58% |
| TILE 28 días     | 10.97% |

| +0.01% |
|--------|
| 4.99%  |
|        |
|        |

| Petróleo        | Precio (dólares) | Var.  |
|-----------------|------------------|-------|
| WTI             | 70.09            | +1.12 |
| Brent           | 72.75            | +0.78 |
| Mezcla mexicana | No se publicó    |       |

| (Indice de Precios y Coti |              |  |
|---------------------------|--------------|--|
| Cierre                    | 52 mil 16.85 |  |
| Variación en puntos       | +1712        |  |
| Variación porcentual      | +0.03%       |  |

### PREVÉ QUE EU SEGUIRÁ ELEVANDO ARANCELES

# Mexcham: medianas empresas, protagonistas del nearshoring

Beneficios de la relocalización durarán cuando mucho una década, advierte



DORA VILLANUEVA ENVIADA PEKÍN

Las empresas de mediano tamaño están protagonizando la relocalización en México de cadenas de suministro provenientes de China. La posibilidad de exportar hacia el mercado estadunidense con una tarifa cero si se cumple con el porcentaje de contenido regional que marca el acuerdo comercial de América del Norte ha propiciado que más compañías usen territorio mexicano para instalarse, explicó Víctor Cadena, presidente de la Cámara de Comercio de México en China (Mexcham).

La escalada de aranceles al comercio con China por parte de la administración de Donald Trump -que el gobierno de Joe Biden endureció- tuvo como resultado que el año pasado México desplazara al país asiático como principal socio comercial de Estados Unidos, detalló Cadena en entrevista. "Esta inercia va a seguir en los años venideros, sin importar quién gane en Estados Unidos. No es un tema de partidos".

Sin embargo, la relocalización y las inversiones que ésta pueda atraer a México son "una oportunidad que se plantea para un lustro, tal vez una década. No va a durar 50 años", advirtió el empresario.

Cadena explicó que la llegada de empresas chinas a México, como trampolín para el mercado estadunidense, no es un fenómeno nuevo. "Así ha sido por 30 años". La diferencia ahora radica en que "son empresas medianas las que están llegando, debido a las tarifas

arancelarias de Estados Unidos a China". Son compañías de 500 a mil trabajadores, que para los estándares del país asiático son consideradas de tamaño medio.

Si bien México no tiene un tratado de libre comercio con China, sí cuenta con otros instrumentos que permiten aprovechar la coyuntura. "Si (las empresas) cumplen con las reglas del T-MEC pueden hacerlo lícitamente", puntualizó Cadena durante la participación de la delegación mexicana en el Feria Internacional de Comercio de Servicios de China, que se celebró el fin de semana en Pekín.

De acuerdo con datos oficiales, el comercio con China alcanzó 104 mil 132 millones de dólares el año pasado. El peso de los productos chinos en las importaciones mexicanas equivale prácticamente a

▲ Víctor Cadena, presidente de la Cámara de Comercio de México en China (cuarto de izquierda a derecha), durante la Feria Internacional de Comercio de Servicios en aquel país. Foto cortesía de los organizadores

una quinta parte (19.1 por ciento), en tanto que las exportaciones que tienen como destino el país asiático son sólo 1.7 por ciento.

Esta brecha ha persistido en 2024. Datos del Banco de México muestran que hasta junio el comercio entre ambos países alcanzó 56 mil 148 millones de dólares. La participación de China en las compras que México hace al extranjero subió a 20 por ciento, en tanto que las exportaciones mexicanas a China se redujeron a 1.62 por ciento.

# Incertidumbre entre bancos por reforma judicial: Moody's

JULIO GUTIÉRREZ

Las instituciones de crédito entrarán en un periodo de "incertidumbre" mientras se define el reglamento de la reforma al Poder Judicial, que fue aprobada la semana pasada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), advirtió la agencia calificadora de valores Moody's.

Apuntó que mientras los portafolios diversificados de los bancos con gran parte de su cartera en consumo no garantizado y en grandes corporaciones no verían incrementados los riesgos crediticios asociados a la reforma, los portafolios de pequeñas y medianas empresas (pymes) e hipotecarios sí podrían resultar afectados, "ya que dependen de una certeza jurídica que garantice la ejecución judicial de los colaterales en situación de morosidad".

Según Moody's, a corto plazo el efecto negativo será que los bancos pudieran desacelerar la colocación de créditos hasta que se resuelva la incertidumbre jurídica en algunos segmentos. Recordó que al cierre del primer semestre la cartera hipotecaria de la banca representaba 19.3 por ciento del portafolio total y contribuía con 7.4 por ciento del

ingreso acumulado por intereses.

Precisó que habrá un menor apetito, en el corto plazo, para la colocación en ambos portafolios (hipotecas y pymes) como resultado de la reforma "hasta que se resuelva la incertidumbre proveniente de su potencial impacto en la ejecución de garantías".

También anticipó que los bancos verían reducida su ya pequeña exposición a las instituciones financieras no bancarias (IFNB), pues muchas de estas instituciones son los vehículos que utilizan la mayoría de las pymes para encontrar financiamiento alternativo al de los proveedores.

"Muchas IFNB en México sirven de última milla de la penetración del crédito y la inclusión financiera. Los bancos, guiados por criterios prudenciales, podrían reducir también su exposición a aquellas entidades enfocadas en arrendamientos puros o financieros, de crédito hipotecario y pymes", detalló la agencia.

Añadió que una mayor incertidumbre también podría traducirse en costos más altos, que terminarían por impactar los nuevos financiamientos, las líneas crediticias, la capacidad de crecimiento del sector y en la penetración de crédito en el país en general.

### Continuidad en la relación con China, pronostica Jesús Seade

**DORA VILLANUEVA** 

ENVIADA PEKÍN

Además de los lazos comerciales y la inversión, la cooperación profunda ha sido una prioridad para China y México, y no se prevé algún viraje con el inicio de la próxima administración, a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, confió el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri, durante una ceremonia para conmemorar el 214 aniversario de la Independencia.

"Todo indica que México y China seguirán por el camino de la cooperación, el diálogo y la amistad, deseo claramente expresado por quien en 14 días iniciará sus funciones como la primera presidenta en la historia de mi país, Claudia Sheinbaum", dijo el diplomático frente a una comitiva de estudiantes, militares, empresarios, invitados de otros países y autoridades chinas.

Qiu Xiaoqi, representante especial del gobierno de China para Asuntos de América Latina, también expresó que "bajo el liderazgo del nuevo gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo" se prevé que México "continúe logrando mayores éxitos en su camino de desarrollo independiente y autónomo" y aumente su influencia internacional.

"China y México, ambos miembros importantes del Sur global y grandes países en desarrollo con una influencia significativa, se adhieren firmemente a sus respectivos caminos de desarrollo independiente, de acuerdo con sus propias condiciones nacionales. Defienden firmemente la justicia internacional y alzan una voz fuerte para salvaguardar los derechos legítimos de los países en desarrollo en el ámbito internacional", enfatizó Qiu.

### Conectividad aérea

Además de la reapertura de los vuelos directos entre Pekín y México con Hainan Airlines y entre Shenzhen y México con China Southern, se tiene prevista una tercera ruta desde Shanghái en unos meses, adelantó el funcionario mexicano.

"Los puentes aéreos directos son sin duda una buena noticia para la comunidad mexicana y, espero, para otros países de la región", destacó.



### NEGOCIOS Y EMPRESAS

### La conquista del espacio

### **MIGUEL PINEDA**

A CONQUISTA DEL espacio se encuentra bajo el liderazgo de una sola persona: Elon Musk. Los demás empresarios y gobiernos interesados en el tema se encuentran rezagados.

EL LOGRO MÁS reciente de SpaceX, la firma de Musk, consistió en realizar la primera caminata espacial privada. Jared Isaacman, dueño de Shift4, realizó la proeza. Minutos después, Sarah Gillis, ingeniera de SpaceX, también salió de la cápsula espacial y se convirtió en la primera mujer en volar por el espacio.

**MÚLTIPLES LOGROS SE des**prenden de esta aventura:

LA MISIÓN TRIPULADA avanzó más allá de la Estación Espacial Internacional, alcanzando una distancia sólo superada por los astronautas del Apolo que llegaron a la Luna. Además, se probó la seguridad de trajes y equipos mucho más cómodos, seguros y ligeros que los que usan los astronautas tradicionales, lo que ofrece mayor libertad en los desplazamientos.

EN LA LUCHA por la conquista del espacio, SpaceX supera a todas las agencias espaciales públicas de Europa, China, Rusia y Estados Unidos y al resto de empresas privadas que participan en este sector. En una lucha cuerpo a cuerpo, SpaceX le ganó la carrera a Boeing, que dejó varados a dos astronautas por problemas de seguridad y limitaciones técnicas. Ahora Musk los traerá a la Tierra.

EN SÓLO DOS décadas un empresario visionario revolucionó los viajes al espacio, a costos mucho más bajos que las instituciones gubernamentales. El liderazgo concentrado en una sola persona, sin burocracias de por medio, resulta mucho más eficiente y seguro que estructuras jerarquizadas con decenas de miles de trabajadores.

LA CONQUISTA DEL espacio se desplazó del sector público al privado con metas más concretas y ambiciosas. Jóvenes visionarios y emprendedores rompieron con los criterios de verdad sobre los viajes fuera de la Tierra; probaron que con la tecnología más avanzada y libertad pueden alcanzar nuevas metas en el espacio sideral.

LA CREACIÓN DE una colonia humana en la Luna y en unas décadas en Marte ya no se ven como algo imposible gracias al optimismo y genialidad de algunas mentes brillantes. Sin duda, vivimos un nuevo paradigma en la conquista del espacio y no se ven límites imposibles de romper.

miguelpineda.ice@hotmail.com

PROYECTOS EN ESPERA

# La reforma judicial aún sacude el tipo de cambio



#### **CLARA ZEPEDA**

Los mercados financieros tienen un dicho: "Compra con el rumor, vende con la noticia"; es decir, los precios siempre incorporan toda la información disponible; por tanto, los inversionistas tomaron utilidades en el mercado cambiario luego de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Los precios incorporan los hechos, pues ya se anticipaba que la reforma judicial se aprobaría; lo que esperaba el mercado se cumplió y hubo una toma de utilidades.

Todos los especuladores que compraron dólares después de la elección del 2 de junio –a medida que se acercaba la aprobación de la reforma-ganaron 6.48 por ciento y liquidaron una vez que se aprobó la modificación.

En el sector financiero, 80 por ciento de las operaciones en dólares en México son especulativas, del mismo día. El 20 por ciento restante son operaciones institucionales: compran o venden a uno o dos años.

"Por eso vamos a tener movimientos fuertes en el tipo de cambio, pero a largo plazo la probabilidad de que siga subiendo es más alta. Pronosticamos que el dólar podría corregir en torno a 19.50 pesos como primer piso, 1.6 por ciento de baja. Posteriormente van a salir posiciones compradoras y llegará a 20.20. La probabilidad de que se vean niveles de 22 pesos por dólar es más alta", prevé Matías Osorio, gerente de ventas y experto en mercados internacionales de Capitaria.

Tras las elecciones del 2 de junio, el dólar comenzó a presionar al peso. No obstante, a principios de agosto, la depreciación de la moneda nacional se acentuó por diversos factores, entre ellos ajustes en el carry trade -estrategia consistente en tomar dinero prestado de economías con bajas tasas de

interés, como Japón o Suiza, para financiar inversiones en activos de mayor rendimiento, como acciones estadunidenses o el peso mexicano- ante el giro restrictivo no anticipado de la política monetaria de Japón y la mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales por una percepción de mayor riesgo y una eventual recesión en Estados Unidos, principal socio comercial de México.

No obstante, Matías Osorio sostuvo que el carry trade más relevante que existe es el de América del Norte. La relación comercial con Estados Unidos es más fuerte que con Japón, pues 70 por ciento de los ingresos de México provienen de la principal economía del mundo y ahí se dirigen 80 por ciento de sus exportaciones.

La tasa de referencia en México estuvo en 11 por ciento y en Estados Unidos entre 5.25 y 5.5 por ciento. "La diferencia fue el carry trade. Impulsó el tipo de cambio en torno a 16 pesos por dólar y todos creían que era por la economía, pero no.

"Los mexicanos que viven en Estados Unidos o las empresas que tienen mercado en México se endeudan en Estados Unidos a 5.5 por ciento y traen el capital a México y lo invierten en renta fija a 11 por ciento. Con dinero gratis te hacías de ese diferencial de 6 por ciento; era una entrada extraordinaria de dólares a México, las remesas más altas en la historia, 5 mil 700 millones de dólares mensuales en promedio", describió Osorio.

Hoy México tiene que bajar las tasas de manera más decidida mientras Estados Unidos las bajará poco, y el carry trade empieza a disminuir; es decir, la entrada de capitales ya no va a ser masiva, y el dólar empieza a subir en México.

El tipo de cambio incorpora toda la información de mercado. Cuando el dólar cayó se anticipaba que Tesla invertiría en Monterrey.

Analistas consideran muy probable que el tipo de cambio llegue a 22 pesos por dólar en el corto plazo, lo que dependerá, entre otros factores, de cambios en la estrategia de carry trade y los ajustes a las tasas de interés. Foto La Jornada

Pero la reforma al Poder Judicial, el cambio de gobierno y los aranceles a las empresas estadunidenses que fabrican en México (amenaza de Trump) hicieron que Tesla espere a ver qué ocurre, y las inversiones que iba a hacer en 2025 quizás las haga en 2027.

Como las reglas del juego no están claras, se detienen las inversiones y caen la bolsa y el peso.

Se ha formado una "tormenta perfecta" y los movimientos en los mercados son más bruscos, consideró el especialista de la firma de Capitaria. Se juntan la reforma judicial y un cambio de gobierno en México; en lo externo, reducción de tasas de interés, la primera desde la pandemia; un cambio de gobierno en Estados Unidos y el recuerdo de una cotización de 26 pesos por dólar con Donald Trump en la Casa Blanca luego de las elecciones de 2016.

Por otra parte, hay una inflación controlada, pero ha sido muy difícil lograrlo a escala mundial, lo que mantuvo altas las tasas de interés.

Entre estos factores destaca el oro, que está en máximos de más de 2 mil 500 dólares la onza. Funciona como activo de refugio y los inversionistas buscan protegerse en caso de un colapso.

Todos estos elementos hacen que el inversionista esté más sensible a la toma de decisiones y cualquier noticia importante que sea relevante va a generar compra o venta masiva de activos financieros. Por esta tormenta que se formó en la segunda mitad del año, el inversionista tiende a tomar decisiones más rápidas y agresivas.

### Cierra la siderúrgica más grande de Chile

**AFP Y PRENSA LATINA** 

SANTIAGO

Huachipato, la mayor acería de Chile, fundada en 1950, apagó la madrugada de ayer su horno para poner fin a 74 años de operaciones, golpeada por la feroz competencia del acero importado desde China.

"Ha sido un final digno y emblemático de toda una era en la historia del acero chileno. Queda el testimonio de que nuestros trabajadores nunca se rindieron", dijo Jean Paul Sauré, gerente general de Huachipato, al confirmar el apagado del alto horno 2, donde se iniciaba el proceso para fabricar el acero no reciclado. También dejó de funcionar la colada, proceso por medio del cual se solidifica y enfría el acero.

El presidente del sindicato 2, Fernando Orellana, aseveró que "es un día negro y triste para todos los trabajadores de Huachipato".

El cierre afecta a 2 mil 700 trabajadores-directos y contratistas asociados a la siderúrgicay a otras 20 mil personas que se vinculan con esta empresa, uno de los principales motores económicos de la ciudad de Talcahuano, región del Biobío (500 kilómetros al sur de Santiago).

Huachipato intentó sobrevivir exigiendo sobretasas a las importaciones chinas, las que le fueron otorgadas por una comisión antidistorsiones que en abril pasado comprobó la competencia "desleal" asiática. Pero la medida no fue suficiente para afrontar pérdidas por 700 millones de dólares acumuladas desde 2019.

Huachipato producía 800 mil toneladas de acero al año y abastecía principalmente a la minería. Era la única planta que elaboraba acero no reciclado en el país.

En las última dos décadas, China escaló su participación en el mercado mundial del acero de 15 a 54 por ciento, según la Asociación Latinoamericana del Acero.

### Plan Grau

El lunes se presentó un plan gubernamental de 32 puntos destinado a resarcir los daños e impulsar la economía de esa región, buscar la recontratación de los despedidos, acelerar la inversión pública y privada y recuperar la producción nacional de acero.

Conocido como Plan Grau, por el nombre del ministro de Economía, Nicolás Grau, se propone mitigar el impacto de la clausura de la siderúrgica y recuperar el sector productivo a corto y mediano plazo.

SE EMPLEA EN 27 PAÍSES DE EUROPA

# Proponen usar en México un simulador de políticas fiscales

#### **JESSIKA BECERRA**

Diseñar nuevas políticas, replantear las existentes y conocer sus alcances es una de las posibilidades que ofrece Mexmod, un microsimulador de impuestos y transferencias basado en un modelo europeo que incluye a 27 países, de acuerdo con Linda Llamas, profesora de la Universidad de Sonora.

En entrevista, explicó que el simulador está disponible en https:// www.ciad.mx/mexmod/ dentro del sitio electrónico del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de la Red del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (Conahcyt)

Se trata de un sistema único en su tipo que tiene depositadas todas las políticas fiscales en materia de impuestos, de acuerdo con la ley vigente, así como las reglas de operación de las transferencias.

"Con el microsimulador, el usuario puede simular reformas. ¿Qué pasaría si subimos el impuesto al valor agregado (IVA) y en el resultado se mostrara el impacto en pobreza y desigualdad? ¿Qué pasaría si traemos un programa social colombiano a México? El simulador permite comparar políticas de otros países. Podemos ver qué necesita nuestra política social para tener cierto impacto", mencionó Llamas.

Expuso que el simulador sirve para vislumbrar cuál sería el impacto de aplicar en México alguna política pública exitosa en otro país.

'Estamos siguiendo la red de microsimuladores impulsados por Europa. Allá se llama Euromod y tiene dos décadas", comentó Llamas, una de las líderes del proyecto.

Detalló que los modelos de Euromod fueron validados por investigadores de la Universidad de Essex, Inglaterra; cuando los países incorporados tienen alguna iniciativa de política social, primero la prueban con este modelo y luego la mandan a los parlamentos.

El microsimulador empezó a utilizarse en México en 2021, luego de obtener el aval de la Universidad de Essex, que concluyó que el modelo mexicano se equipara al europeo.

Llamas manifestó que ha habido diálogo con el Servicio de Administración Tributaria sobre impuestos al tabaco con base en Mexmod

"Las políticas que tenemos depositadas van de 2014 a 2022; podemos hacer una serie de escenarios muy útiles", comentó.

"Podemos hacer análisis de reformas en periodos del gobierno actual, del anterior, o traer el programa Próspera al tiempo actual, o las transferencias de ahora a 2014, y así hacer una serie de escenarios", aseguró la académica.

Para los investigadores y encargados de políticas públicas puede ser una herramienta muy útil, ya que con el uso de las Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía "alimentamos de información al simulador", que es de acceso libre.

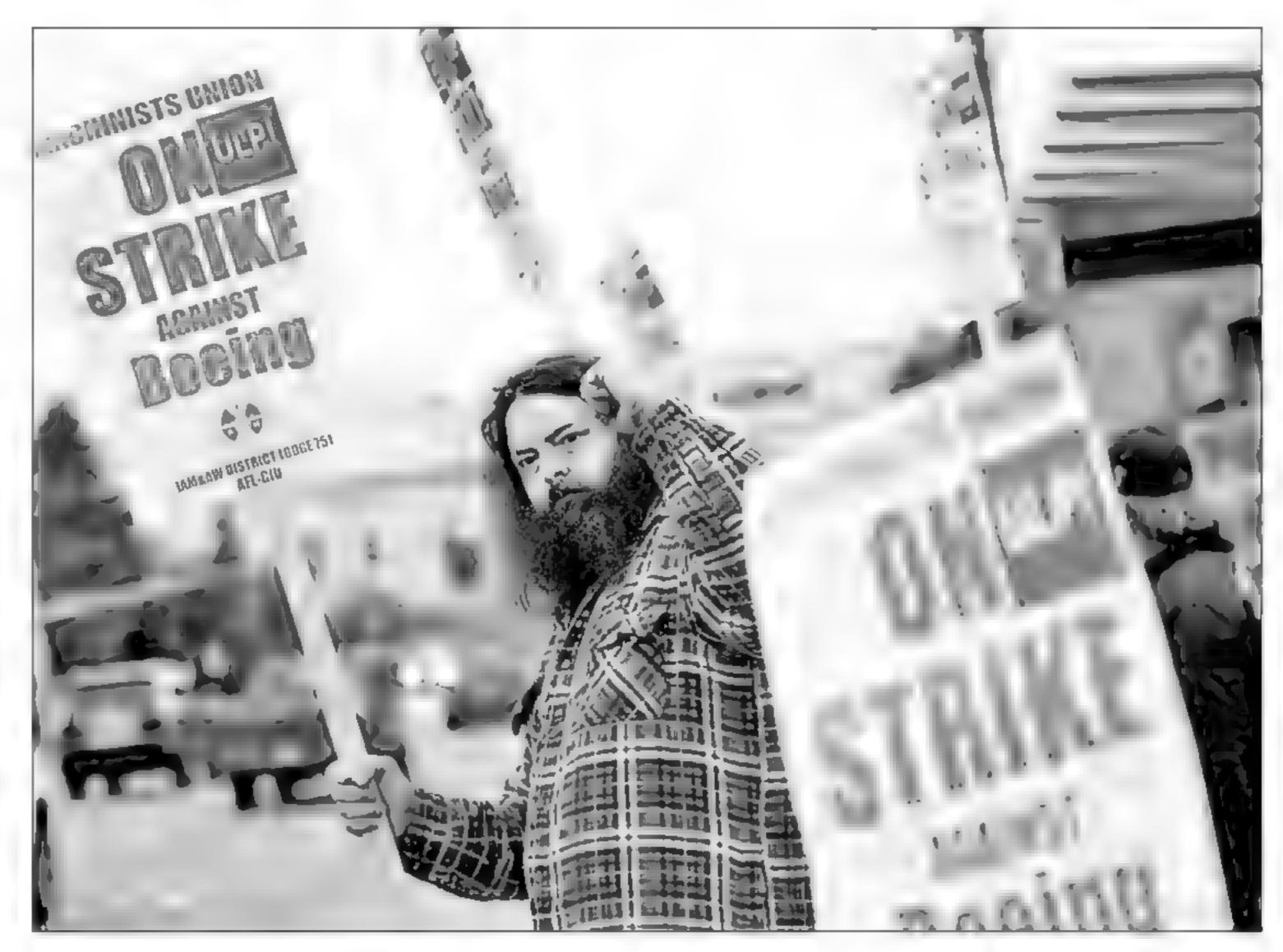

# Boeing frena contrataciones y valora despidos temporales

REUTERS SEATTLE

Boeing anunció que congeló la contratación de personal y valora la posibilidad de realizar despidos temporales en las próximas semanas para gestionar sus costos, mientras la huelga de más de 30 mil trabajadores en Seattle, sede de la mayor parte de la fabricación de aviones comerciales de la empresa en la costa oeste de Estados Unidos, cumplió su cuarto día este lunes.

"Sé que estas acciones crearán cierta incertidumbre y preocupación", escribió el director financiero de Boeing, Brian West, en una carta a los empleados.

"Esta huelga pone en peligro nuestra recuperación de manera

significativa y debemos tomar las medidas necesarias para preservar el efectivo y salvaguardar nuestro futuro compartido", agregó.

Los negociadores de la empresa y del sindicato tienen previsto reanudar las conversaciones sobre el contrato laboral este martes.

La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM), el mayor sindicato de Boeing, rechazó la semana pasada por abrumadora mayoría un contrato que incluía un aumento salarial de 25 por ciento repartido en cuatro años, pero eliminaba una prima anual por rendimiento.

Esta es la primera huelga en la empresa en 16 años.

Jon Holden, el principal negociador del sindicato, dijo el sábado que los trabajadores querían que

Jacob Bustad, un operador de torno que ha trabajado durante 14 años para Boeing, participa en una manifestación que su sindicato organizó el domingo cerca de la planta de la compañía, en Everett, Washington. Foto Ap

Boeing aumentara su oferta salarial y restableciera una pensión de beneficios definidos que fue retirada hace una década a cambio de mantener la producción de aviones en el estado de Washington.

Dos fuentes sindicales dijeron que no esperaban que Boeing restableciera la antigua pensión, pero que esa demanda podría utilizarse para negociar mayores contribuciones de la empresa a la pensión y un salario más alto.

### Recortes de la Fed no serán profundos, prevé BlackRock

### REUTERS

La Reserva Federal probablemente no recorte las tasas de interés en Estados Unidos tanto como espera el mercado de renta fija, debido a la resistencia de la economía y a que la inflación se mantiene estable, advirtió ayer en una nota el Instituto de Inversión BlackRock.

Se espera que el banco central de Estados Unidos recorte mañana las tasas de interés por primera vez en más de cuatro años, y la especulación sobre la magnitud del primer recorte ha generado volatilidad en los mercados financieros.

Los operadores apuestan por recortes de unos 120 puntos base este año y un total de 250 puntos para finales de 2025. Esto situaría los tipos de interés entre 2.8 y 2.9 por ciento a finales del próximo año, frente al margen actual de 5.25 a 5.5 por ciento.

Una reducción de las tasas de interés de esta magnitud refleja temores exagerados de recesión, así como expectativas de un descenso sostenido de la inflación que sólo podría enfriarse temporalmente, señaló el instituto, una división de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo.

"Los mercados están anticipando recortes tan profundos como los de recesiones pasadas. Creemos que estas expectativas son exageradas", insistió.

### Resultados dispares en Wall Street; el Dow Jones cierra en cifra récord

**AFP NUEVA YORK** 

Wall Street cerró ayer en terreno mixto, con el Dow Jones en nivel récord y el Nasdaq en rojo, en espera del anuncio de la Reserva Federal sobre una baja de los tipos de interés el miércoles.

Al término de las operaciones en Nueva York, el Dow Jones subió 0.55 por ciento y marcó un nivel nunca visto de 41 mil 622 puntos, mientras el S&P 500 ascendió 0.13 por ciento, a 5 mil 633 puntos, y acortó distancias con su último máximo histórico.

El índice Nasdaq, en el que co-

tizan las grandes compañías tecnológicas, bajó 0.52 por ciento, hasta 17 mil 592 puntos, arrastrado por las dudas sobre la demanda del nuevo iPhone del gigante Apple, que este lunes perdió 2.8 por ciento, y de algunas empresas fabricantes de chips.

Aunque septiembre no suele ser un buen mes en la bolsa, la semana pasada fue la mejor en lo que va de año para los principales indicadores y parece que éstos siguen por el mismo camino, a excepción del Nasdaq.

Se espera que la Fed baje el miércoles los tipos de interés, que se encuentran en un margen de 5.25 a 5.5 por ciento, e inicie un

cambio de ciclo tras empezar a subirlos en marzo de 2022 para atajar la inflación, que se encuentra ya cerca del objetivo de 2 por ciento.

Por sectores, registraron ganancias el financiero (1.22 por ciento) y el de energía (1.2 por ciento), y los más perjudicados fueron los que han crecido imparables en los últimos meses: el tecnológico (0.95 por ciento) y el de bienes no esenciales (0.32 por ciento).

En el Dow, destacó la fuerte subida del Intel (6.36 por ciento), que anunció sus planes de convertir su negocio de fundición, que consume grandes recursos, en una unidad independiente.



### MÉXICO, SA

Reforma ya es ley // PJF: huyen las ratas // La Jornada, 40 años

### CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

PESAR DE CHICANAS, piedras en el camino, palos en las ruedas, chantajes y, de pilón, el llanto –real o ficticio – de la "ministra" Norma Piña, el presidente López Obrador firmó, tras el pulcro procedimiento del Legislativo, el decreto para que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicara la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF) justo en un día histórico para la patria, el conmemorativo del Grito de Independencia.

VENDRÁN LAS LEYES secundarias, pero "ahora sí es el pueblo el que manda", subrayó el mandatario poco antes de firmar el documento que poco después publicaría el DOF, y lo hizo "con el propósito de mejorar el PJF, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción, que los jueces, magistrados y ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Que se acabe la simulación".

ANTE LA INMINENTE aprobación de la reforma constitucional y su promulgación en las cámaras de Senadores y de Diputados, y su aval en la mayoría de los congresos estatales, la desesperada cúpula del PJF actuó con velocidad extrema en su intento por proteger lo único que le interesa: su bienestar económico y el jugoso negocio que para ella significa atender rápidamente todos los casos—por sucios que fuerande sus patrones, pertenecientes a la oligarquía, en el entendido, el suyo, de que con dinero baila el perro.

LA JORNADA (GUSTAVO Castillo García) lo detalló así: "Para blindar las pensiones complementarias de magistrados y jueces ante la entrada en vigor de la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó por unanimidad el pasado 11 de septiembre un sistema que otorga compensaciones vitalicias, que se suman a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que serán de 45 a 80 por ciento del ingreso otorgado por el instituto.

"HASTA EL PASADO 31 de julio, en el CJF laboraban 768 jueces de distrito y 951 magistrados. Los primeros tienen un sueldo tabular neto mensual de 139 mil 210 pesos, y los magistrados, de 152 mil 531... Con la entrada en vigor de la reforma del PJF se extinguirán los fideicomisos que tienen la Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) y el CJF. El último estado de cuenta de este fondo para pensiones complementarias de magistrados y jueces federales reportó al 30 de junio de este año un saldo de 5 mil 191 millones 604 mil 408 pesos".

NO SÓLO ESO: "La modificación aprobada por el CJF considera que los jueces y magistrados que hayan desempeñado cargos administrativos o jurisdiccionales en cualquier instancia del PJF puedan solicitar la jubilación anticipada a los 55 años o menos, siempre que hayan laborado desde 25 hasta 35 años en el mismo, con lo cual obtendrán 45 por ciento de pensión complementaria; lo anterior beneficia a los jueces y magistrados, ya que la Ley del Issste sólo permite la pensión por jubilación con edad mínima de 58 años de edad para los hombres y 56 para las mujeres; se otorgará este beneficio a quienes tengan 57 años de edad y 25 de servicio, y la pensión complementaria puede llegar hasta 52.5 por ciento si tienen 35 años de servicio; el mayor porcentaje de pensión complementaria (80) se otorgará a quienes tengan al menos 65 años y 35 de servicio".

ELLO, SIN OLVIDAR que los seis gerentes neoliberales se encargaron, vilmente, de reducir a su mínima expresión el monto de las pensiones (las correspondientes a los mexicanos de a pie, desde luego), incrementar sostenidamente la edad jubilatoria y privatizar el ahorro de los mexicanos.

PERO SI DE ella misma se trata, entonces la minoría rapaz instalada en la cúpula del poder público cambia las reglas del juego: modifica el "formato" para embolsarse "compensaciones vitalicias" y reduce la edad jubilatoria. Las ratas son las primera en huir, pero se van forradas de prebendas. Un verdadero asco.

### Las rebanadas del pastel

EMOTIVA CONMEMORACIÓN POR las primeras cuatro décadas de la más bella e inteligente del periodismo mexicano, La Jornada. Bien lo dijo Carmen Lira, nuestra directora general: en el inicio, "no podíamos imaginar que llegaríamos a 40 años. Y lo logramos. Y la hemos pasado muy bien haciendo nuestro periódico: no ha sido fácil; hemos tenido que salvar muchos obstáculos y las vicisitudes por las que ha pasado el país y el mundo, pero La Jornada ha logrado salir a la calle todos los días gracias a que siempre nos guiamos por tres principios: resistencia, independencia absoluta y preservar la confianza de los lectores". ¡Salud! y un abrazo a la comunidad.

X: @cafevega Correo: cfvmexico\_sa@hotmail.com

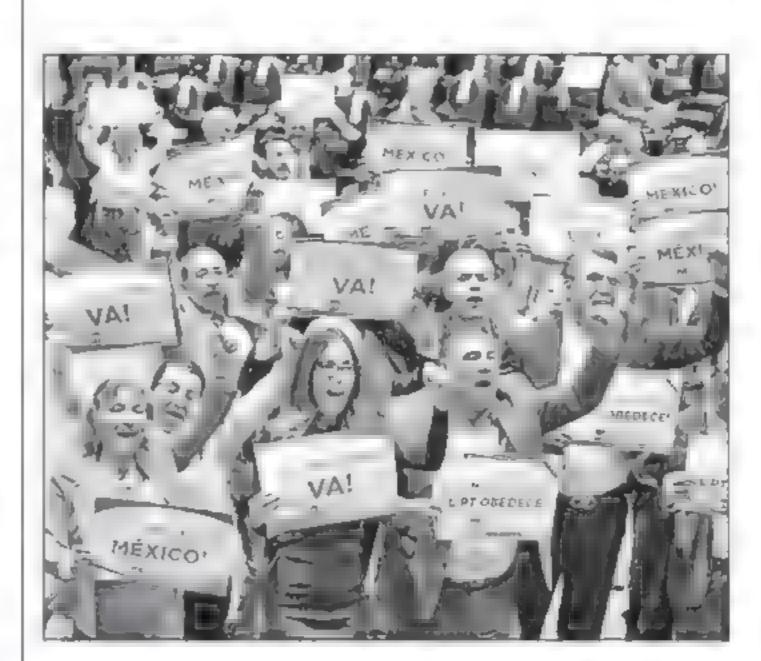

▲ Aspecto de la sesión legislativa durante la cual se declaró la constitucionalidad de la reforma judicial, el pasado 13 de septiembre. Foto María Luisa Severiano

# Récord de tarjetas de crédito: circulan más de 35.5 millones

JULIO GUTIÉRREZ

Al cierre de julio, el número de tarjetas de crédito en el país alcanzó un nuevo máximo histórico de 35 millones 566 mil 313 plásticos en circulación, según los últimos datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El número de contratos aumentó en 2 millones 563 mil 696 si se compara con el reportado en julio de 2023, cuando eran 33 millones 2 mil 617.

Con respecto a junio pasado, el número de tarjetas de crédito se incrementó en 204 mil 992; ello significa que, en promedio, los bancos colocaron diariamente 6 mil 616 plásticos.

No obstante, comienza a verse una mayor cautela de las instituciones bancarias para otorgar tarjetas de crédito, pues durante mayo el ritmo de colocación era de 8 mil 604 diarias, y en junio fueron 6 mil 791.

En julio el portafolio de crédito de los bancos en el segmento de consumo (que incluye tarjetas de crédito, préstamos de nómina y personales, entre otros) se situó un billón 576 mil 509 millones de

pesos, un crecimiento de 11.3 por ciento en términos reales respecto al mismo mes del año pasado.

Por estos financiamientos, los bancos obtuvieron ingresos por intereses que sumaron 245 mil 977 millones de pesos, un aumento de 9.11 por ciento si se compara con los 213 mil 548 millones reportados de enero a julio de 2023.

Las estadísticas señalan que el conjunto de las siete instituciones de importancia sistémica (las que en caso de quiebra pondrían en riesgo la estabilidad de la banca), que son BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa, concentran 79 por ciento de los plásticos en circulación, con más de 28 millones 361 mil 135.

El portafolio de crédito en tarjetas reportado al cierre de julio ascendió a 584 mil 215 millones de pesos, un alza de 14.9 por ciento respecto a los 508 mil 260 millones reportados en julio del año previo.

El índice de morosidad en las tarjetas de crédito se colocó en 3.31 por ciento (equivalente a unos 19 mil 337 millones de pesos), un alza de 0.27 puntos porcentuales respecto al 3.04 por ciento reportado en julio del año pasado.

# Turismo extranjero generó de enero a julio 20 mil 300 mdd

**JULIO GUTIÉRREZ** 

De enero a julio, el ingreso de divisas por visitantes internacionales ascendió a 20 mil 300.5 millones de dólares, un incremento de 7 por ciento respecto al mismo periodo del año previo y de 33.3 por ciento si se compara con el mismo lapso de 2020, año de la pandemia, dio a conocer ayer la Secretaría de Turismo (Sectur).

Con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la dependencia informó que en los primeros siete meses del año, 25 millones 825 mil turistas internacionales ingresaron al país, 5.3 por ciento más que en el mismo lapso del año previo.

"El ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales en los primeros siete meses del año fue de 18 mil 765 millones de dólares, lo que representó un alza de 6 por ciento comparado con el mismo periodo de 2023, y supera por 34.8 por ciento las divisas del mismo periodo de 2019, que fueron 13 mil 924 millones de dólares", dijo.

Al mismo tiempo, apuntó, llegaron a México 14 millones 376 mil turistas vía aérea, un incremento de 3.7 por ciento comparado con el mismo periodo de 2023 y 18.5 por ciento superior respecto a los captados en el mismo periodo de 2019.

"El ingreso de divisas por turistas de internación vía aérea de enero a julio de 2024 tuvo un aumento de 5.9 por ciento respecto al monto captado en el mismo periodo de 2023, al registrar 17 mil 35 millones de dólares", refirió la Sectur, y precisó que el monto es 37.9 por ciento superior a lo reportado de enero a julio de 2019.

Respecto al gasto medio de los turistas de internación vía aérea, la Sectur subrayó que se situó en mil 184.9 dólares, 2.1 por ciento más que en el mismo periodo de 2023 y supera en 16.3 por ciento el gasto medio de mil 18.6 dólares registrado en los primeros siete meses de 2019.









PRESIDENTE DEMÓCRATA REITERA SU CONDENA A LA VIOLENCIA POLÍTICA

# Trump acusa a Biden y Harris de motivar intentos de matarlo

El acusado afirma sentirse culpable "de haber votado por el republicano"

AP, AFP Y REUTERS
WEST PALM BEACH

El ex mandatario y candidato republicano, Donald Trump, acusó
ayer al presidente estadunidense,
Joe Biden, y a la vicepresidenta y
contrincante demócrata a la Casa
Blanca, Kamala Harris, de utilizar
una "retórica" que motivó lo que
según la agencia de Inteligencia
estadunidense (FBI, por sus siglas
en inglés) "parece ser un intento de
asesinato", el segundo rumbo a la
elección presidencial.

El sospechoso "se creyó la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia", declaró el magnate a Fox News, y reiteró: "Su discurso está provocando que me disparen, cuando soy yo quien va a salvar al país y son ellos los que están destruyendo a la nación".

Mientras el republicano jugaba en su campo de golf en Florida, agentes del Servicio Secreto encargados de su seguridad vieron la boca del cañón de un fusil tipo AK entre los arbustos, a unos 365 metros. Un agente disparó y el agresor soltó el fusil y huyó en una camioneta tipo SUV, dejando atrás el arma de fuego, dos mochilas, una mira telescópica y una cámara GoPro, manifestó el jefe policial del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Trump y su compañero de golf, Steve Witkoff, oyeron los sonidos del disparo y los movimientos violentos, y en cuestión de segundos los agentes de seguridad "se abalanzaron sobre" el candidato y "lo cubrieron" para protegerlo, relató Fox. "El sistema funcionó; esto no es como lo que pasó en Butler", afirmó Bradshaw, en referencia al intento de asesinato contra Trump en julio en un mitin en Pensilvania, donde resultó herido en una oreja, tras lo cual el Servicio Secreto reconoció "errores" en la prevención del ataque y reforzó la seguridad del ex presidente. Ahora, en los mítines al aire libre habla detrás de un cristal blindado, y cuando juega golf el campo es cerrado parcialmente, mientras agentes vigilan la zona en vehículos todoterreno y llevan un carro blindado para resguardarlo en caso de amenaza.

El agresor, identificado como Ryan Wesley Routh, un ex obrero de la construcción de 58 años, fue detenido más tarde. El Servicio Secreto reveló ayer que Routh acampó afuera del campo de golf—con comida y un fusil— durante casi 12 horas, entre la 1:59 y las 13:31 de antier, hasta que un agente lo vio y abrió fuego. El hombre no efectuó ningún disparo y nunca tuvo a Trump en su campo de visión, añadió la agencia.

El sospechoso fue declarado ayer





culpable de varios delitos graves, incluidos posesión de bienes robados en 2002 en Carolina del Norte y de un arma de fuego con el número de serie borrado. Routh compareció ayer en un tribunal federal en West Palm Beach, esposado, con un traje de presidiario azul y sonrió al hablarle al abogado de oficio.

### Apoyar al Servicio Secreto

Biden reiteró ayer durante un acto en Filadelfia: "Siempre he condenado la violencia política. Siempre lo haré", y resaltó que el "Servicio Secreto necesita más ayuda y el Congreso debería responder a esa necesidad". "Gracias a Dios que Donald Trump está bien", añadió.

En Internet, Routh dejó huellas de posturas políticas cambiantes y un intenso enojo por la situación mundial. Reconoció que votó por Trump y que aceptó su parte de la culpa por "ese niñito que hemos elegido como nuestro presidente y que terminó siendo un descerebrado.

"Están en libertad de asesinar a Trump", escribió dirigiéndose a Irán en un libro autopublicado en 2023 con el título *La guerra imposible de* ganar de Ucrania, en el que llama al ▲ En la imagen de arriba, Ronald Rowe Jr, director interino del Servicio Secreto, en la conferencia de prensa del frustrado atentado. Sobre estas líneas, el inculpado, Ryan Wesley Routh, ex obrero de la construcción de 58 años de edad, arrestado. Fotos Ap y Condado de Martin

líder republicano "tonto" y "bufón" por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y "el error tremendo" de abandonar el acuerdo nuclear con Teherán. En marzo de 2023, Routh declaró a un periodista de *The New York Times* que tenía un proyecto para ayudar a Kiev: reclutar a ex soldados afganos que huyeron del Talibán y enviarlos a combatir a Ucrania, según la publicación.

También viajó a Ucrania en 2022 después de la invasión rusa. La agencia Afp lo entrevistó por casualidad en Kiev, durante una manifestación en solidaridad con los ucranios. "Putin es un terrorista, y hay que terminar con él, así que necesitamos que la gente del mundo deje lo que esté haciendo y venga aquí y apoye a los ucranios para aca-

### Lamentan AMLO y Sheinbaum el incidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los incidentes violentos contra el ex mandatario y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. "Lamentamos la violencia producida en contra del ex presidente Donald Trump. El camino es la democracia y la paz", señaló en redes sociales el mandatario mexicano. Por su parte, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, condenó en redes sociales el intento de agredir al magnate y aseguró que "la paz debe guiar siempre los procesos democráticos".

De la Redacción

bar con esta guerra", declaró.

El fiscal general, Merrick Garland, prometió desplegar "todos los recursos disponibles" para investigar el nuevo caso.

En tanto, el Servicio Secreto indicó que está al tanto de una publicación del multimillonario Elon Musk, partidario de Trump, en la red X, sobre la falta de intentos de asesinato contra Biden y Harris.

"Y nadie está tratando siquiera de asesinar a Biden/Kamala", escribió Musk y terminó la publicación con un emoji de una cara con una ceja levantada. Rápidamente fue criticado por usuarios, preocupados de que sus palabras pudieran incitar a la violencia contra Biden y Harris. Musk borró la publicación.

### Kremlin: Rusia no interfiere en política de EU

SPUTNIK, REUTERS Y EUROPA PRESS MOSCÚ

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró ayer que Rusia no interfiere en los procesos políticos internos de Estados Unidos, y señaló que sigue de cerca la información que llega desde territorio estadunidense, ya que "vemos lo tensa que está la situación allí, incluso entre rivales políticos; la lucha proselitista se recrudece, se utilizan diversos métodos".

Además, afirmó que los vínculos ucranios del presunto autor del plan e intento de asesinar al magnate Donald Trump demuestran que "jugar con fuego" tiene consecuencias.

Respecto al principal sospechoso y a sus declaraciones públicas contra el gobierno ruso y su interés por "luchar y morir" por Ucrania, Peskov indicó que es asunto de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos estudiar lo ocurrido.

Las autoridades ucranias aseguraron que no tienen relación con el agresor y acusaron a Moscú de aprovechar el vínculo con fines propagandísticos. El presidente Volodymir Zelensky condenó la "violencia política".

En este contexto, la empresa Meta informó que prohibirá en todas sus aplicaciones el acceso a medios estatales rusos, entre ellos Rossiya Segodnya y RT, debido a "actividades de interferencia extranjera".

### Netanyahu condena suceso

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se mostró ayer "impactado" tras el nuevo intento de ultimar a Trump ocurrido antier. "Sara (su esposa) y yo estamos impactados por el segundo intento de asesinato contra el presidente Trump y nos sentimos aliviados al saber que también ha fracasado. Pero no debemos confiar en la suerte", expresó el premier en su cuenta de X.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante su programa televisivo Con Maduro+, comentó: "Ratifico al ex presidente Donald Trump. Ratifico desde Venezuela el repudio absoluto a este intento de asesinato, les digo que exija la investigación, dirija usted la investigación personal de este asunto, que se sepa la verdad de quién da la orden, quién dirige, quién mueve las piezas para eventos como éstos y le deseo salud y larga vida".



# Propone Milei nuevo recorte al presupuesto de provincias

Dan argentinos al presidente "un apagón de televisores" mientras presenta en cadena nacional su plan de gasto 2025

STELLA CALLONI

CORRESPONSAL **BUENOS AIRES** 

Ante un Legislativo semivacío por la ausencia de opositores, y utilizando cadena nacional -con la menor audiencia registrada en eventos similares-, el presidente ultraderechista Javier Milei dio lectura al proyecto de presupuesto para 2025. Acudió vestido con la banda presidencial y sosteniendo el bastón, como cuando asumió el gobierno, lo que es inusual, mientras en varios barrios los vecinos hicieron sonar sus cacerolas vacías.

"De un total de 257 diputados y 71 senadores que componen ambas cámaras, sólo acudieron 130; es decir, una tercera parte. Hubo bancadas enteras de la oposición que se ausentaron, lo que era previsible, pero ni siquiera los legisladores aliados acudieron en su totalidad", sostuvo el portal Política Argentina.

Tampoco fueron todos los ministros del gabinete, a lo que se sumó la falta de interés del público en general. "De acuerdo con la empresa de mediciones de audiencia de Argentina, el rating en El Trece, el principal canal de televisión abierta, se desplomó de 5 a 0.4 puntos en cuanto Milei comenzó a hablar. Un caso extremo fue el del canal 9, que llegó a cero puntos".

El mandatario no aportó cifras importantes para definir la economía que proyecta, pero en este caso advirtió a los gobiernos provinciales que deberán restar de su gasto total 60 mil millones de dólares, cuando ya la situación es invivible a escala social y el gobierno nacional sigue debiendo el dinero de la coparticipación de este año.

Milei añadió que, con este nuevo pedido, a las provincias se puede achicar el gasto a 25 puntos del PIB el año próximo. Se refirió incluso a que las tarifas de los servicios públicos están "regaladas", cuando se dispararon a cifras tan altas que quintuplicaron el gasto normal, y anunció que en 2025 aumentarán aún más.

"Los mandatarios provinciales definieron que la cifra de 60 mil millones de dólares en ajustes que les pide el mandatario es 'disparatada'. Coincidieron en plantear que, con la 'federalización' de las obligaciones y el recorte de las transferencias nacionales, un achique de esa magnitud equivaldría 'a cerrar' el Estado", informó el diario Página/12.



Entre otras palabras, Milei sostuvo que "gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad", y sostuvo que vetará todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal, al hacer referencia al rechazo del Ejecutivo a la reforma jubilatoria que aumentaba los haberes previsionales. "Todo gasto que sea creado y no explique de qué partida presupuestaria existente va a salir, será vetado".

#### Suspenden Fondo de Incentivo Docente

Anunció que se asignaba sólo la mitad del presupuesto que necesitan las universidades públicas, y propone la suspensión del Fondo de Incentivo Docente, que rige desde enero, lo que profundizará el conflicto no sólo en este caso con profesores y estudiantes, sino con los bloques aliados de la Unión Cívica Radical (UCR): Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

La empresa encuestadora Zuban Córdoba sostiene que cada día se

profundiza la falta de credibilidad de la población en el Ejecutivo, que en muchos aspectos alcanza importantes cifras de hasta 70 por ciento en el rechazo al gobierno, y que Milei creyó que iba a ser escuchado por todo el país en su mensaje en el Congreso, "pero terminó recibiendo el mensaje más duro": el apagón televisivo, que logró la menor audiencia a un discurso presidencial.

Ahora, los gobernadores, incluso los cercanos, hicieron oír su voz de protesta y varios de ellos consideraron que al gobierno nacional sólo le interesa reunir el dinero para pagar al Fondo Monetario Internacional por la deuda refinanciada que dejó el socio de Milei, el ex presidente Mauricio Macri, cuando terminó en 2019 su gestión de cuatro años.

En tanto, la convención de la UCR decidió suspender a los cinco diputados que votaron en favor del veto de Milei contra la ley de movilidad jubilatoria. Esto llevó a una crisis en el partido, mientras el presidente decidió invitar a los 87 legisladores de La Libertad Avanza, Propuesta

▲ El presidente de Argentina, Javier Milei, llega a la sede del Poder Legislativo en Buenos Aires. Foto Ap

Republicana (Pro), que lidera Macri, y los cinco radicales, tres de los cuales votaron en favor del veto y dos que se abstuvieron, a comer un asado en la residencia presidencial para "festejar que habían logrado un triunfo" sobre los jubilados.

Esto sucede cuando hay varias causas abiertas contra la brutal represión que dejó heridos y lesionados entre los ancianos que se manifestaban el pasado miércoles, hechos en los que se atribuye la responsabilidad a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

También se conoció la demanda que entabló el abogado Gregorio Dalbón, en representación de la familia de la niña de 10 años, Fabricia, que fue atacada por un policía que le arrojó a los ojos un nuevo gas pimienta repotenciado y quien presentó un severo caso de asfixia.

# Noboa quiere bases militares de EU en Ecuador

Insta al Congreso a una reforma parcial a la Constitución

ORLANDO PÉREZ

ESPECIAL PARA LA JORNADA QUITO

En plena campaña electoral para su relección, el presidente Daniel Noboa pidió ayer a la Asamblea Nacional que realice una reforma parcial a la Constitución para modificar el artículo 5 que, desde 2008, impide la instalación de bases militares extranjeras, como la que ocupó Estados Unidos en Manta, Manabí, por una década.

La mayoría de analistas y constitucionalistas que comentaron el anuncio miran como una estrategia de proselitismo, cuando Noboa ha

bajado en la popularidad, aprobación de su gestión y en las perspectivas presidenciales para febrero de 2025.

El artículo 5 establece: "Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras". Sin embargo, una reforma parcial, según la misma Constitución se debe hacer vía referéndum. Sólo las enmiendas constitucionales se hacen vía Asamblea Nacional.

La base militar estadunidense en Manta se instaló tras un convenio de colaboración firmado en 1999, por el entonces presidente Jamil Mahuad, por un periodo de 10 años. Rafael Correa, cuando asumió el poder en 2007, anunció que no se renovaría el contrato de la base. Y,

efectivamente, en septiembre de 2009, el personal estadunidense debió dejar esta base y concluyó ahí su labor, con una serie de denuncias de violación de derechos humanos, hundimiento de barcos con migrantes y delitos de los militares estadunidenses, que no fueron juzgados en territorio ecuatoriano. Por ejemplo, Víctor Hugo Mieles, veterinario de profesión, fue atropellado y abandonado en la calzada por un marine, quien se refugió en la base e inmediatamente salió vía aérea con destino a Estados Unidos.

Lo que no se entiende de este pedido -que no sea como parte de la campaña electoral-es que desde septiembre de 2019, por un acuerdo entre Quito y Washington, un avión Orión P3 de Estados Unidos realiza vuelos para el control del narcotráfico y pesca ilegal, usando como punto de partida a Guayaquil, el principal puerto desde donde sale

la droga hacia Europa y hacia ese país de Norteamérica.

Con un video grabado en las mismas instalaciones donde funcionó la denominada Base de Manta, en la costa ecuatoriana, Noboa señala como la causa del incremento del narcotráfico en Ecuador la salida militar estadunidense en 2009, aunque las cifras apuntan a dicho incremento a partir de 2018. En ese mensaje, sin mencionar a Correa, Noboa dijo: "Lo que hicieron fue entregarla al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen trasnacional".

En opinión del mandatario ecuatoriano, el momento de inseguridad que afronta el país, con tintes trasnacionales, las soluciones y decisiones deben ser internas, pero también internacionales: "El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones sólo debilitaron a nuestro país".

# Condenan en GB a Huw Edwards, ex presentador de BBC

LONDRES. El ex presentador de la BBC Huw Edwards, otrora una de las figuras más prominentes de los medios en Gran Bretaña, recibió ayer una sentencia suspendida por poseer imágenes de abuso sexual infantil en su celular. Edwards, de 63 años, se declaró culpable en el tribunal de Westminster de tres cargos de hacer imágenes indecentes de niños, debido a fotos que recibió por WhatsApp de un hombre convicto de distribuir contenidos de abuso sexual infantil. El juez Paul Goldspring dio a Edwards una sentencia de seis meses con suspensión de dos años. Además estará incluido en la lista de delincuentes sexuales por siete años. "Su buena reputación quedó ruinas", le señaló Goldspring.

Ap

APOYAN EN EUROPA A OPOSITOR

# Venezuela anuncia segundo decomiso de armas "ligadas a caso de complot"

En vilo, las relaciones diplomáticas con España y el resto de la UE por llamar al madurismo "dictatorial"

SPUTNIK, EUROPA PRESS Y AFP CARACAS

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció ayer que los organismos de seguridad del país ejecutaron un nuevo decomiso de armas provenientes de Estados Unidos, que presuntamente serían empleados en actos a fin de desestabilizar a esta nación caribeña, días después de que las autoridades anunciaron otra incautación similar, cuando se detuvo a ciudadanos de nacionalidad estadunidense, española y checa ligados a la referida asonada.

"Hoy, gracias a labores de inteligencia, en este momento, en un lugar de Venezuela hicimos un nuevo e importante decomiso de arsenal; está en pleno desarrollo", expresó en una entrevista en el programa televisivo "Con Maduro+", aunque no ofreció detalles.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro afirmó que los cuerpos de seguridad "están actuando para que en Venezuela siga reinando la paz y la tranquilidad".

# Alistan informe de pesquisa

"Más adelante hablaremos de quién fraguó, quién ordenó, quién financió, porque todos esos elementos también están en la investigación, el asalto al palacio de Miraflores el lunes 29 y el martes 30, donde estábamos todos, el alto mando político dirigiendo el establecimiento de la paz", comentó.

También denunció que en este momento el gobierno de Estados Unidos está violando abiertamente la Carta de la Organización de Naciones Unidas "para sus acciones de instigación de la violencia en la nación". Cabello informó el sábado la incautación de 400 fusiles provenientes de Estados Unidos. Por ese caso, detalló que fueron detenidos tres ciudadanos estadunidenses, dos españoles y uno checo, lo que ha desatado una crisis diplomática con esos países.

El gobierno de Venezuela evaluó ayer la situación actual de sus relaciones con España, de cara a eventuales medidas, a propósito de la tensión en las relaciones bilaterales tras las elecciones presidenciales venezolanas, el otorgamiento de asilo al ex candidato presidencial venezolano Edmundo González y la detención de los dos españoles.

Las autoridades llamaron el pasado día 12 a consultas al representante de Madrid en Caracas, Ramón Santos Martínez, a raíz de declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, consideradas como "injerencistas" por calificar de "dictadura" al gobierno de Maduro, durante una declaración sobre los casos de los políticos venezolanos que "han tenido que salir de su país".

Cabello también afirmó que el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se encuentra en el "basural de la historia", y que se convirtió a la institución en "colonialista y guerrerista", después de que acusó al gobierno venezolano de ser "dictatorial" y "autoritario", y denunció que "hay más de 2 mil personas detenidas de manera arbitraria" tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

En un entrevista en la cadena Telecinco, Borrell comentó la crisis diplomática abierta con Venezuela, que podría intensificarse si, como se prevé, el Parlamento europeo aprueba en las próximas semanas una moción similar a la del Congreso de los Diputados español, y reconozca al derechista opositor Edmundo González Urrutia como el "presidente legítimo" y el "ganador" de los comicios, informó Armando G. Tejeda, corresponsal de La Jornada en Madrid.

#### Pedro Sánchez elige tono conciliador

En un tono más conciliador, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó en un acto de su partido que se compromete a "defender la democracia en todos los lugares del mundo, también en Venezuela", y exigió al gobierno de Maduro "publicar las actas electorales y permitir una verificación imparcial e independiente de los resultados de los recientes comicios".

Mientras, González Urrutia se reunió ahora con el ex presidente José María Aznar, después de haberlo hecho en días anteriores con los ex presidentes Felipe González y Mariano Rajoy, así como de haber tenido un encuentro con el propio Pedro Sánchez en la residencial oficial de La Moncloa.



# Bolivia: arrecian protestas contra el gobierno

AFP, SPUTNIK Y XINHUA LA PAZ

Indígenas bolivianos, afines al ex presidente Evo Morales, bloquearon ayer la vía hacia el lago Titicaca, en el inicio de una semana de protestas contra el mandatario Luis Arce, quien aseguró que con esta medida buscan darle "un golpe de Estado".

Organizaciones de campesinos y otros sindicatos del departamento boliviano de La Paz comenzaron con los cierres de carreteras que unen a la sede de gobierno con el resto del país, para manifestarse por el alza de precios de alimentos, escasez de combustibles y dólares, la víspera de marchas convocadas por el ex gobernante Evo Morales (2006-2019).

David Mamani, líder de los bloqueos, detalló que la protesta busca "que renuncie Luis Arce Catacora (por) incapaz, inoperante, incompetente, corrupto, malversador de nuestros recursos económicos", además, para "que se convoque a nuevas elecciones" presidenciales, previstas para agosto de 2025, expuso Mamani en el poblado de Huarina, 77 kilómetros al oeste de La Paz.

"Estamos bloqueando las carreteras más importantes de El Alto al municipio de Copacabana, al municipio de Desaguadero, que es ruta internacional, a la ciudad de Oruro, otra ruta internacional. Todas las carreteras están bloqueadas", detalló el dirigente campesino a la prensa local.

"El 3 de septiembre presentamos un pliego de demandas económicas y respeto al Movimiento al Socialismo (MAS), el plazo era el día 15. Como no hubo convocatoria al diálogo, la movilización está en marcha", afirmó Morales, en rueda de prensa en la que mostró el respaldo de algunas organizaciones sociales de mineros y campesinos.

Arce acusó antier a Morales de "intentar un golpe de Estado" con marchas y bloqueos viales que el ▲ Los partidarios indígenas del ex presidente boliviano Evo Morales bloquean una carretera durante una protesta en Huarina, Bolivia. Foto Afp

líder cocalero convocó en reclamo de soluciones a la escasez de combustibles.

"Comienza en los próximos días una marcha, para pasar luego a un bloqueo nacional de caminos que terminará con un golpe de Estado a un gobierno popular y es algo de lo que deberás dar cuenta a nuestro pueblo tarde o temprano", expresó en un discurso ante los principales dirigentes de las organizaciones sociales.

Arce manifestó: "no me escaparé si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere. Resolvamos ese problema asumiendo las reglas de la democracia, no arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder".

# Aplazan en Colombia fallo sobre presunto rebase de gastos de campaña de Petro

AP BOGOTÁ

La Comisión Nacional Electoral (CNE) de Colombia aplazó ayer hasta el próximo día 30 la decisión de abrir o no una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, por la posible violación de topes de financiamiento en las elecciones que lo llevaron al Poder Ejecutivo, en 2022.

La autoridad electoral explicó, en un comunicado, que aceptó la solicitud de una magistrada para estudiar a profundidad el caso sobre la campaña presidencial y también pidieron hacer ajustes a una recusación (reclamación para impedir que los magistrados conozcan del caso por posibles impedimentos), que según el organismo no estaba hecha correctamente. "La siguiente discusión será el día 30, cuando el CNE tome una decisión".

La comisión se conforma por 10 magistrados, que se eligen en el Congreso, en representación de partidos políticos, de los cuales, al menos dos de los jueces son del instituto político del presidente. Para abrir la investigación o archivar el caso es necesario que seis de ellos voten en el mismo sentido.

La eventual indagatoria generó un debate político y jurídico en el país sobre si la comisión es competente para abrir una investigación que también involucre a Petro, pese a que por ser presidente cuenta con fuero especial por el que sólo debería tratarlo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

El Consejo de Estado definió que

el fuero del presidente no excluye que pueda ser investigado por otro órgano como el Consejo, que sólo puede imponer sanciones monetarias, pero aclaró que le corresponde al Congreso investigar y, en tal caso, hacer un juicio político.

# Defienden fuero

El abogado del presidente, Héctor Carvajal, señaló ayer a Blu Radio que ya interpuso un recurso ante el Consejo de Estado para que corrija su decisión y aclare que el fuero del presidente es integral, por lo que no podría ser investigado por el Consejo. La posible indagatoria tendría alcances administrativos y, de comprobarse las irregularidades, se impondrían multas contra quienes administraron la campaña electoral como el gerente, el auditor o el tesorero.

# LLAMA PREMIO NOBEL A ACTUAR CONTRA LA OPRESIÓN DE MUJERES EN TEHERÁN

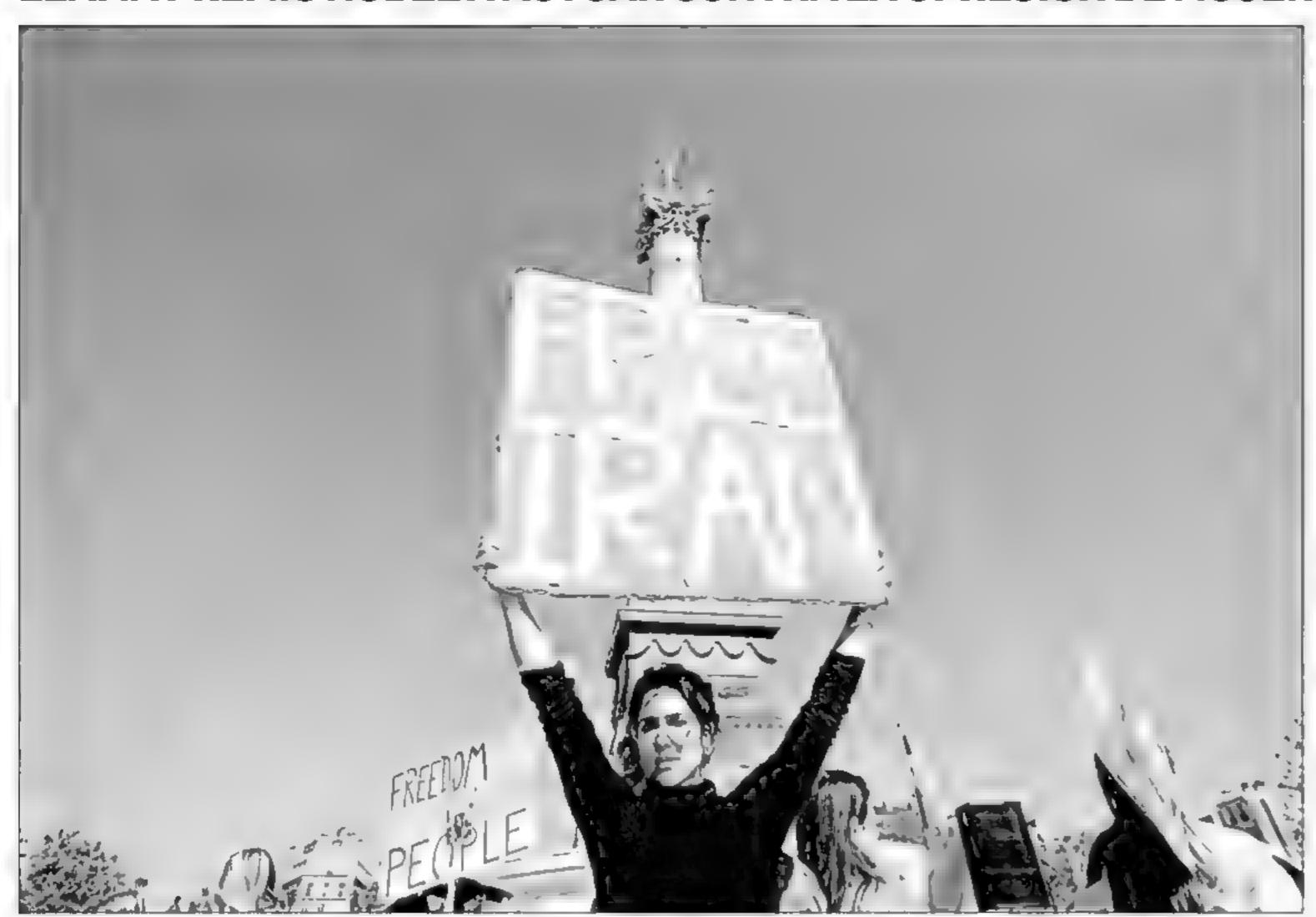

◀ La laureada con el Nobel de la Paz, la iraní Narges Mohammadi, encarcelada en su país, instó ayer a la comunidad internacional a "salir del silencio y de la inacción" ante la opresión de las mujeres en Irán, dos años después del inicio del movimiento Mujer, Vida, Libertad, inspirado por el caso Mahsa Amini, quien el 16 de septiembre de 2022 murió en detención policial. Ella era una joven kurda iraní de 22 años arrestada por la policía de la moral por cargos de desacato del estricto código indumentario islámico. Su muerte desencadenó una revuelta popular inédita en Irán, que fue brutalmente reprimida, pero generó múltiples acciones sociales. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, prometió ayer usar su poder político para garantizar que las autoridades policiales no "molesten" a las ciudadanas. En la imagen, una protesta ayer en París, Francia. Foto e información

# Putin decreta el aumento de 180 mil efectivos en el ejército de Rusia

# Kiev acusa a Moscú de bombardear un edificio de departamentos

**JUAN PABLO DUCH** 

CORRESPONSAL MOSCÚ

El titular del Kremlin, Vladimir Putin, –por tercera ocasión desde que comenzó su "operación militar especial" en Ucrania-, dispuso aumentar en 180 mil soldados y oficiales el número de efectivos del ejército ruso, de acuerdo con un decreto presidencial publicado ayer.

El documento establece que, a partir del 1º de diciembre de 2024, la nómina de empleados adscritos al ejército ruso se incrementará hasta 2 millones 389 mil personas, de las cuales un millón 500 mil serán militares o, si se prefiere, habrá 180 mil soldados y oficiales más, mientras el personal civil se mantiene intacto.

Cuando Putin ordenó en febrero de 2022 invadir el territorio de Ucrania, las filas castrenses tenían un millón 32 mil soldados y oficiales, pero ya en agosto de ese año decretó que tuviera un millón 150 mil efectivos. En diciembre de 2023 ordenó engrosar las tropas con otros 170 mil militares.

En síntesis, en dos años y medio de combates, las tropas rusas tuvieron un incremento significativo: 468 mil militares.

Para atenuar la preocupación en la sociedad ante la posibilidad de que envien al frente de guerra a los conscriptos –jóvenes sin instrucción adecuada que cumplen el servicio militar obligatorio-, el ministerio ruso de Defensa insiste en que el aumento del número de efectivos se llevará a cabo con personas que firmen un contrato para

enrolarse en el ejército.

El departamento castrense ruso reveló, en diciembre pasado, que desde febrero de 2022 se adhirieron por contrato 630 mil soldados y, en julio anterior, agregó que en lo que va de 2024 se sumaron otros 190 mil.

Moscú – igual que San Petersburgo y muchas otras ciudades- está cubierta con anuncios espectaculares que prometen atractivas sumas a quien se enrole para ser soldado profesional por un año, aunque en la capital rusa, donde el nivel de vida es superior al de cualquier otra urbe de esta nación, no se ven largas filas de interesados en los módulos de información instalados en las estaciones ferroviarias, entradas al Metro, parques y otros sitios de afluencia masiva.

Cada entidad de la Federación Rusa, conforme a sus posibilidades económicas, trata de atraer a los futuros combatientes en Ucrania. La alcaldía de Moscú, por poner un caso emblemático, ofrece un

Ofrece el Kremlin pago equivalente a 402 mil pesos sólo por firmar el ingreso a las filas castrenses

estímulo al tipo de cambio de hoy (lunes) de 402 mil pesos por firmar el contrato de ingreso al ejército y la posibilidad adicional de ganar el primer año -sumando salario mensual y subsidios moscovitas y federales—otros 702 mil pesos.

En otras palabras, un soldado reclutado en Moscú, si sale ileso de los campos de batalla en Ucrania, podría tener ese primer año de servicio un ingreso mensual de 92 mil pesos.

# Noticias de la guerra

La semana comenzó sin grandes novedades en los frentes donde tienen lugar los combates más intensos, en el Donbás (Donietsk y Lugansk), por un lado, y en la región rusa de Kursk, por el otro.

Como suele suceder, las informaciones que llegan son contradictorias y hacen suponer que hay localidades que cambian de mano una y otra vez, sin que ninguna de las partes pueda consolidar su control ahí.

Cabe destacar que el ejército ruso sigue intentando cercar -le falta avanzar una franja de 5 kilómetros- a las tropas ucranias que defienden Nevelskoye, al sureste de Pokrovsk, cerca de la ciudad de Donietsk. Para el analista militar ucranio, Konstantin Mashovets, coordinador del grupo Resistencia Informativa, la situación ahí es "alarmante", pero los ucranios, por ahora, mantienen la zona Gorniak-Zhelannoye Vtoroye-Aleksandropol-Kurajovka, lo que -en opinión del experto- permite conservar el suministro logístico de los militares cerca de Nevelskoye y sacarlos de ahí en caso de necesidad a través de pontones en el río Volchia.

El Ministerio ruso de Defensa reivindicó ayer la "liberación" de Uspenovka y Borki, 14 kilómetros al sureste de Sudzha, aldeas que habían ocupado las tropas ucranias. Al mismo tiempo, la entrada de refuerzos ucranios desde otro sitio de la frontera obligó a las autoridades de Kursk a publicar la lista de 89 localidades –65 del distrito de Rilsk y 24, del de Jomutovo-, que deberán cumplir la orden de 'evacuación obligatoria". Ya antes el gobernador Aleksei Smirnov había anunciado la evacuación de todos los habitantes en un área de 15 kilómetros de distancia respecto a la frontera con Ucrania.

El domingo Rusia bombardeó varias ciudades ucranias, especialmente Járkov, y lanzó 56 drones contra Kiev, 53 de los cuales fueron derribados, según el mando militar ucranio. Un edificio de viviendas en Járkov fue alcanzado por un misil disparado desde un cazabombardero ruso, provocando un incendio entre los pisos 4 y 12. S

e informó que una mujer murió y 40 inquilinos resultaron heridos, 14 de los cuales requirieron hospitalización.

Ucrania respondió, la mañana de ayer, con el bombardeo de Belgorod, ciudad fronteriza. Viacheslav Gladkov, gobernador de esa región rusa, dio a conocer que ocho civiles, con heridas de gravedad, están hospitalizados. Mientras, el alcalde de Belgorod, Valentin Demidov, dijo que un dron ucranio impactó en un edificio de 21 pisos, afectando 27 departamentos y quemando 15 coches estacionados cerca.

# Niega Irán haber dado a los hutíes misil usado contra Israel

**REUTERS, XINHUAY AFP** DUBÁI

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó ayer que su país no ha enviado misiles hipersónicos al grupo hutí de Yemen, un día después de que esta milicia empleó uno para atacar a Israel en medio del conflicto armado que libra contra el grupo armado Hamas en Gaza.

"Los misiles que poseen los yemenies son el resultado de su desarrollo propio y el proyectil utilizado en el ataque no existe en Irán", declaró Pezeshkian en su primera rueda de ante los medios desde que fue investido presidente en julio.

Así respondió al noticiero Al Jazeera, que citó que expertos políticos señalaron a Irán como el proveedor de misiles hipersónicos a los hutíes, sus aliados, -como acusan de hacerlo con Rusia en la guerra con Ucrania- o al menos la tecnología para desarrollarlos.

Yahya Sari, vocero de operaciones militares de la milicia yemení, reivindicó antier una ofensiva contra el centro de Israel, en tanto, los sistemas de defensa antiaérea derribaron el proyectil, cuyos restos de metralla cayeron en distintas áreas, entre ellas una estación de tren en la ciudad de Modiin, cerca de Tel Aviv.

El líder de Hamas, Yahya Sinwar, afirmó ayer que el movimiento islamita palestino está listo "para una larga guerra de desgaste" contra Israel, en un mensaje en el que también felicitó a los hutíes. Aseguró que los grupos que tienen apoyo de Irán, tanto en Gaza como en Irak, Líbano y Yemen, "romperán la voluntad de Israel".

Israel libra distintos frentes de conflagración en Medio Oriente, como en Siria, Yemen y Líbano, lo que ha generado que las crisis en esta región se incrementen.

#### Tropas de Netanyahu asesinan a 20 palestinos

Las autoridades de Gaza denunciaron ayer la muerte de 20 palestinos a causa de los ataques del ejército de Israel el lunes, lo que eleva a más de 41 mil 220 el total de víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva.

El primer ministro Benjamin Netanyahu considera despedir al ministro de Defensa, Yoav Gallant, para nombrar a Gidein Saar, presionado por los partidos de la coalición en el poder, informó la emisora nacional Kan y la noticia sacudió el panorama político y provocó la caída de los mercados financieros locales.



SUSPENDEN CEREMONIAS EN PUEBLOS SERRANOS Y FRONTERIZOS

# ¡Queremos paz!, reclaman a Rutilio Escandón durante el Grito en Chiapas

Vecinos de Frontera Comalapa alertan que "miembros del cártel de Sinaloa se acercan y acorralan a los del *CJNG*"

#### **DE LA REDACCIÓN**

¡Queremos paz! ¡Queremos paz!, corearon cientos de chiapanecos cuando el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el Grito de Independencia antier en la noche, en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

La molestia de un sector de los miles de asistentes al acto cívico ocurrió pasadas las 11 de la noche mientras el mandatario morenista ondeaba la Bandera Nacional, después de haber tocado la campana, desde el palco del palacio de gobierno.

Antes, Escandón Cadenas realizó la tradicional arenga en la que nombró a los héroes de la historia y enseguida expresó: "Vivan los pueblos indígenas, viva la igualdad, viva la libertad, viva la justicia, viva la democracia, viva la democracia, viva la honestidad, muera la corrupción, vivan los derechos humanos, viva el humanismo mexicano y la Cuarta Transformación de la vida pública de México".

Al grito de: ¡queremos paz!, los inconformes expresaron su repudio a los hechos de violencia en diferentes regiones del estado, debido a que los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa se disputan el territorio desde hace tres años, para el tráfico de personas, drogas y armas.

Debido a esta situación en poblaciones de la sierra y frontera se suspendió la ceremonia del Grito de Independencia, además de los municipios Villaflores y Villacorzo, situados en el centro del estado.

En este contexto, decenas de pobladores víctimas de desplazamiento forzado regresaron en días recientes a la cabecera municipal de Chicomuselo, donde muchas comunidades han quedado semivacías, informaron habitantes de ese lugar, ubicado en la sierra.

"Desafortunadamente, la necesidad de la gente desplazada está haciendo que se regrese, sabiendo que llegando la van a llevar a bloquear carreteras o las entradas y salidas de Chicomuselo", señalaron.

"Sabemos que antier regresó un grupo de por lo menos 20 familias que estaban refugiadas en el vecino municipio de La Concordia", apuntaron. Los lugareños aseguraron que "Chicomuselo quedó casi vacío, pero varias personas regresaron poco antes de las elecciones municipales extraordinarias efectuadas el pasado 25 de agosto para votar".

Por separado, habitantes de Frontera Comalapa, vecino de Chicomuselo, alertaron que los integrantes del cártel de Sinaloa "se están acercando al municipio y cada vez más acorralan a los del CJNG y a la agrupación denominada El Maíz, identificado como su brazo social".

Detallaron que hace unos días "ingresaron a fin de sacar, por parejo, a todos los hombres e ir a bloquear entradas y salidas. Antes respetaban a maestros, directores de escuelas y personal médico, entre otros, pero ahora ya no porque parecen que se sienten acorralados".



▲ El gobernador de
Chiapas, Rutilio Escandón
Cadenas, durante el Grito de
Independencia la noche del
domingo en el palco de palacio
de gobierno, en la plaza central
de Tuxtla Gutiérrez. Foto La
Jornada

Comentaron que hace cuatro o cinco días "los enfrentamientos no habían cesado; se escuchan las balaceras y hasta truenos de bomba, y por lo mismo fue colocado un retén en la carretera de la Sierra, en el tramo ubicado entre Amatenango y Frontera Comalapa".

Subrayaron que "la situación está cada vez peor, porque han escaseado los víveres y porque las autoridades de los tres niveles nada hacen para frenar la violencia".

# Se enfrentan en Chihuahua grupos delictivos; 10 muertos

# DE LA REDACCIÓN

Dos enfrentamientos entre grupos criminales en el municipio de Coronado, en el sur del estado de Chihuahua, dejó 10 presuntos sicarios muertos y dos personas lesionadas, además de un vehículo calcinado, así como un automóvil y un autobús de pasajeros con impactos de bala, informó la Fiscalía de Chihuahua.

La primera balacera ocurrió ayer, alrededor de las 6 horas, a lo largo de la carretera Parral-Ciudad Jiménez, donde transitaban el camión y el automóvil que resultaron con daños en su carrocería y ventanillas, al quedar a mitad del fuego cruzado.

César Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua, explicó que la refriega fue entre los grupos criminales *La Línea* y *Los Salgueiro*, éste último vinculado al cártel de Sinaloa, en la región sur de Chihuahua.

Confirmó el hallazgo de nueve cuerpos, seis de ellos calcinados; se presume que son integrantes de las células delictivas, además de una pasajera del autobús que recibió un balazo en la pierna. Los ayuntamientos de Coronado y Valle de Allende suspendieron el desfile patrio del 16 de septiembre, debido a las hostilidades.

La fiscalía de distrito zona sur aseguró una camioneta Ford de cuatro puertas calcinada, diversos cargadores y casquillos de diferentes calibres y dos armas de fuego largas, en el kilómetro 46+200 de la carretera que conduce de Parral a Jiménez.

Paramédicos de Protección Civil de Villa López trasladaron a un hombre de 35 años al hospital regional de Jiménez, donde falleció mientras recibía atención médica.

También se dio a conocer que al Hospital General de Parral ingresó un joven de 18 años por lesiones de arma de fuego en un hombro y la espalda, pero se negó a declarar.

Durante la tarde, en el municipio de Coronado se suscitó otro choque entre presuntos pistoleros; el saldo fue de un presunto criminal muerto, informaron autoridades.

En Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), señaló que se cometieron cinco homicidios durante la noche del Grito de Independencia. Detalló que dentro de una casa ubicada en la cabecera municipal de Jiutepec fueron ultimados dos mujeres y un hombre. Mientras en dos diferentes sitios de la cabecera municipal de Yautepec fueron localizaron dos hombres con impactos de bala.

Tres personas fueron ejecutadas y siete resultaron lesionadas, luego de que un grupo de presuntos pistoleros irrumpió en una fiesta mexicana, ayer en la madrugada en la colonia Urdiales, poniente de Monterrey, Nuevo León.

# En QR, seis ejecutados

En Quintana Roo, seis personas fueron *ejecutadas*, entre ellas una mujer, en las ciudades de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Autoridades localizaron tres cadáveres dentro de un taxi abandonado en un camino que lleva a la zona arqueológica Oxtankah, cerca de Chetumal, capital del estado.

# Gobierno del estado "las olvidó", afirman 4 familias desplazadas por la violencia

# DE LA REDACCIÓN

Cuatro familias de Lacanjá Chansayab, municipio de Ocosingo, Chiapas, desplazadas por la violencia desde hace un año, afirmaron que las autoridades de los tres niveles las tienen "olvidadas", y las de la localidad están "aliadas con grupos del crimen organizado", ya que las despojaron de sus parcelas.

"Si el gobierno es incapaz de hacer valer nuestros legítimos derechos, que asuma su responsabilidad de indemnizarnos económicamente", demandaron en un escrito dirigido a organismos de derechos humanos y medios. Manifestaron que "la violencia se ha vuelto cotidiana en la selva

Lacandona – donde se ubica Lacanjá Chansayab – y en la entidad en general en los últimos años".

Expusieron que la región "ha sido penetrada por organizaciones criminales que están afectando a las comunidades; ven a la selva como un territorio codiciado para sus negocios y actividades ilícitas". Señalaron que "los liderazgos comunitarios, los defensores de los pueblos en sus derechos y en la defensa del territorio estamos especialmente vulnerables ante esta situación".

Las cuatro familias recordaron que el 13 de septiembre de 2023 fueron desplazadas de su pueblo "por un ataque con armas de fuego y el 29 de marzo de este año se llevó a cabo una asamblea en Lacanjá Chansayab, en la que autoridades de la subcomunidad, en compañía con integrantes del crimen organizado, informaron que iban a tomar posesión de nuestras parcelas, casas y propiedades".

Agregaron: "Somos desplazados con violencia y bajo amenazas de muerte por los mismos hermanos lacandones que por desgracia se han aliado con los criminales". Alertaron que su situación "es de inestabilidad, inseguridad y riesgo" y por ahora se refugian en la vecina localidad de Nueva Palestina, donde sus compañeros comuneros "generosamente aceptaron recibirnos, pero sabemos que entran espías del crimen organizado".



# "Depende" de grupos criminales que tranquilidad regrese a Sinaloa: mando militar

Dice que "el gobierno no está rebasado, pese a seguir la violencia en el estado"

#### DE LA REDACCIÓN

El comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, expuso que se desea que "la tranquilidad regrese a Sinaloa lo más pronto posible", pero eso no depende de las fuerzas armadas, sino de los grupos antagónicos que generan violencia en la entidad.

Tras finalizar el desfile cívico militar realizado en Culiacán ayer, por el 214 aniversario del inicio del movimiento de Independencia, la prensa regional preguntó a Leana Ojeda si la seguridad depende de los grupos criminales, y respondió que sí, pues incurren en agresiones y cobran vidas.

Indicó que el Ejército Mexicano permanecerá en Sinaloa, y seguirá implementando operativos para disuadir las acciones de agrupaciones criminales. Jesús Leana encabezó ayer una conferencia de prensa acompañado por el gobernador morenista Rubén Rocha Moya y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Antes, el mandatario estatal sostuvo que si bien "la violencia continúa en el estado, el gobierno no está rebasado, porque se están sofocando los focos de inseguridad con grandes decomisos de armas que realizan las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, no sólo en Culiacán, sino en toda la entidad.

#### Entre el 9 y el 16 de este mes, 29 hechos violentos

En la conferencia, el general de brigada Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la Novena Zona Militar, informó que entre el 9 y el 16 de septiembre se registraron 29 hechos violentos en diferentes

partes de la entidad, 13 de ellos contra personal militar y de la Guardia Nacional (GN), que provocaron las muertes de dos efectivos del Ejército Mexicano y de cuatro civiles.

Agregó que en ese lapso fueron detenidos 27 civiles, se han asegurado 101 armas largas, 19 cortas, más de 25 mil cartuchos de diversos calibres, 57 vehículos, entre ellos 12 camionetas blindadas, y una patrulla clonada de policía, además de equipo táctico.

José Miguel de Luna, comandante de la base área militar número 10, reportó a su vez que en Sinaloa se dispone de cinco helicópteros Black Hawk, dos MD-530 y siete aeronaves Beechcraft T-6 Texan II para a apoyar a fuerzas de superficie en reconocimiento y desalojo de personal herido. Indicó que se han implementado 80 operaciones

En tanto José Luis Chiñas Silva, coordinador de la GN en Sinaloa, sostuvo que la corporación apoya a las fuerzas militares y civiles de seguridad, sobre todo en el resguardo de carreteras estatales y autopistas, a fin de evitar bloqueos y liberar el tránsito cuando se ha requerido.

El secretario estatal de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, reconoció que "en algunos casos" la violencia ha sido alarmante en Sinaloa, pero la tendencia ha ido a la baja, lo que atribuyó a los operativos de autoridades en Culiacán y otros municipios.

Antes, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó ayer, muy temprano, que hubo un tiroteo en la colonia La Campiña entre civiles armados y elementos castrenses, en el que un soldado pereció y tres resultaron heridos. Los sujetos huyeron y dejaron abandonada una camioneta.

# Autoridades de Oaxaca minimizan alerta de EU para no visitar la entidad

Aseguran que "es sólo para funcionarios, no para turistas"

JORGE A. PÉREZ ALFONSO CORRESPONSAL

OAXACA, OAX.

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, minimizó la actualización de la alerta de viaje para ciudadanos estadunidenses que quieran visitar México, y que incluye a diversos estados en lo referente al tema de inseguridad.

En un documento, el gobierno de Estados Unidos pide evitar principalmente tres municipios

de las regiones Istmo y Costa. Romero López señaló que "ésta no es una alerta turística, sino únicamente para funcionarios", desestimando que es una guía para los ciudadanos del país vecino que visitan el territorio mexicano.

El pasado 6 de septiembre, el gobierno de Washington, a través del Departamento de Estado, actualizó las alertas de viaje, en las que advierte a sus empleados no visitar dos regiones y resalta "la actividad criminal y la violencia en todo el estado de Oaxaca".

Romero López reconoció que Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y San Blas Atempa han sufrido en los últimos tres meses "violencia atípica, con homicidios a consecuencia de la disputa por el tráfico de migrantes".

Por su parte, Iván García, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal atribuyó la violencia que se registra en estas regiones al "control de drogas, de traslado de migrantes,

grupos locales, líderes que surgen y es entre ellos".

Pese a los casos de violencia que se viven en esta zona del Istmo de Tehuantepec -donde continúan las obras del Corredor Interoceánico- que en los primeros siete meses de este año han dejado 155 homicidios en total, el secretario de Gobierno de Oaxaca insistió en que la alerta emitida por el Departamento de Estado es "únicamente para los funcionarios estadunidenses, para que no acudan a ciertas zonas y puedan ser sujetos de algún tipo de agresión, retención o incluso pues alguna situación que pueda romper el marco de la ley".

De acuerdo con el informe mensual de incidencia delictiva que realiza la Fiscalía General del Estado y que se actualiza cada mes, en el estado de cometieron 568 homicidios dolosos, de éstos, 310 corresponden a las regiones Istmo y Costa, 155 por cada una de ellas.

# PRESENCIA RUTILIO ESCANDÓN DESFILE CÍVICO-MILITAR POR LOS 214 AÑOS DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA



▲ El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, presenció el desfile cívico-militar, desde el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, con el cual se conmemoró el 214 aniversario del inicio de la Independencia de México, y donde participaron estudiantes, integrantes de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional y de otras instituciones, como el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Unión de Charros de

la capital chiapaneca. En el acto, celebrado a lo largo de la avenida Central de Tuxtla Gutiérrez, marcharon ante familias agrupamientos motorizados y montados, unidades vehiculares y caninas, así como áreas tácticas, de rescate, de operaciones y de adiestramiento de las distintas corporaciones encargadas de vigilar y resguardar la seguridad de la población, así como de auxiliarla en emergencias.

#### **IRENE SÁNCHEZ** Y RUBICELA MORELOS CORRESPONSALES

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa dio a conocer que David Eduardo Martínez Meraz, de 20 años de edad, hijo del reportero Ernesto Martínez, del portal electrónico Los Noticieristas, fue levantado ayer junto con otros

dos jóvenes en la colonia Prados del

Sur en Culiacán, cuando conducía

# Levantan varias horas a hijo de periodista en Culiacán; en Morelos, golpean a reportero

un taxi de plataforma de aplicación.

El plagio de David Eduardo y de horas. sus acompañantes, quienes fueron identificados como Antonio Guadalupe y Ezequiel Alejandro Jasso -ambos también de 20 años-, fue perpetrado en la calle Islas Cíclidas, entre Mar de Tasmania y Mar del

Coral, ayer alrededor de las 11:20

Se informó que David Eduardo fue hallado con vida, pero no se dieron detalles del paradero de quienes estaban con él.

Mientras, el reportero Francisco Cedeño fue agredido y golpeado

por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Ayala, Morelos, cuando documentaba ayer las detenciones arbitrarias de jóvenes motociclistas, a quienes los uniformados exigían 4 mil 500 pesos para dejarlos libres con sus vehículos.

La fiscalía morelense dio a conocer que "Francisco Cedeño Guerrero se encuentra recibiendo atención médica en un centro hospitalario, donde también se encuentran elementos de la Agencia de Investigación Criminal recabando la declaración al periodista, y será en un momento más cuando con la intervención del médico legista se realice la clasificación de sus lesiones, actuaciones que serán integradas en la respectiva carpeta de investigación".



ORDENAN EVACUAR 60 CASAS PARA VALORAR DAÑOS

# Son nueve muertos y tres personas rescatadas por deslave en Jilotzingo

SILVIA CHÁVEZ CORRESPONSAL JILOTZINGO, MÉX.

Nueve personas fallecidas y tres vivas fueron rescatadas de los escombros de sus viviendas entre sábado y lunes, tras el desgajamiento del cerro de San Luis Ayucan, donde la orden fue evacuar 60 casas para valorar las condiciones de seguridad en la zona cerril.

Además, con la recuperación de los últimos cinco cuerpos ayer, concluye la etapa de salvamento y comienza la remoción de escombros, informaron autoridades estatales.

"El último cuerpo que se extrajo fue el de un joven de unos 16 años, y con ello terminan las labores de rescate en la zona cero" y ahora inicia la etapa de recuperación, explicó Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México.

En entrevista, resumió que el sábado fueron encontradas cuatro personas; el domingo, tres, y el lunes, cinco; en este último caso se trató de una mujer de unos 35 años, dos menores de 14 y 16 años, y dos hombres de 52 y 16 años. Agregó que el personal de distintas corporaciones continúa con la limpieza de caminos y la carretera principal afectada por deslaves.

La Unidad de Protección Civil municipal atiende las comunidades de Santa María Mazatla y Las Manzanas, donde hay dos personas reportadas como desaparecidas.

Ayer entraron dos trascabos a la zona y empezó el retiro de escombros, lozas, muros, restos de materiales de lo que fueron negocios y casas, así como autos que estaban estacionados en la zona de comercios, los cuales quedaron aplastados, y con la maquinaria pesada fueron levantados y llevados a camiones de carga, utilizados para retirar los escombros.



▲ Escombros que dejó el deslave de un cerro en el poblado San Luis Ayucan, en Jilotzingo, estado de México, donde personal de las corporaciones de Protección Civil estatal y municipal continúan con la limpieza de vialidades afectadas. Foto La Jornada

Manifestó que investigadores de Geología de la UNAM y de la dirección general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, empezaron ayer recorridos de evaluación para determinar si hay que desalojar más casas o si la gente ya puede regresar.

"Oí que pedían auxilio y cuando

salí vi que el agua se llevaba a una mujer de edad avanzada y a una joven. Un niño y un señor estaban atrapados dentro de un auto destruido, todo era un lodazal, había piedras, troncos y materiales de casas derruidas en segundos", narró Rosa Patricia Trejo Covarrubias, quien trabajaba en un negocio cer-

cano al momento del deslave.

Relató que junto con otras personas corrió a auxiliar a clientes atrapados en una pequeña plaza comercial que también fue destruida por el meteoro. Además de 16 casas afectadas, el alud se llevó una placita donde había una cocina, un bar, una lavandería, miscelánea, una farmacia y dos locales.

# Sabían desde hace 30 años que es zona de riesgo

Pobladores de San Luis Ayucan saben desde hace 30 años que esa zona era parte de una barranca, "era una zona de riesgo y ahí construyeron, el agua buscó su salida y la halló aquí", dijo Rosa Trejo.

Macrina Hernández, madre de cinco hijos, comenta que el sábado al amanecer salió y observó que la casa de su vecina había desaparecido. Mientras, en el barrio Encido, otro punto del desgajamiento, la familia de su vecina pernoctó entre los escombros y veían los escurrimientos del cerro donde estaba su casa.

El sábado en el templo de San Luis Ayucan fue velado el cuerpo de una niña de tres meses rescatada por su abuelo.

Ayer, familias alistaban la sepultura de ocho fallecidos, otras esperaban que les entregaran los cuerpos de sus parientes que hasta antes de las dos de la tarde permanecían en el Servicio Médico Forense de la región.

El sacerdote Salvador Martínez Parra comentó que la Iglesia católica ofreció a sus feligreses en desgracia usar el templo para velar a sus muertos y para misas.

Hasta ayer las donaciones continuaban llegando a los centros de acopio, sobre todo alimentos, botellas de agua y ropa. Además se instaló un refugio en los salones parroquiales donde hay 63 personas, familias completas, a quienes les dan alimento.

# Alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, denunciaron que dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y funcionarios del gobierno del estado las intimidan y espían, pues buscan que la institución se vuelva pública para administrar el presupuesto y las plazas laborales

Normalistas

funcionarios

de Puebla de

espiarlas y

acusan a

que recibe.

Explicaron que desde el 17 de agosto, dirigentes y agremiados del comité delegacional D-II-14, de la sección 23 del SNTE, con el consentimiento de servidores públicos y personal de la Secretaría de Gobernación del estado, buscan intimidar a la organización de alumnas espiándolas y con el uso de explosivos, a fin de romper con las mesas de diálogo que se mantienen en la Secretaría de Educación Pública.

En un comunicado, la normal de Teteles acusó que se trata de un montaje de algunos docentes y otros actores interesados en el presupuesto de la normal y las plazas laborales, debido al reacomodo de agentes de Puebla y a nivel nacional.

Señalaron que los grupos de poder buscan el cierre del internado estudiantil a través de difamaciones hacia la institución.

En entrevista telefónica con La Jornada, una dirigente estudiantil, comentó que además del constante acoso al plantel académico, llevan más de 30 días sin agua, lo que provocó que las estudiantes se retiraran a sus casas y continuar sus estudios con clases en línea.

"Uno de los problemas que tenemos es el agua, hemos estado comprando pipas, pero no se pueden sustentar, somos más de 400 alumnas, una señora de Teteles que tiene relación con trabajadores de la normal tiene la obligación de sustentar el líquido potable, pero se adueñó del recurso y no lo quiere dar porque parece ser que es cuñada de un integrante del sindicato, que nos ha estado atacando", dijo.

Precisó que "esto perjudica mucho a la normal, ya que van varios días que no tenemos agua, hemos buscado la ayuda de Gobernación, ya que es obligación del municipio brindar el recurso".

Expuso que desde hace tiempo el sindicato intenta cerrar la institución y que se vuelva pública.

"Sabemos que una normal rural es un internado, un recurso, refugia a muchas jóvenes de padres de escasos recursos y de campesinos, porque venimos de lugares muy marginados".

"En un boletín que compartimos, los papás muestran apoyo, confían en que sus hijas vienen a estudiar sin importar que el sindicato tienda a hacer difamaciones de nuestra institución", afirmó la lideresa.

Cristhian A. Espinosa

# Ríos de lodo y basura en Ecatepec; colapsa el drenaje

JAVIER SALINAS, JUAN RICARDO MONTOYA, IRENE SÁNCHEZ Y MARTÍN SÁNCHEZ

CORRESPONSALES

Toneladas de lodo invadieron casas y calles de colonias del primer cuadro de San Cristóbal Centro, en Ecatepec, estado de México, debido a la fuerte corriente que bajó de la parte alta de la Sierra de Guadalupe, luego de las intensas lluvias del fin de semana.

Las precipitaciones también causaron daños en las alcaldías de Tecámac y Tonanitla, por lo que cancelaron las ceremonias del Grito de la Independencia.

Tres tormentas la noche del 15

de septiembre, desbordamientos de presas, areneros y contenedores en la Sierra de Guadalupe arrastraron lodo y ramas hacia la parte baja.

En las colonias El Tejocote, Tierra Blanca y Nuevo Laredo el alud de lodo y piedras arrastró autos e invadió decenas de viviendas y comercios. El drenaje colapsó. Pobladores lamentaron la pérdida de enseres domésticos y muebles.

El Ejército Mexicano aplicó ayer un plan emergente para liberar los domicilios del fango y de los carros atrapados. De acuerdo con las autoridades, una de las zonas de prioridad fue la colonia El Tejocote.

El edil de Coacalco, David Sánchez, informó que por la tromba de antier resultaron afectadas casi 60 por ciento de las colonias de la localidad, así como decenas de autos, por lo que solicitó declarar en emergencia al ayuntamiento por los daños.

Agregó que se desbordó el canal de Cartagena y la cantidad de agua que cayó fue histórica.

En Tonanitla, la fuerte lluvia provocó que se desplomara el enlonado que se colocó para los festejos patrios, también que se viera afectado el sonido y los comercios fueran arrastrados por la corriente.

# Derrumbe en mina

En Querétaro, una persona murió aplastada debido a un derrumbe dentro de la mina El Cedro, en las inmediaciones del poblado Río

Blanco, municipio de Peñamiller, cerca de la Sierra Gorda, informó Protección Civil estatal.

En Guasave, Sinaloa, por la creciente del río y arroyos, 10 comunidades están en riesgo a causa de las precipitaciones que dejó la tormenta *Ileana*; al menos 107 personas fueron trasladadas a los refugios del gimnasio Luis Estrada y 6 de Enero, informó el edil Martín Ahumada.

Mientras, cien familias fueron rescatadas ayer y trasladadas a un albergue por elementos de la Guardia Estatal en el ejido González Villarreal, luego de las inundaciones que dejó la lluvia en el municipio de San Fernando. REPORTAN GRAVE A SU ESCOLTA

# Asesinan al jefe del sector Topilejo de la SSC; intentaba detener a rijoso

Acudieron tras llamado por una riña vecinal en San Miguel Xicalco // Hubo un muerto // Tres detenidos, dos son mujeres

#### LAURA GÓMEZ FLORES

El jefe del sector Topilejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), David Asai Hernández Ramírez, fue asesinado y su escolta resultó gravemente herido tras acudir a controlar una riña entre vecinos de la colonia San Miguel Xicalco, en la alcaldía Tlalpan, donde se reportó la muerte de un civil.

Por estos hechos, ocurridos ayer por la tarde, se detuvo a dos muje-

res y un hombre, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público de la agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia.

De acuerdo con el reporte policiaco, los uniformados acudieron a la calle 5 de Febrero, colonia San Miguel Xicalco, donde observaron a un poblador sin signos vitales, y cuando intentaban detener al presunto involucrado, les disparó en por lo menos tres ocasiones.

El jefe del sector Topilejo presentó traumatismo penetrante



▲ David Asai Hernández
Ramírez, jefe del sector Topilejo
de la SSC, fue trasladado en
un helicóptero Cóndor tras
recibir varios disparos de arma
de fuego por un sujeto en San
Miguel Xicalco. Foto tomada de
la red social X

de tórax por proyectil de arma de fuego, por lo que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas lo trasladaron al deportivo La Joya, donde un helicóptero Cóndor lo recibió y llevó al hospital San Ángel Inn, donde se reportó su fallecimiento.

Mientras, en el lugar, el presunto responsable de la agresión fue detenido, pero vecinos y familiares trataron de impedir su traslado a un vehículo oficial, lo que generó forcejeos con las personas, que lanzaron piedras y palos a los policías.

Dicha situación derivó en una fuerte movilización de otros equipos de trabajo, quienes se desplegaron en la zona, logrando la detención del hombre de 53 años y dos mujeres, de 25 y 46 años, a quienes se les aseguró una escopeta, por lo que fueron puestos a disposición del agente ministerial.

El escolta del mando de la policía sigue siendo valorado, y se reportó su estado de salud como delicado.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que "tras un cobarde ataque por civiles armados, el inspector jefe murió, luego de recibir un disparo de arma de fuego mientras cumplía con su deber" en dicha zona.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones, pero "entre esas personas se encuentra el presunto responsable de la agresión a nuestro compañero, a cuyos familiares se otorgará todo el apoyo. No habrá impunidad", afirmó el jefe de la policía capitalina.

La Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por homicidio y lesiones.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, expresó su solidaridad a familiares y amigos del inspector, quien falleció "mientras cumplía con su deber, trabajando por la seguridad, la tranquilidad y la paz en la zona de San Miguel Xicalco".



# Tromba pega duro en el poniente y el sur; deja severas afectaciones

DE LA REDACCIÓN

La tromba acompañada de granizo y actividad eléctrica dejaron afectaciones en el poniente y el sur de la capital del país, como inundaciones en el Instituto Nacional de Cancerología, el estacionamiento de una plaza comercial y la clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el ajuste de horarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil explicó que a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje

■ La tromba de ayer por la tarde en distintas demarcaciones de la capital del país ocasionó diversas afectaciones, como filtraciones en el instituto Nacional de Cancerología, en la zona de hospitales de Tlalpan (imagen), y en domicilios, así como anegaciones en vialidades de hasta metro y medio de altura. Foto La Jornada se formó un encharcamiento en la vía pública de 60 centímetros, lo que provocó el ingreso de agua a las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología y afectó el banco de sangre, consultorios, y el área de patología.

Los niveles de agua afuera y dentro del hospital descendieron conforme a la capacidad de la red de drenaje, mientras personal de seguridad y mantenimiento se hizo cargo de la limpieza, refirió la funcionaria.

En Coyoacán se inundó el estacionamiento de la tienda Walmart de la plaza comercial Patio Pedregal, mientras en Iztacalco se reportaron filtraciones de agua en la clínica 30 del IMSS, que afectó la zona de baños y escaleras.

En Xochimilco, el agua ingresó a una vivienda de la calle Ejido, colonia Santa Cruz Xochitepec, en la alcaldía Xochimilco, y el río Magdalena, a la altura de Santa Teresa, registró un escurrimiento que fue atendido por personal de emergencias de la alcaldía Magdalena Contreras.

La alcaldía Tlalpan reportó caí-

da de árboles, encharcamientos e inundaciones en distintas vialidades, la de mayor extensión ocurrió en Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús.

La tormenta, derivada de la onda tropical número 22, estuvo acompañada de actividad eléctrica, también causó afectaciones en el transporte público. En la línea 1 del Cablebús se brindó servicio provisional de La Pastora a Cuautepec por cerca de hora y media.

En la línea 8 del Metro hubo filtraciones en la estación Coyuya, en el área de torniquetes, así como retrasos en el servicio en las líneas 2 y 4 del Metrobús.

Por acumulación de agua en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios, en el Tren Ligero se implementó servicio provisional de la estación terminal Taxqueña a Estadio Azteca.

Por medio de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que debido a las condiciones meteorológicas, algunas aerolíneas decidieron hacer ajustes en sus horarios, por seguridad operacional.



# CIUDAD PERDIDA

# El golpe al último pilar neoliberal

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ

LGO PARECIDO A un eco que formaban cerca de 300 mil gargantas respondió con fuerza a la arenga "muera la corrupción".

FUE LA ÚLTIMA vez que la figura del presidente López Obrador se recortaba en el balcón central de Palacio Nacional, y de él se puede decir lo que se quiera, en contra o a favor, pero es indiscutible que entrega otro país, un México diferente al que recibió hace seis años.

SÍ, LAS OBRAS marcarán por mucho tiempo el paso de López Obrador por los corredores del poder, pero la 4T resulta una meta que apenas empieza a dar resultados si se toma en cuenta la fuerza con la que el grito de "muera la corrupción" se escuchó la noche del 15.

Y ES QUE el fin del esfuerzo del gobierno que termina es el cambio en la forma de resolver la vida por parte de sus ciudadanos, a partir de los ejes que puso en marcha la 4T, cuya base es precisamente eso, la muerte a la corrupción.

NOMBRE POR NOMBRE el Grito cumplía con la tradición. Vivas para Hidalgo, Morelos, cada uno en el orden acostumbrado, y luego casi ligado al "muera la corrupción", llegó el "viva la justicia".

ESO LE FALTABA al Grito. Nadie podía negar la asociación a la que invitaba el binomio corrupción-justicia y la siguiente idea, el nombre que se ha escuchado por todos lados en las últimas semanas: Suprema Corte de Justicia.

POR ESO, Y con todo ese apoyo, ayer se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* la ley que da un vuelco al quehacer de la justicia en el país.

FUE LA ÚLTIMA sentencia sobre uno de los pilares más sólidos del neoliberalismo, y así se obedeció lo que en las urnas se obligaba. No hubo muestras de rechazo por parte de la gente. No las hubo en el Zócalo, pero tampoco en los restaurantes que estuvieron llenos.

EN LOS HOTELES con mirador hacia Palacio Nacional el costo de una noche rebasaba el precio de un fin de semana en algunos destinos turísticos del país. Algo así como 30 mil pesos costaba ser testigo del último Grito de López Obrador.

A ESTE EPISODIO de nuestra historia le faltan sólo dos semanas y aparentemente, para este momento, ya todo está dicho, aunque hay quien asegura que aún hay cabos sueltos y que más tarde que temprano se tendrán que ir anudando.

Y ES QUE, por ejemplo, una de las preocupaciones serias de los miembros más sólidos de Morena es: ¿quién va a escribir la historia de este lapso? ¿Se dejará sólo en manos de los perdedores encabritados el relato?

LO MALO ES que desde el lado del gobierno no hay nombres, no muchos, que puedan escribir la historia sin fantasear, sin hablar de la huella y abstenerse de ser ellos los protagonistas, por eso es que decimos que no hay muchos.

FUE EL ÚLTIMO Grito de López Obrador y ya viene el de Claudia Sheinbaum, el segundo piso de la 4T.

# De pasadita

LO OCURRIDO AYER en San Miguel Xicalco, en la alcaldía Tlalpan, es de preocupar. ¿Será que el jefe de la policía no sabe cuáles son los puntos más difíciles de la ciudad? ¿De verdad ignora dónde debe estar la policía?

HAY UN FRANJA en esta capital que está muy bien identificada por la población, es decir, todos saben qué pasa en el sur, en las alcaldías más alejadas del Centro Histórico, así que sí, tal vez no se pueda prevenir lo que sucede en un festejo, pero no tener el trabajo de inteligencia que impida que uno de los elementos más importantes de la corporación sea asesinado, es el colmo, se vea como se vea. ¡Qué lástima!

cd\_perdida@jornada.com.mx

# **HÚMEDA REALIDAD**



▲ Tras la tormenta en varios puntos de la Ciudad de México, capitalinos del sur de la urbe, como Tlalpan (imagen), intentaron

retomar sus actividades, pero la acumulación del agua afectó aceras, vialidades principales y el transporte público. Foto Luis Castillo

# Demandan habitantes de la Villa Centroamericana al gobierno reparar grietas

Se formaron por el sismo de 2017 //
Temen que ocurra otro y se abran más

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Habitantes de la Unidad Villa Centroamericana y del Caribe, ubicada en la alcaldía Tláhuac, que sufrió daños por el sismo de 2017, piden al Gobierno de la Ciudad de México que se realicen trabajos de tratamiento de las grietas que se encuentran en la zona aledaña al conjunto, que alberga 2 mil 264 viviendas.

Ana María Martínez González, una de las damnificadas, explicó que el temblor afectó la red de drenaje y agua potable –la cual ya fue reparada–, así como nueve edificios, uno aún en proceso de rehabilitación, pero nada se ha hecho para el relleno de las oquedades.

"De nada va a servir el trabajo que hicieron durante siete años si no se resuelve el problema de fondo; si viene otro sismo, se abren aún más las grietas y nos tragan", expresó.

Cuando se construyó la unidad habitacional, que este año cumple 34 años, la principal calle, Langosta, era totalmente recta, pero ante los hundimientos diferenciales ocasionados por la extracción de agua del manto acuífero, comenzó a deformarse hasta parecer un sube y baja, refirió.

"Primero –añadió– se abrieron dos grietas, después cuatro, lo que potenció los daños con el sismo de 2017, que colapsó varias cisternas y afectó las viviendas. Se reconocieron las afectaciones en nueve edificios, pero hay muchos más inclinados, a los que las autoridades se negaron a intervenir porque, aseguraron, era falta de mantenimiento."

Dijo que aún con los hundimientos sobre Canal de Chalco siguen operando alrededor de 23 pozos, y "no podemos evitarlo porque se requiere el agua y no somos dueños del subsuelo, pero ¿quién nos va a reparar los daños que se están ocasionando?"

Lamentó que durante el reciente proceso electoral se hayan tapizado de propaganda las calles de la ciudad en lugar de usar recursos para "arreglar tantas cosas que se necesitan".

# Falta atención preventiva al arbolado de la ciudad; urge mejorar planeación: Sedema

Aunque la Ciudad de México cuenta con personal especializado para el manejo y conservación de las áreas verdes y el arbolado, este último tiene un déficit en atención preventiva que requiere una mejora en su planeación, señaló Rafael Obregón, director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

En entrevista, explicó que en cada una de las demarcaciones territoriales hay personal con una larga trayectoria, que sabe mucho acerca del rubro; sin embargo, "sí tenemos como reto incrementar la atención, no solamente con acciones correctivas", que pueden ser podas o derribo de árboles enfermos, "sino con actividades de carácter preventivo".

Dijo que, por ejemplo, por ley las alcaldías deberían tener un inventario de los ejemplares arbóreos; sin embargo, carecen de éste, y "si no cuentan con uno, menos tendrán un diagnóstico de las condiciones en que se encuentran", por lo que advirtió: "Siempre va a ser más económico prevenir que atender un árbol enfermo, porque cuando ya tiene una enfermedad es muy difícil recuperarlo".

Explicó que su manejo tiene diferentes dependencias responsables de acuerdo con su ubicación: los que están en vías primarias, su mantenimiento integral corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios; los que se encuentran en vías secundarias, la responsabilidad es de las alcaldías, y los que se ubican en áreas de Valor Ambiental y Naturales Protegidas corresponden a la Sedema.

En febrero, la dependencia dio a conocer el programa de Saneamiento y Sustitución del Arbolado en Riesgo en la Ciudad de México 2024, que culminará el 30 de septiembre, cuyo propósito es fijar actividades preventivas, correctivas y de atención inmediata para el saneamiento y, en su caso, sustitución de arbolado.

Destacó que los ejemplares con que inició esta administración fueron alrededor de 3.5 millones, y "hemos incorporado cerca de 200 mil en la ciudad y sustituido 4 mil 600 que estaban en malas condiciones".

Mencionó que para la preservación de los especímenes también se debe considerar cambiar criterios de quienes están involucrados en las construcciones, como arquitectos, y así generar condiciones adecuadas, además de que, "como ciudadanos, debemos dar un buen trato a los árboles que vemos en nuestras calles".

Nayelli Ramírez Bautista

# Aplicación real de norma de tránsito y retomar uso de grúas, plantea Evalúa

Realizó sondeo sobre la política de movilidad en 2018-2022 // Cablebús y Metrobús, los más eficaces

#### ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Replantear el programa de fotocívicas, reducir velocidades, hacer una verdadera aplicación del Reglamento de Tránsito, donde no se toleren conductas de riesgo y tampoco se permitan las invasiones a la infraestructura peatonal, ciclista ni de los carriles confinados del Metrobús, e incluso que se analice retomar el uso de grúas, son parte de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX).

En un diagnóstico realizado sobre la política de movilidad de 2018 a 2022, el organismo detalla que de acuerdo con sondeos realizados entre académicos y miembros de la sociedad civil se reconocen avances en la mejora de la movilidad, donde el Metrobús y el Cablebús son los mejor evaluados, pero, en particular, se cuestiona la ineficacia en la seguridad vial que se ha reflejado en un alto número de hechos de tránsito.

0

Los entrevistados ven positivas ciertas medidas, como la iluminación y los senderos seguros, pero coinciden en que es necesario utilizar el potencial que la tecnología y la automatización ofrecen para monitorear masivamente y, en su caso, sancionar a quienes incumplan con el Reglamento de Tránsito.

Este señalamiento, añadió, va de la mano con otra observación: la incapacidad de la Policía de Tránsito para vigilar y sancionar en la escala que se requiere, dada las dimensiones de la Ciudad de México y la cantidad de desplazamientos que sobre ella se realizan diariamente.

A manera de ejemplo, destacó que de acuerdo con investigaciones realizadas por académicos, en 2018 se aplicaron alrededor de 4.3 millones de multas por fotorradares, mientras en el primer semestre de 2019 no se aplicó ninguna multa de tránsito por elementos policiales.

En el sondeo también se recogieron percepciones generales que señalan la prevalencia de un ambiente de inseguridad en la movilidad en diferentes grados. En el grupo de movilidad activa, peatones, usuarios de Ecobici y ciclistas calificaron de "mal y muy mal" la seguridad pública en las calles.

Respecto del servicio de combis, microbuses o autobuses, 50 por ciento de los encuestados refieren también inseguridad, cifra similar en el grupo de transporte privado, específicamente usuarios en motocicleta y de servicio por aplicación.

En cuanto a la percepción sobre acoso y violencia de género, los mejor evaluados fueron el Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros, el Trolebús y el Cablebús. En este último, cien por ciento de los encuestados afirmó sentirse seguro.

# En la CDMX, bajísima la posibilidad de sanción por faltas viales: ITDP

#### BERTHA TERESA RAMÍREZ

Ciudades como la de México y Guadalajara, pero en general el país, enfrentan una muy baja fiscalización de sus reglamentos de tránsito o normas viales, advirtió en entrevista Gonzalo Peón, director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés).

Además, la falta de un registro nacional de matrículas y licencias de conducir y de sanciones que permitan a las diferentes entidades compartir estos datos, favorecen que motocicletas y vehículos con placas distintas a determinada localidad actúen como si tuvieran autorización para saltarse las normas de tránsito, apuntó.

Sin este registro, es prácticamente imposible fiscalizar adecuadamente el cumplimento de las normas viales y cambiar comportamientos, agregó.

Sobre el tema de las motocicletas, indicó que el sistema de cámaras de que se dispone no son capaces de captar las matrículas.

#### Tecnología deficiente, igual a pocas sanciones

Ciudades como Sao Paulo, Brasil, donde existen más de mil 500 kilómetros de redes primarias, cuentan con tecnología más eficiente, por ello las cámaras pueden captar las matrículas de las motocicletas.

Por otra parte, la cobertura de su sistema es más amplia, ya que hay 47 radares por cada 100 kilómetros de vías primarias.

En la Ciudad de México, donde hay una red de vías primarias prácticamente del mismo tamaño, sólo hay ocho radares por cada 100 kilómetros; en Guadalajara, sólo tres radares por cada 100 kilómetros. De esta forma, la posibilidad de ser sancionado es bajísima.

Una estrategia que ha dado excelentes resultados en la aplicación de esta fiscalización alrededor del mundo son los fotorradares (cámaras y radar de velocidad). En general, estas medidas han permitido reducir las muertes y lesiones por hechos de tránsito.

"Desafortunadamente, en la Ciudad de México y en Guadalajara, al menos en el caso de muertes, en los segmentos donde hay radares no fue el caso, o cuando hubo algún cambio se perdió, porque estas políticas tienen rendimientos y efectos residuales que se van perdiendo en el tiempo".

# TRAS LA CELEBRACIÓN, EL SILENCIO



▲ Las calles de la Ciudad de México se observaron libres de tránsito vehicular ayer, luego de la celebración del inicio de la gesta de

Independencia de México la noche del 15. En esta imagen, avenida Río Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa. Foto Alfredo Domínguez

# Vivieron 37 conductores el Grito de Independencia en El Torito

# LAURA GÓMEZ FLORES

Un total de 37 conductores fueron remitidos la noche del domingo al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social conocido como *El Torito*, al superar el límite de alcohol permitido en la sangre, donde por la celebración del 214 aniversario del Grito de Independencia de México, se les ofreció para cenar arroz rojo, pozole de cerdo, tostadas, agua de sabor y postre.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscrito al programa Conduce sin alcohol. Fiestas Patrias, realizó del 11 al 15 de septiembre 33 mil 565 pruebas AlcoStop para detectar vapores de alcohol dentro del vehículo.

Además, realizó 983 pruebas de alcoholemia (aire espirado en un alcoholímetro) en los 15 puntos itinerantes y aleatorios instalados en la capital durante la noche del y la madrugada del 16, contando cada uno con alrededor de 19 elementos de la corporación para dar mayor cobertura.

La SSC informó que en los cinco días de operación del alcoholímetro fueron remitidos a *El Torito* 165 conductores, donde permaneceríann entre 20 y 36 horas, de acuerdo con el nivel de alcohol detectado; mientras, 162 vehículos fueron trasladados a un depósito vehicular.

Dichos conductores perderán seis puntos de su licencia de conducir, que cuenta con un total de 12, y pagarán el arrastre de su vehículo y el tiempo que permanezca en el corralón, donde para liberarlo deberán presentar copia de la carta factura y tarjeta de circulación, póliza de seguro, comprobante que acredite que no cuenta con adeudos de tenencia y no tiene adeudos de multas.

El menú del 16 de septiembre para quienes infringieron el artículo 50 del Reglamento de Tránsito y la Ley de Cultura Cívica, al conducir bajo los efectos del alcohol y fueron remitidos a *El Torito*, fue arroz rojo, birria de res, frijoles, agua de sabor y postre.

AFECTACIONES EN VIVIENDAS Y EN ESCUELA DE LA COLONIA RAQUELITO

# Deslave en cerro de Naucalpan deja seis muertos y tres heridos

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ

CORRESPONSAL NAUCALPAN, MÉX

El desgajamiento de un cerro en la colonia Raquelito, debido al intenso aguacero que azotó el municipio anoche, sepultó una vivienda edificada con material precario que dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas y tres lesionadas, además de casas destruidas y daños en la escuela primaria Emiliano Zapata.

El gobierno del estado de México informó que equipos de emergencia estatales y del municipio de Naucalpan apoyaban a vecinos de la zona afectada. A su vez, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo mexiquense reportó, hasta el cierre de esta edición, seis decesos y tres mujeres rescatadas con vida que fueron trasladadas al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Lomas Verdes.

La gobernadora Delfina Gómez Alvarez instruyó que se ofreciera atención inmediata en la región,

AL CIERRE

AP

**FILADELFIA** 

semana de la NFL.

así como el despliegue de fuerza de trabajo y maquinaria para apoyar a las familias afectadas.

De acuerdo con información de la policía estatal, el percance sucedió pasadas las 21 horas, en una zona cerril, donde quedó sepultada una vivienda, hecha de madera y lámina, con sus habitantes.

Personal de bomberos y de protección civil municipal arribó a la zona, así como paramédicos a bordo de unidad de auxilio 103. Además, se esperaba la llegada de efectivos del Ejército Mexicano.

Luego de las 22 horas, las autoridades naucalpenses solicitaron tiempo para dar una versión de los ocurrido con el argumento de que el personal de auxilio apenas iba en camino.

Los primeros en llegar al punto del deslave fueron vecinos, quienes brindaron ayuda a los perjudicados. Minutos después, agentes policiacos los obligaron a retirarse de la zona debido a que pudiera registrarse otro deslave, pues seguía lloviendo y continuaban los escurrimientos de la parte alta del сегго.

En el ocaso del juego, Atlanta

se impone 22-21 a Filadelfia

Por otra parte, personal de diversas dependencias de Naucalpan se mantienen en alerta por las intensas lluvias de la noche de este lunes, ya que éstas fueron mayores al promedio, y se daban avisos de desbordamiento de ríos y corrientes caudalosas en colonias como San Rafael Chamapa, San Francisco Chimalpa y San Juan Totoltepec, entre otras, donde se reportan autos anegados, caída de árboles y daños en algunos inmuebles.

#### Extracción controlada de agua en presa Madín

Como resultado de las intensas lluvias en la zona metropolitana del valle de México, el nivel de la presa Madín, ubicada en Atizapán de Zaragoza, estado de México, ha incrementado su captación y registra un nivel de almacenamiento de 11.9 millones de metros cúbicos, lo que representa 93 por ciento de su capacidad total.

Para mantener la seguridad del embalse, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por conducto del Organismo de Cuenca Aguas del

Valle de México, informó a través de un comunicado que incrementará la extracción controlada de agua por la obra de toma de la presa, lo que podría aumentar el nivel del río Tlalnepantla.

Agregó que dichas maniobras se realizan en coordinación con las autoridades de Protección Civil del estado de México.

#### RAFAEL AZUELA NIETO NOTARIO 18 DE LA CIUDAD MÉXICO. **AVISO NOTARIAL** (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

RAFAEL AZUELA NIETO, Notario 18 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Eugenia número 304, pisos 1 y 2, Colonia del Valle Centro, en Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100, Tel. 55 94 04 58 48, Correo Electrónico: ran@not18cdmx.com, hago saber:

Que por instrumento 160,466 del 29 de agosto del 2024, olorgado ante mí, se hizo constar lo siguiente:

A.- LA ACEPTACIÓN DE LEGADOS en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora BERTHA POZOS FLORES, que otorgaron las señoras MARÍA ALEJANDRA SIL POZOS, BERTHA ANDREA SIL POZOS Y MARÍA CRISTINA SIL POZOS;

B.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora BERTHA POZOS FLORES, que otorgaron las señoras MARÍA ALEJANDRA SIL POZOS, BERTHA ANDREA SIL POZOS Y MARÍA CRISTINA SIL POZOS;

C .- LA ACEPTACIÓN AL CARGO DE ALBA-CEA, que otorgó la señora BERTHA ANDREA SIL POZOS.

Lo que hago saber para los efectos de lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en vigor.

ATENTAMENTE. EL NOTARIO 18 DE LA CIUDAD DE MÈXICO.

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2024. RAFAEL AZUELA NIETO NOTARIO 18 DE LA CIUDAD MÉXICO.

# SECCIÓN DE EDICTOS Y AVISOS NOTARIALES

#### **AVISO NOTARIAL** bdapaluca, Estado de México, a 04 de septiembre de

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4.79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, hago saber: Que por escritura número DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE, otorgada bre del año dos mil veinticuatro, HICE CONSTAR LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, LEGADO Y EL CAR-GO DE ALBACEA, a solicitud de los señores YOLAN-DA VALDEZ VARGAS, MARIA DEL CARMEN VALDEZ VARGAS, MARIA LUCERO VALDEZ VARGAS, DA-NIEL VALDEZ VARGAS, MIGUEL ANGEL SANDOVAL VARGAS y JOSE LUIS SANDOVAL VARGAS, en su

> ATENTAMENTE NOTARIO PUBLICO 127 DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL

carácter de herederos y legatarios en la Sucesión Tes-

tamentaria a bienes de la señore, MARIA YOLANDA

VARGAS BECERRIL

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ MARF610624BL4

# **AVISO NOTARIAL**

Ixtapaluca, Estado de México a 04 de septiembre

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4.79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, hago saber: Que por escritura número DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO, otorgada ante la fe del suscrito notario el día tres de septiembre del año dos mil veinticuatro, HICE CONSTAR LA ACEP-TACIÓN DE HERENCIA, LEGADO Y EL CARGO DE ALBACEA, a solicitud de los señores JOSE LUIS SANDOVAL VARGAS, MIGUEL ANGEL SANDOVAL VARGAS, YOLANDA VALDEZ VARGAS, MARIA DEL CARMEN VALDEZ VARGAS, MARIA LUCERO VALDEZ VARGAS y DANIEL VALDEZ VARGAS, en su carácter de herederos y legatarios en la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora, MARIA OLGA VARGAS BECERRIL.

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ NOTARIO PUBLICO No. 127 DEL ESTADO DE MEXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL

#### Ixtapaluca, Estado de México a 03 de septiembre de 2024 **AVISO NOTARIAL**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4.79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, hago saber: Que por escritura número DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS, otorgada ante la fe del suscrito notario, el dia dos de septiembre del año dos mil veinticuatro, HICE CONSTAR: LA ACEPTACION DE HE-RENCIA Y EL CARGO DE ALBACEA, a solicitud del señor MAURICIO MOLINA MARTINEZ, en su carácter de único y universal heredero y además albacea en la Sucesión Testamentaria a bienes del señor SILVINO ESTEBAN MARTINEZ RUÍZ. De lo anterior para su publicación en una ocasión.

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ NOTARIO PUBLICO No. 127 DEL ESTADO DE MEXICO Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL

sas prestaciones, que son las siguientes

"-EL PAGO DE LA CANTIDAD (NO PAGADA) DE LA CANTIDAD DE \$1,277.717.00 (UN MILLON DOSCIEN-TOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIE-TE PESOS 00/100 M.N.).

"(SE ACLARÓ QUE LA CANTIDAD CORRECTA ES \$1,275,412.00 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100

HASTA EL PAGO TOTAL DE DICHA CANTIDAD. -EL PAGO DE LOS COSTAS Y GASTOS. -EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE, EQUIVALENTES

AL CINCUENTA POR CIENTO DE CITADO ADEUDO En consecuencia, se le hace saber que deberá aperso-

narse al juicio, por escrito, dentro del termino de TREIN-TA DIAS hábites contados a partir del dia siguiente al en que surta efectos la notificación que por este medio se practique, para que dé contestación a la demanda incoada en su contra y si tuviere excepciones que hacer valer, y en su caso, ofrezca las pruebas que considere pertinentes; apercibido que en caso de no hacerlo así se seguira el juicio en rebeldia, se le tendrá contestada la demanda en sentido negativo, asimismo prevengasele a la referida demandada para que señale domicilio para oir y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal le serán realizadas a través de las tistas que se fijan en los estrados, de igual manera se le informa que las copias de la demanda y documentos que se acompañan a la misma, autos de prevención. escritos aclaratorios así como la determinación de admisión debidamente cotejadas y selladas se encuentran a su disposición en este órgano jurisdiccional.

# **EDICTO**

-EL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES DEL 6%

Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veinticuatro. (Firmado electrónicamente) Lic. Jearson Jair Colmenares Garcia Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez

En el expediente número 96/2024 relativo al juicio oral mercantil promovido por Susuki Garcia Diaz, del Indice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juarez, y en cumplimiento a lo ordenado en proveido de esta misma fecha, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 1070 del Código de Comercio, se hace del conocimiento a la parte demandada Grupo Minero San Carlos, Sociedad Anónima de Capital Variable, que el presente asunto, se admitió mediante proveido de doce de febrero de dos mil veinticuatro, y se reclaman diver-

Sobre la citada cantidad no pagada HA GENERADO Y SE SIGAN GENERANDO

# **TOLUCA, MEXICO**

#### **PRIMER AVISO NOTARIAL** El suscrito en cumplimiento en lo establecido en el

NOTARIA PUBLICA 190 DEL ESTADO DE MÉXICO

articulo 70 del Reglamento de la Ley del Notario del Estado de México, hago constar, que por instrumento cinco mil ochocientos treinta y ocho, del volumen ciento veintiocho, de fecha veintidos de marzo de dos mil veinticuatro, se hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes de GRE-GORIO RIVERO GOMEZ, habiendo comparecido MARTHA PATRICIA GARCÍA FUENTES, KAREN PA-TRICIA RIVERO GARCIA Y RAIR RAMSES RIVERO GARCIA, otorgando su consentimiento para que en la Notaria a cargo del suscrito, se tramite la SUCESION antes citada.

# **ATENTAMENTE**

M. EN D. MARIO ALFREDO JARAMILLO MANZUR. NOTARIO PUBLICO 190 DEL ESTADO DE MEXICO

#### **AVISO NOTARIAL** SEGUNDA PUBLICACION

CONFORME A LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN, COMUNICO QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 3,109, VOLUMEN 81, DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024, COMPARE-CIERON ANTE MI LOS SEÑORES GABRIEL CER DA PIZANO Y MA. GUADALUPE PIZANO OLMOS SOLICITANDOME LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA SUCESION TESTAMENTARIA ANTE NOTARIO A BIENES DEL EXTINTO IGNACIO CERDA ALVA-REZ, MENCIONANDO QUE EL ÚLTIMO DOMICILIO DEL DE CUJUS FUE EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN: ACEPTANDO LA HERENCIA MA GUADALUPE PIZANO OLMOS, COMO UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA. SE LLEVO A CABO LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL DE LAS CIUDADA-NAS BLANCA ESTELA APROYO MAGOS Y MA CONSUELO REYES REYES. EL.C. GABRIEL CER-DA PIZANO ACEPTO Y PROTESTO EL CARGO DE ALBACEA, MANIFESTANDO QUE OPORTUNAMEN-TE FORMULARA EL INVENTARIO Y AVALUO DEL ACERVO HEREDITARIO

MORELIA, MICHOACAN, SEPTIEMBRE 17 DE

LIC. MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN MURILLO NOTARIO PUBLICO SUSTITUTO No. 25

disputó apenas su segundo encuentro desde que se desgarró el tendón de Aquiles el 29 de octubre pasado con Minnesota, se sobrepuso a una irregular actuación de su compañero Darnell Mooney y le lanzó el balón para 21 y 26 yardas

dejó suficiente tiempo a Cousins,

especialmente ante una defensa

El veterano de 36 años, quien

que jugó con cobertura suave.

en jugadas consecutivas. Sólo entonces, Cousins encontró a London con un pase corto a la de-



recha para empatar el encuentro y Younghoe Koo dio el triunfo a los visitantes (I-1) con un punto extra de 48 yardas, después de que el receptor abierto fue penalizado por conducta poco deportiva.

Jessie Bates III interceptó el pase final de Jalen Hurts, que sentenció el triunfo de Atlanta y desencadenó una celebración enloquecida a un costado del campo.

Las Águilas (1-1) se fueron arriba con la conocida jugada tush-push de Hurts a 6:47 minutos del final.

Barkley terminó con 95 yardas y 22 acarreos en su debut en casa con Filadelfia, pero su balón al suelo dio esperanzas a los Halcones.

quarterback de las Águilas, Jalen

Hurts, permitió a los Halcones

Un pase interceptado al

remontar el juego. Foto Ap

Y fue ahí que Cousins comenzó a jugar como el quarterback al que Atlanta dio un contrato de cuatro años y 180 millones de dólares.

M.G.V. (1726/2022-E)
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL
2927-2023
EXP.- 1726/2022

#### **EDICTO DE EMPLAZAMIENTO**

Querétaro, Querétaro, 06 de agosto de 2024 ARELY YULIANA GÓMEZ RIVERA Y MIGUEL ÂNGEL GÓMEZ SANDOVAL

PRESENTE.

En razón de desconocer su domicilio, por medio del presente ocurso se hace de su conocimiento la existencia de la demanda instaurada en su contra por LUIS CHAVEZ TAMES. En JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL sobre PAGO DE CANTIDAD fue radicado bajo el número de expediente 1726/2022 en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial de Querétaro, Querétaro, por este conducto se le emplaza para que en el término de 30 treinta días contados a partir del día siguiente a equél en el que se realice la última publicación del presente edicto:

1. Haga paga llana de la cantidad de \$220,000.00 (DOS-CIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) reclamada

como suarte principal, o en su defecto:

2. Señale bienes de su propiedad suficientes a garantizar la cantidad de \$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), que reclama la Parte Actora por concepto de suerte principal, además de sus anexidades legales apercibiéndole que para el caso de no hacerlo tal

derecho pasará a su contraria.

3. Acuda a este Juzgado a contestar la demanda incoeda en su contra, y oponga las excepciones que tuviere que hecer valer a su favor, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:

a) El pago de la cantidad de \$220,000.00 (descientos veinte mit pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de suerte principal, resultando de la sumatoria de las cantidades consignadas en los 22 (veintidos) Títulos de Crédito denominado pagaré de plazo vencido, los cuales adjunto en este escrito inicial de demanda como documentos base de la presente aoción.

b) El pago de intereses moratorios pactados en los 22 (veintidos) Títulos de Crédito denominado pagarés, al tipo del 4% (cuatro por ciento) mensual, que se han causado desde las fechas de vencimiento y se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo.

c) El pago de gastos y costas que se originen en el presenta juicio en todas sus etapas procesales, y demas gastos que con motivo de gestión de cobranza extrajudicial se hayan generado de conformidad con el numeral 152 fracción III de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente.

Apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y por perdidos sus derechos no ejercitados en tiempo y forma, debiendo señalar domicilio procesal dentro de esta ciudad, ya que en caso de no hacerlo, todas las notificaciones de carácter personal le surtirán sus efectos por lista, haciéndole saber que quedan a su disposición en la Secretaria de este juzgado, las copias de treslado respectivas a fin de que se imponga de elias.

Con fundamento en los artículos 1070 del Código de Comercio aplicable a las reformas de 2008, así como 315, 332 y 437 del del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

ATENTAMENTE
LICENCIADA JUANA MARÍA PACHECO FLORES
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL

Para su publicación por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local, con fundamento en 1070 del Código de Comercio.- CONSTE.-



Juzgado Especializado en Materia de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de la Capital

#### Emplazamiento por Edictos

LORENZA MAYORGA JUÁREZ DOMICILIO DESCONOCIDO.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORAL MERCANTIL MARCADO CON EL NÚMERO 38/2023, PROMOVIDO POR LA CONTADORA PUBLICA JUANA GONZALEZ NAJERA, EN SU CALIDAD DE APODERADA LEGAL DE FONDEINTRA ZACATECAS, EN CONTRA DE LORENZA MAYORGA JUÁREZ, LA JUEZA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL, POR AUTO DE FECHA VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, DISPUSO:

EMPLÁCESE POR EDICTOS AL DEMANDADO: LORENZA MAYORGA JUÁREZ, DE QUIEN SE EJERCITA ACCIÓN DE PAGO Y SE RECLAMA EL PAGO
DE CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M.N. (\$121,896.00
), COMO IMPORTE DE LA SUERTE PRINCIPAL,
MÁS ANEXIDADES LEGALES, EN SU CASO SEÑALE BIENES SUFICIENTES QUE BASTEN PARA
GARANTIZAR EL ADEUDO, DE NO HACERLO DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO ESE DERECHO
PASARÁ A LA ACTORA.

HACIÉNDOLE SABER QUE DEBERÁ PRESENTAR-SE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS. CONTADOS AL DIA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA QUE HAGA VALER SUS EXCEPCIONES LEGALES SI LAS TUVIERA ASÍ MISMO PREVENGASELE PARA QUE DENTRO DEL TERMINO CONCEDIDO OFREZCA PRUEBAS Y DOCUMENTOS EN LOS QUE FUNDE SUS EX-CEPCIONES Y EN SU CASO SEÑALE BIENES SU-FICIENTES QUE BASTEN PARA GARANTIZAR EL ADEUDO, DE NO HACERLO DEL TERMINO SEÑA-LADO ESE DERECHO PASARÁ A LA ACTORA, ASÍ DE IGUAL FORMA PARA QUE EN DICHO PLAZO SENALE LA PARTE DEMANDADA DOMICILIO DE SU PARTE EN ESTA CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CON APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO LAS ULTERIORES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LE HARÁN A LA

CARACTER PERSONAL SE LE HARAN A LA
DEMANDADA POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE
FUE EN LOS ESTRADOS DE ESTE H. JUZGADO,
ASÍ MISMO HÁGASELE SABER QUE LAS COPIAS
DE TRASLADO QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN
ESTE H. JUZGADO Y QUE DE NO CONTESTAR
DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO SE SEGUIRÁ

EL JUICIO EN SU REBELDÍA.

PUBLÍQUESE POR TRES VECES CONSECUTIVAS

EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA Y DE

COBERTURA NACIONAL Y DE INTERES SOCIAL,

ASÍ COMO EN UN PERIÓDICO LOCAL DEL ESTADO.

ZACATECAS, ZAC. VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO



#### **EDICTO**

Por éste, publicarse tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y cobertura nacional y en un periódico local del Estado de Guanajuato, notificando a Leonardo Alcántara Martinez la vista prevista en el artículo 1079 mil setenta y nueve fracción III del Código de Comercio, dentro del expediente SOM-574/2023 del índice del Juzgado Regional de Oralidad mercantil con sede en esta ciudad, promovido por "FINFERSA" Sociedad ANONIMA, Promotora. de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera. de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada en contra de Leonardo Alcántara Martinez; y en el que se promovió un incidente de liquidación de intereses, haciéndole de conocimiento que tiene el término de 3 tres días. computado a partir del día siguiente de la última publicación del periódico de cobertura nacional, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del incidente de liquidación de intereses propuesto por la parte actora. En la Secretaria de juzgado queda a su disposición en la Secretaria de este juzgado la copia simple del escrito incidental.

León, Guanajuato; a 6 seis de septiembre del año 2024. "2024, Año de la Defensa al Poder Judicial, Pilar de

Licenciada Atenea Muñoz Barajas Secretaria del Juzgado Regional de Oralidad Mercantil

León, Guanajuato.

la Tutela de los Derechos Fundamentales"

#### **EDICTO**

Por este publicarse por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y cobertura nacional y en un periódico local del Estado de Guanajuato, para requerir de pago al demandado Leonardo Alcántara Martinez de la cantidad que fue condenado en sentencia definitiva de fecha 6 seis de junio del presente año. es decir, a) La cantidad de \$2'877,043.68 (dos millones ochocientos setenta y siete mil cuarenta y tres pesos 68/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal; en el proceso Ejecutivo Mercantil Oral iniciado en su contra por "FINFERSA Sociedad ANONIMA, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad No Regulada, registrado bajo expediente SOM-574/2023 del indice del Juzgado Regional de Oralidad mercantil con sede en esta ciudad, para que en un plazo de tres dias contados a partir de la última publicación de los edictos ordenados acuda a este juzgado a realizar el pago de lo condenado o a sefialar bienes para embargo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasara a la parte actora, para el caso de que el demandado no comparezca ante este tribunal a hacer pago llano de la condena en el plazo concedido; los que deberán quedar, en su caso, en depósito de la persona que designe el ejecutante.

León Guanajuato; seis de septiembre del año 2024 dos mil veinticuatro. "2024, Año de la Defensa ai Poder Judicial, Pilar de la Tutela de los Derechos Fundamentales"

Licenciada Atenea Muñoz Barajas Secretaria del Juzgado Regional de Oralidad Mercantil León, Guanajuato TFJA
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
EXPEDIENTE: 1105/24-EPI-01-5
ACTOR: PUMA SE
87 AÑOS
TEJA

"EDICTO"

ALEJANDRA SANCHEZ SANCHEZ En el juicio 1105/24-EPI-01-5 promovido por PUMA SE en contra del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que demanda la nulidad de la resolución de 30 de abril de 2024, se dictó un auto el 22 de agosto de 2024 en el que se ordenó emplazar al tercero interesado ALEJANDRA SANCHEZ SANCHEZ, por edictos con fundamento en los articulos 14, penúltimo parrafo y 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, haciéndosele saber que tiene un término de treinta días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la última publicación del edicto, para que comparezca en esta Sala ubicada en Avenida México 710, Piso 4, Colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldia Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México, apercibido que en caso contrario las notificaciones se realizarán por boletín jurisdiccional.

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2024
LA MAGISTRADA INSTRUCTORA.

[Firma]
LIC. ELIZABETH ORTIZ GUZMÂN

[Firma]
SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. ANDRÉS LÓPEZ LARA



Aviso

ATENCIÓN EX TRABAJADORES PEARSON EDUCACIÓN DE MÉXICO, S.A DE C.V

El valor a la PTU del año gravable 2022 y pagada en 2023, se ajustó conforme a los resultados contables auditados por EY y emitidos el pasado mes de junio del 2024, razón por la cual la declaración de ISR del año 2022 tuvo que ser modificada y determinando un nuevo valor de PTU a distribuir.

Por tal motivo, si usted laboró (con un contrato por tiempo indefinido o por más de 60 días con un contrato temporal durante 2022) en Pearson, deberá comunicarse con nosotros a partir del 23 de septiembre de 2024 para conocer el proceso para solicitar la diferencia de su pago a través del siguiente mail: ptu@pearson.com

# Anexo A Convocatoria de la Temporada Abierta (Aviso)

Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V. ("Igasamex SJI"), titular del Permiso de Transporte de gas natural por medio de ducto de acceso abierto G/21297/TRA/2018 (el "Permiso") está en posibilidad de recibir Solicitudes de Servicio en base firme para una capacidad disponible de 42.419 m3/d.

Resumen del proyecto

Interconexión al ducto de Energía Mayakan de 558 mm (22") Ø, aproximadamente en las coordenadas Latitud: 20°41'50.52"N, Longitud: 89°52'14.69" O.

A partir de este punto correrá una línea de 4" DN en acero al carbón especificación API 5L X42 por 53 metros en dirección Oeste Noroeste para llegar a la caseta de interconexión que se encontrará en las coordenadas Latitud 20°41'51.42"N Longitud 89°52'16.82"O.

A la salida de la caseta de interconexión se conecta el ducto de trasporte de 3º DN API 5L X42, se alojará en terrenos ejidales, se dirigirá al Oeste Noroeste por aproximadamente 280 metros, el ducto entonces virará en dirección Sursuroeste por 15 metros donde se conectará a la caseta de medición y regulación de Oxica. Aproximadamente en el km 000+095 se cruzará la vía de ferrocarril

Recepción de solicitudes

Igasamex SJI recibirá solicitudes de Servicio desde el 15 de octubre al 12 de noviembre de 2024, en del horario comprendido entre las 9:00 horas (UTC – 6:00 zona Centro) y las 17:00 horas (UTC – 6:00 zona Centro), las cuales deberán ser enviadas vía correo electrónico a: obanuelos@igasamex.com.mx

Criterios de evaluación

Igasamex SJI asignará la capacidad disponible con base en el mayor Valor Presente Neto de las propuestas, tomando en cuenta el volumen, tarifa y plazo ofertados.

Los interesados podrán solicitar al correo electrónico: <u>obanuelos@igasamex.com.mx</u>, o descargar en el Boletín Electrónico <u>https://isji-chochola.com/</u>, el Procedimiento de Temporada Abierta, el formato de Solicitud de Participación en la Temporada Abierta y el modelo de Contrato para la Prestación del Servicio de Transporte en Base Firme.

Atentamente,

Octavio Jesús Bañuelos Calvo Apoderado legal Igasamex San José Iturbide, S. de R. L. de C. V.

# Anexo A Convocatoria de la Temporada Abierta (Aviso)

Conceptos Energéticos Mexicanos, S. de R.L. de C.V. ("CEM"), titular del Permiso de Transporte de gas natural por medio de ducto de acceso abierto G/146/TRA/2003 (el "Permiso") está en posibilidad de recibir Solicitudes de Servicio en base firme para una capacidad disponible de 60,000m3/d

Resumen del proyecto

El sistema de transporte de gas natural de CEM, se interconecta al gasoducto Bajanorte de 762 mm. (30") de ø, en el kilómetro 206 + 548 del sistema de Transporte de Gasoductos Bajanorte con las siguientes coordenadas 32° 29' 17" Latitud Norte, 116° 43' 13" Longitud Oeste.

La ERM de Transferencia actualmente se encuentra sobre la Carretera Tijuana – Tecate a 90 metros aproximadamente del punto de interconexión en tubería de 4" DN Acero en dirección NorEste sobre la Carretera antes mencionada, en las coordenadas de latitud 32°29'20.13"N y longitud 116°43'13.93"O. A la salida de la EMR correrá un ducto de 6" DN API 5L X52 paralelo a la Carretera Tijuana-Tecate dentro del predio de Toyota, avanzando hasta el km 1+700, donde virará el ducto ingresando al predio por 32 metros en dirección NorOeste donde se encuentra la EMR de usuario TOYOTA.

Recepción de solicitudes

CEM recibirá solicitudes de Servicio desde el 15 de octubre al 12 de noviembre de 2024, en el horario comprendido entre las 9:00 horas (UTC – 6:00 zona Centro) y las 17:00 horas (UTC – 6:00 zona Centro), las cuales deberán ser enviadas vía correo electrónico a: obanuelos@igasamex.com.mx

Criterios de evaluación

CEM asignará la capacidad disponible con base en el mayor Valor Presente Neto de las propuestas, tomando en cuenta el volumen, tarifa y plazo ofertados.

Los interesados podrán solicitar al correo electrónico: <u>obanuelos@igasamex.com.mx</u>, o descargar en el Boletín Electrónico <u>https://conceptos-energeticos.com.mx/</u>, el Procedimiento de Temporada Abierta, el formato de Solicitud de Participación en la Temporada Abierta y el modelo de Contrato para la Prestación del Servicio de Transporte en Base Firme.

Atentamente,

Octavio Jesús Bañuelos Calvo Apoderado legal Conceptos Energéticos Mexicanos, S. de R. L. de C. V.

# Anexo A Convocatoria de la Temporada Abierta (Aviso)

Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V. ("Igasamex SJI"), titular del Permiso de Transporte de gas natural por medio de ducto de acceso abierto G/017/TRA/1997 (el "Permiso") está en posibilidad de recibir Solicitudes de Servicio en base firme para una capacidad disponible de 60,000.00 m3/d.

Resumen del proyecto

La interconexión del ducto se encuentra conectado con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) en el kilómetro 67 + 823, opera a una presión promedio de 14.06 kg/cm2.

La tubería del sistema de transporte es de acero al carbón API-5L grado X-42 de 114.3 milímetros (4.5 pulgadas) de diámetro nominal, de 4.77 milímetros (0.188 pulgadas) de espesor y una longitud de 2.550 kilómetros; estará enterrada a una profundidad de 1.03 metros y una trinchera de 0.42 metros ancho:

Las casetas de medición/regulación instaladas en las plantas de cada cliente las cuales constan de un filtro con bypass, válvula de corte principal, medidor de flujo, manómetros, reguladores y válvulas de corte asociadas, válvula de alivio, etc.

Recepción de solicitudes

Igasamex SJI recibirá solicitudes de Servicio desde el 15 de octubre al 12 de noviembre de 2024, en del horario comprendido entre las 9:00 horas (UTC – 6:00 zona Centro) y las 17:00 horas (UTC – 6:00 zona Centro), las cuales deberán ser enviadas vía correo electrónico a: obanuelos@igasamex.com.mx

Criterios de evaluación

Igasamex SJI asignará la capacidad disponible con base en el mayor Valor Presente Neto de las propuestas, tomando en cuenta el volumen, tarifa y plazo ofertados.

Los interesados podrán solicitar al correo electrónico: obanuelos@igasamex.com.mx, o descargar en el Boletín Electrónico isji-sanjosedeiturbide.com, el Procedimiento de Temporada Abierta, el formato de Solicitud de Participación en la Temporada Abierta y el modelo de Contrato para la Prestación del Servicio de Transporte en Base Firme.

Atentamente,

Octavio Jesús Bañuelos Calvo Apoderado legal Igasamex San José Iturbide, S. de R. L. de C. V.

# Anexo A Convocatoria de la Temporada Abierta (Aviso)

Igasamex San José Iturbide, S. de R.L. de C.V. ("Igasamex SJI"), titular del Permiso de Transporte de gas natural por medio de ducto de acceso abierto G/20230/TRA/2017 (el "Permiso") está en posibilidad de recibir Solicitudes de Servicio en base firme para una capacidad disponible de 20,000.00 m3/d.

Resumen del proyecto

El Gasoducto se interconectará a un disparo existente en el kilómetro 64+512 aproximadamente del ducto de Tejas Gas de Toluca, S. de R.L. de C.V. de 101.6 mm (4") de diámetro nominal, a la altura del km 3 de la Carretera No. 5, Atlacomulco-El Oro.

Recepción de solicitudes

Igasamex SJI recibirá solicitudes de Servicio desde el 15 de octubre al 12 de noviembre de 2024, en del horario comprendido entre las 9:00 horas (UTC – 6:00 zona Centro) y las 17:00 horas (UTC – 6:00 zona Centro), las cuales deberán ser enviadas vía correo electrónico a: obanuelos@igasamex.com.mx

Criterios de evaluación

Igasamex SJI asignará la capacidad disponible con base en el mayor Valor Presente Neto de las propuestas, tomando en cuenta el volumen, tarifa y plazo ofertados.

Los interesados podrán solicitar al correo electrónico: <u>obanuelos@igasamex.com.mx</u>, o descargar en el Boletín Electrónico <u>https://isji-atlacomulco.com</u>, el Procedimiento de Temporada Abierta, el formato de Solicitud de Participación en la Temporada Abierta y el modelo de Contrato para la Prestación del Servicio de Transporte en Base Firme.

Atentamente,

Octavio Jesús Bañuelos Calvo Apoderado legal Igasamex San José Iturbide, S. de R. L. de C. V.

# Rayuela

Cuarenta años y contando. El principal agradecimiento es para los trabajadores que hacen posible que este diario se publique todos los días, y a ustedes, nuestros lectores.

# www.jornada.com.mx

# OPINIÓN

| Gabriel Vargas Lozano   | 14      |
|-------------------------|---------|
| José Murat              | 16      |
| Pedro Salmerón Sanginés | 18      |
| José Blanco             | 18      |
| Jesús Vargas V.         | 19      |
| Luis Hernández Navarro  | 19      |
| Javier Aranda Luna      | Cultura |

# COLUMNAS

| CULUMNAS                                      |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>Dinero</b><br>Enrique Galván Ochoa         | 6        |
| <b>Astillero</b><br>Julio Hernández López     | 8        |
| Negocios y Empresas<br>Miguel Pineda          | 21       |
| <b>México SA</b><br>Carlos Fernández-Vega     | 23       |
| Ciudad Perdida<br>Miguel Ángel Velázquez      | 32       |
| Balance de la Jornada<br>Marlene Santos Alejo | Deportes |



# Festejo por el 40 aniversario de La Jornada



▲ En el primer número, el 19 de septiembre de 1984, el editorial resaltaba: "Este diario no ha nacido para satisfacer las necesidades profesionales de un grupo de periodistas. Surgió, sí, de un proyecto impulsado por ellos, pero hecho suyo y concretado por millones de mexicanos que, en esta hora del destino nacional, han hecho profesión de fe, no en los convocantes, sino en la democracia plural de la que este periódico aspira a ser parte y motor". El

domingo pasado, durante el festejo por las cuatro décadas de vida, la directora, Carmen Lira Saade (al centro), recordó los inicios del periódico y reconoció a los pintores que donaron obras para financiarlo. Se entregaron placas conmemorativas a fundadores y a tres pilares de forma póstuma: Carlos Payán Velver, Pablo González Casanova y Josetxo Zaldua Lasa. Foto Guillermo Negrete BLANCHE PETRICH / P 5

# Ejército: tranquilidad en Sinaloa depende de grupos violentos

Seguirán los operativos de militares, señala comandante

 Rechaza Rocha que el gobierno esté rebasado; hay decomiso de armas  Reportan dos soldados y 4 civiles muertos del 9 al 16 de septiembre

Han incautado
 57 vehículos y
 detenido a 27
 personas, indican

REDACCIÓN/P29

# Las medianas empresas de China encabezan la relocalización

- La llegada de compañías a México no es nueva, pero sí que ahora son de alrededor de 500 a mil trabajadores: Mexcham
- La relación bilateral se mantendrá igual con Claudia Sheinbaum, considera el embajador Jesús Seade Kuri

DORA VILLANUEVA, ENVIADA / P 20



# Naucalpan: seis decesos por deslave

El desgajamiento de un cerro en Naucalpan sepultó una vivienda, lo que dejó seis personas fallecidas y tres lesionadas, y más infraestructura dañada. Anoche, el granizo y las intensas lluvias afectaron el poniente y sur de la Ciudad de México y causaron inundaciones en el Instituto Nacional de Cancerología, así como ajustes de horarios en el AICM. En Ecatepec y Coacalco también hubo estragos el fin de semana, mientras en Jilotzingo el saldo de víctimas mortales subió a nueve. Foto La Jornada S. CHÁVEZ, J. SALINAS, J. MONTOYA, I. SÁNCHEZ Y M. SÁNCHEZ, CORRESPONSALES / P 30, 31 Y 34